#### deportes

Lautaro Martínez, capitán y goleador para el 20º *scudetto* de Inter

Con el liderazgo del delantero argentino, el equipo nerazzurrose coronó tras vencer 2-1 en el clásico a Milan.



#### Alberto Manguel. "La Argentina vive una pesadilla grotesca"

-cultura

El autor, exdirector de la Biblioteca Nacional, habla desde Madrid sobre el mundo de Franz Kafka y la similitud con el país; la relación con Borges. Página 24



# LA NACION

MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Milei festejó el superávit del trimestre y advirtió: "La era del Estado presente terminó"

CADENA. "Es una hazaña histórica", afirmó, y defendió la "sostenibilidad" del ajuste; dijo que el crecimiento dependerá de la actividad privada; volvió a criticar a economistas y medios



Milei, al hablar por cadena nacional junto a Luis Caputo, Pablo Quirno, Vladimir Werning y Santiago Bausili

CAPTURA DE VIDEO

El presidente Javier Milei usó anoche la cadena nacional para informar que en marzo se alcanzó un superávit financiero de \$276.638 millones, lo que implicó que el trimestre fue el primero con ese resultado "desde 2008".

Enfatizó que se alcanzó "priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo" (aunque los propios datos no lo demuestran, según advierten analistas) y que de ese modo "les da sostenibilidad a las cuentas públicas".

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el vicepresidente de esa entidad, Vladimir Werning, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Milei advirtió que "la era del supuesto Estado presente ha terminado", y que a partir de ahora el proceso de crecimiento será responsabilidad de la actividad privada.

El Presidente volvió a criticar a los economistas que ponen en duda su política y a los medios. Página 8

#### **ANÁLISIS**

"No gastarás", el dogma de Milei con el que oculta sus pecados

Diego Cabot

LA NACION-Página 9

Un mensaje que apuntó a renovar expectativas

Claudio Jacquelin

LA NACION

Página 10

## Frenan los pagos de indemnizaciones por terrorismo de Estado

"IRREGULARIDADES". Cúneo Libarona anunció que se auditarán 25.500 juicios para detectar fraudes

El ministro de Justicia, Mariano ta que se logre esclarecer la situa-Cúneo Libarona, anunció ano- ción. El objetivo del Gobierno, dijo che la puesta en marcha de una auditoría de todos los pedidos de indemnizaciones ya pagados y pendientes en el marco de las leyes de reparación para víctimas del terrorismo de Estado. El ministro argumentó que se detectaron "irregularidades" e informó que el Estado detendrá los pagos has-

el ministro, es analizar todos los juicios completados - unos 25.500, según afirmó- y los que aún están abiertos para reclamar indemnizaciones. "Todos los días llegan y llegan", afirmó. "Hay muchos justos, pero muchísimos pecadores. Lo que queremos es descubrir la banda de pecadores". Página 12

### **Gremios y** piqueteros se suman a la marcha universitaria

FONDOS. El acto será en Plaza de Mayo; esperan una masiva concurrencia

La marcha universitaria convocada para hoy a partir del mediodía para reclamar mayor presupuesto sumó a los gremios de la CGT y la CTA, a grupos piqueteros y a partidos políticos opositores. El Gobierno buscó descalificar la protesta: dijo que tiene motivaciones políticas y afirmó que giró fondos con un 70% de aumento para reforzar las partidas. En tanto, los rectores de las universidades nacionales se mostraron confiados en que la marcha, que cerrará en la Plaza de Mayo, será multitudinaria. Página 14

#### **OPINIÓN**

Mitos y tabúes del uso político de la universidad pública

Luciana Vázquez

PARA LA NACION-

avier Milei acaba de crear otro monstruo corporativo, "la universidad pública", y la respuesta es tan corporativa como su ataque. En ese contexto, la marcha universitaria de hoy resulta previsible y, además, para el Gobierno, autoinfligida. La universidad pública es una de las vacas sagradas de la Argentina, un tabú intocable capaz de cohesionar transversalmente a la política y gran parte de la sociedad, para bien y para mal. Continúa en la página 16

#### Desde julio solo se podrá usar la receta electrónica

CAMBIO. El Gobierno publicó la obligatoriedad en el Boletín Oficial. Página 23

2 | EL MUNDO | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### Guerra en Medio Oriente | ANTISEMITISMO

## Crecen las protestas contra Israel en los campus y el temor de los alumnos judíos

La crisis que envolvió a Columbia, una de las universidades más prestigiosas, capturó la atención del mundo y contagió a otras instituciones; llamados a estudiantes a quedarse en sus casas

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON .- Esta vez, la nueva escalada de violencia y tensión por la guerra en la Franja de Gaza explotó lejos de Medio Oriente, en pleno Manhattan. Las protestas en las universidades de Estados Unidos encontraron su último epicentro en la Universidad de Columbia, que quedó paralizada, forzada a dar clases virtuales como si la pandemia hubiera vuelto, jaqueada y conmocionada, en busca de una salida para una erupción de furia entre los jóvenes que montaron un campamento en pleno campus para respaldar a los palestinos en contra de la ofensiva de Israel en Gaza-y, en casos extremos, celebrar a Hamas-, y la comunidad judía y el arco político, que salieron a sofocar lo que consideraron ampliamente como un nuevo brote de antisemitismo en Estados Unidos.

La crisis que envolvió a Columbia, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y una de las ocho integrantes de la Liga de la Hiedra, capturó la atención del país y el mundo, dejó al descubierto una vez más la enorme grieta creada por la guerra entre Israel y Hamas, se contagió a otras universidades y desató una reacción política en cadena que llegó a la Casa Blanca y llevó al presidente, Joe Biden, a reiterar que el antisemitismo "no tiene absolutamente ningún lugar en los campus universitarios o en cualquier parte en nuestro país".

La crisis escaló con la decisión de Columbia de llamar a la policía para desalojar a los estudiantes que montaron un campamento en el campus la semana pasada para protestar contra Israel, una orden que derivó en más de 100 arrestos.

#### Represión

La movida solo inflamó aún más a los manifestantes, que denunciaron una represión y el uso del antisemitismo como un "arma" para silenciar sus reclamos contra la guerra en Gaza y, en última instancia, la política de Israel hacia los palestinos.

Los campamentos ya se habían reproducido ayer en la Universidad de Nueva York, el MIT, Yale, en la Universidad Vanderbilt, la Universidad de Michigan y la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, entre otras casas de estudios. En Yale, la policía arrestóa 47 manifestantes, informó la universidad. "¡Arriba, arriba con la liberación! ¡Abajo, abajo con la ocupación!", cantaban protestantes mientras los estudiantes eran subidos a un autobús policial.

En Columbia, epicentro de la crisis, el Campamento en Solidaridad con Gaza cumplió su sexto día en el centro del campus, un espacio que entrelaza la innovación con jardines bien cuidados y edificios históricos diseñados con el legado arquitectónico de la antigua Grecia y Roma, ubicado en Morningside Heights, un barrio pegado a Harlem, en el norte de Manhattan.

La protesta ofrece varias demandas, entre ellas, desinvertir en Israel Columbia tiene uno de los fondos institucionales más grandes del país-, exigir que Columbia rompa lazos con universidades israelíes y un alto el fuego "permanente e inmediato" para frenar la ofensiva israelí en Gaza, que ya ha dejado más de 34.000 víctimas entre los palestinos-cerca de la mitad, niños-, un brutal saldo que desató denuncias de genocidio en contra de Israel y ha provocado multitudinarias críticas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, incluso en Israel.

Como en otras protestas antiisraelíes, no se vieron condenas a
Hamas por el ataque a Israel del
7 de octubre. Y hubo decenas de
episodios grabados y publicados
en redes sociales de acoso a judíos
–"¡vuelvan a Polonia!", les gritaron
a estudiantes judíos que llevaban
banderas de Israel, en medio de
insultos y gritos—, o de cantos de
respaldo a Hamas, o llamados a la
desaparición de Israel, con manifestantes con sus caras cubiertas con la
tradicional bufanda keffiveh.

El presidente de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) fue al campus y denunció en un hilo en X: "No se equivoquen: estas 'protestas' no tienen nada que ver con la autodeterminación de los palestinos. Se trata de sanear a Hamas y fomentar el terrorismo, aquí y ahora, en la ciudad de Nueva York. Debería ser inaceptable". El rabino ortodoxo de Columbia Elie Buechler envió un mensaje por WhatsApp antes del inicio de Pésaj (la Pascua judía) recomendando a los estudiantes que regresen a sus casas "tan pronto como sea posible y permanezcan en sus casas hasta que la realidad en el campus haya mejorado dramáticamente".

#### Virtualidad

Tras varios días de agitadas protestas por la guerra en Medio Oriente que terminaron con cientos de detenidos y en medio de preocupaciones por la seguridad de los estudiantes judíos, Columbia resolvió dar clases de forma remota para bajar la temperatura y darle la oportunidad a un grupo de trabajo a buscar una salida de la crisis.

"Los decibeles de nuestros desacuerdos no han hecho más que aumentar en los últimos días. Estas tensiones han sido explotadas y amplificadas por personas que no están afiliadas a Columbia y que han venido al campus para perseguir sus propias agendas", escribió la presidenta de la institución, Minouche Shafik. "Necesitamos un reseteo", agregó.

Shafik y el resto de los líderes en otras universidades quedaron bajo una enorme presión entre la espada y la pared con la tarea de encontrar una salida del aparente conflicto entre el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes y los miembros de las universidades, la seguridad en los campus y el combate del discurso de odio, incluido el antisemitismo.

Shafik creó un grupo de trabajo para "identificar acciones que podemos tomar como comunidad para permitirnos completar pacíficamente las clases y volver a un involucramiento respetuoso entre nosotros", escribió.

En Washington, la congresista republicana Elise Stefanik, la voz de
los conservadores contra las manifestaciones en los campus, denunciaba un estado de "anarquía"
y pedía "dar vuelta la página" y la
renuncia de Shafik para restaurar
el orden. En Columbia, el campamento seguía instalado en los jardines del campus, sin intenciones
de levantarse. •



Carpas y banderas palestinas en la Universidad de Columbia, Nueva York



Alumnos de Harvard y el MIT, en el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts



En la Universidad de Berkely, California, reclamaron un alto el fuego permanente

LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

SPENCER PLATT/GETTY





JOSÉ CARLOS FAJARDO/AP

#### ANTECEDENTES DE UN MOVIMIENTO TURBULENTO

#### Cuándo comenzaron

Desde los atentados del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, que desataron la actual guerra en la Franja de Gaza, estudiantes universitarios se manifiestan en las sedes de distintos campus en todo el país, con más o menos intensidad. Las tensiones se incrementaron en las últimas semanas con mayores protestas de estudiantes a raíz de la última escalada del conflicto palestino-israelí. Están integradas por alumnos que se solidarizan con Palestina, incluso estudiantes judíos. En la Universidad de Columbia, un acampe cumple su sexto día.

#### Discriminación

Los defensores de los derechos humanos han informado acerca de un aumento general de los incidentes de prejuicios y odio contra judíos, árabes y musulmanes desde el 7 de octubre. Hubo especial preocupación en los últimos días, antes de que comenzara la festividad judía de Pésaj, ayer por la noche. Muchos estudiantes judíos están presionando a las principales autoridades de sus universidades para que hagan más, y de forma urgente, para protegerlos del antisemitismo. El presidente Joe Biden condenó el "antisemitismo flagrante" en las universidades.

#### Arrestos

La semana pasada, la presidenta de la Universidad de Columbia llamó a la policía de Nueva York para que despejara un campamento que los manifestantes habían instalado en el césped principal del campus para exigir que la universidad se deshiciera de las inversiones relacionadas con Israel. La policía arrestó a más de 100 estudiantes, lo que despertó mayor descontentó y llevó a que otros alumnos acampen en las entradas de otras casas de estudios, como el MIT, Yale y Michigan. En Yale, la policía detuvo ayer por lo menos a 47 personas que desafiaron las órdenes de abandonar Beinecke Plaza. Varias universidades han aumentado el patrullaje de sus sedes para mantener segura la zona.

#### Seguridad

Algunos estudiantes judíos alegan que ya no se sienten seguros asistiendo a la universidad. Es por eso que las autoridades de Columbia, cuyo ambiente es el más tenso, anunciaron a los alumnos que pueden asistir a clases e incluso posiblemente rendir exámenes de forma virtual desde ayer.

#### Disputa política

La situación escaló al ámbito político. La presidenta de la Universidad de Columbia testificó el miércoles pasado en el Congreso como parte de las audiencias en curso sobre el antisemitismo. Desde entonces, aumentaron los llamados para que renuncie a su cargo. Los 10 representantes de la Cámara baja de Nueva York escribieron una carta exigiendo su renuncia.

## Dimite un alto general israelí por el ataque de Hamas

Aharon Haliva es el jefe de la inteligencia militar y se hizo responsable de la incursión

TEL AVIV.— En lo que constituye la primera baja de un alto cargo israelí tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre pasado, el jefe de la inteligencia militar, el general Aharon Haliva, presentó ayer su dimisión por su "responsabilidad" en la incursión sin precedentes que desató la guerra en Gaza.

La renuncia del mayor general Aharon Haliva podría abrir camino a más renuncias previstas de miembros de la cúpula de seguridad israelí por elataque de Hamas, en que los milicianos sobrepasaron las defensas fronterizas de Israel, asaltaron poblaciones israelíes sin oposición durante horas y mataron a 1200 personas, la mayoría civiles, además de llevarse unos 250 rehenes a Gaza. El suceso desencadenó la guerra contra Hamas, que aún continúa en la Franja de Gaza.

"La dirección de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que se nos había confiado. Desde entonces llevo conmigo ese día negro, día tras día, noche tras noche. Llevaré conmigo para siempre el espantoso dolor de la guerra", escribió Haliva en su carta de renuncia, que fue proporcionada por el Ejército.

Haliva, con 38 años en la fuerza, explicó que seguirá en el cargo hasta que se cuente con su sustituto. Añadió que tuvo la intención de renunciar inmediatamente después del 7 de octubre, pero que permaneció en el puesto durante la parte inicial de la guerra y que dimite en un momento en que se aceleraban las investigaciones internas del Ejército.

Algunos expertos militares han dicho que dimitir en un momento en que Israel está comprometido en múltiples frentes es irresponsable y podría interpretarse como un signo de debilidad.

Poco después del ataque, Haliva y otros responsables de seguridad habían dicho públicamente que ellos eran los culpables de no haber evitado el asalto del 7 de octubre.

Otros dirigentes se han quedado cortos, sobre todo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha señalado que responderá a preguntas difíciles sobre su papel, pero no ha reconocidoabiertamente su responsabilidad directa por haber permitido que se produjera el atentado.

Tampoco ha indicado que vaya a dejar el puesto, aunque hay un creciente movimiento de protestas que reclama que se lleven a cabo elecciones pronto.

El líder opositor israelí Yair Lapid

celebró la renuncia, que calificó de "justificada y digna".

"Sería apropiado que el primer ministro Netanyahu hiciera lo mismo", escribió en X.

Elataque de Hamas, ocurrido durante un feriado judío, tomó completamente por sorpresa a Israel y su reconocida estructura de seguridad. La confianza israelí en su Ejército –que muchos consideran como una de las instituciones más fiables del país– se hizo añicos ante la incursión de Hamas. La renuncia podría ayudar a restaurar parte de esa confianza.

Ladimisión se produjo cuando los judíos de todo el mundo se preparaban para celebrar el Pésaj, una festividad de una semana de duración que comienza el lunes por la noche y conmemora el éxodo bíblico de los judíos de la esclavitud en Egipto. Con cerca de 130 personas aún cautivas en Gaza, el Pésaj adquirirá este año un matiz más sombrío: para muchos israelíes es difícil concebir una celebración de la libertad cuando decenas de personas siguen siendo rehenes.

En la víspera de esta fiesta, Netanyahu prometió llevar a cabo "más duros golpes" contra Hamas. "En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, ya que es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria", declaró en un video.

Tras más de seis meses de bombardeos y combates en el territorio palestino, sumido en una severa crisis humanitaria, el jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, aprobó "las próximas etapas de la guerra", anunció el vocero del Ejército, Daniel Hagari.

Netanyahu se mantiene firme en el lanzamiento de una ofensiva terrestre en Rafah, en el extremo sur de la franja, donde se hacinan 1,5 millones de personas, en su mayoría desplazados.

Las organizaciones humanitarias y gran parte de la comunidad internacional se oponen a la operación, por temor a un baño de sangre en esta ciudad junto a la frontera cerrada con Egipto.

El Ejército reitera que algunos de los rehenes del 7 de octubre están retenidos en Rafah. Más de 250 personas fueron secuestradas aquel día y 129 siguen cautivas en Gaza, de las que 34 habrían fallecido, según Israel. •

Agencias AP, Reuters y AFP



Haliva, durante una inspección en la Franja de Gaza

4 EL MUNDO LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Municiones y defensa antiaérea, el salvavidas que espera Kiev

FONDOS. Una vez aprobada la ayuda de Washington, el flujo de armas debería mejorar las posibilidades de Ucrania de evitar un gran avance ruso en el este, objetivo central de Moscú

Tom Balmforth y Charlotte Bruneau

AGENCIA REUTERS

KIEV.- Para los agotados artilleros ucranianos que resisten a las fuerzas rusas cerca del pueblo oriental de Kupiansk, el paquete de ayuda de Estados Unidos que se espera que finalmente sea aprobado esta semana es un salvavidas y, potencialmente, un cambio de juego, aunque eso podría llevar algún tiempo.

"Si lo hubieran aprobado antes, habría cambiado la situación drásticamente", manifestó un soldado, con el seudónimo de Marinero, quien afirmó que la escasez de proyectiles había reducido su fuego de cobertura para los infantes, lo que había costado vidas y territorio.

Después de seis meses de disputas en el Congreso, se espera que el paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares sea aprobado esta semanaporelSenadodeEstadosUnidosy firmado por el presidente Joe Biden, reponiendo los críticamente bajos suministros de proyectiles de artillería y defensas aéreas de Kiev.

El flujo de armas debería mejorar las posibilidades de Kiev de evitar un granavance ruso en el este, según dos analistas militares, un ex ministro de Defensa ucraniano y un funcionario de seguridad europeo.

Pero Kiev todavía enfrenta escasez de personal en el campo de batalla, mientras persisten preguntas sobre la fortaleza de sus fortificaciones a lo largo de una extensa línea del frente de 1000 kilómetros, antes de la ofensiva rusa que anticipó el presidente Volodimir Zelensky para esteverano boreal.

"La fuente más importante de debilidaducraniana es la falta de personal", señaló Konrad Muzyka, director de la consultora militar Rochan en Polonia.

Después de meses de debate, una leyfirmadaporZelenskyel16deabril para reformar las reglas que rigen cómo Ucrania moviliza a civiles hacia el Ejércitoentra en vigor en mayocon el objetivo de hacer que el proceso sea más rápido, transparente y efectivo.

Pero los nuevos reclutas requerirán meses de entrenamiento antes



Un artillero ucraniano carga munición en un cañón Howitzer en la región de Kharkiv ANATOLIISTEPANOV/AFP

de poder ser desplegados, lo que crea una "ventana de oportunidad" que Rusia podría aprovechar, explicó Muzyka. "La situación probablemente continúe deteriorándose en los próximos tres meses, pero si la movilización avanza según lo planeado y la ayuda de Estados Unidos se desbloquea, entonces la situación debería mejorar a partir del otoño (boreal)", agregó.

El Kremlin afirmó que la ayuda de Estados Unidos no alteraría la ventaja de Rusia en las líneas del frente y simplemente resultaría en más muertes ucranianas.

#### Reducir la brecha

Moscú ha tenido la ventaja en el campo de batalla desde que capturó Avdiivka, una ciudad bastión de larga data en la región oriental de Donbass, en febrero, y sus fuerzas han estado avanzando lentamente, utilizando un mayor número de tropas y proyectiles de artillería.

Ahora están presionando sobre la ciudad de Chasiv Yar, ubicada en terreno elevado, que, si es capturada,

acercaría a Moscú a las ciudades del Donbass que aún están en manos de Kiev: Kostiantynivka, Kramatorsky Sloviansk.

Zelensky afirmó la semana pasada que Rusia ahora puede disparar 10 veces más proyectiles de artillería que las tropas ucranianas, mientras que las fuerzas rusas superan en númeroalas de Kiev de 7 a 10 veces en el este, estimó un general ucraniano.

Andriy Yusov, vocero de inteligencia militar de Ucrania, dijo que Moscú estaba centrada en la captura completa de las regiones orientales de Donetsky Lugansk, el Donbass.

Además, agregó que Rusia estaba atacando en tres frentes allí: al oeste de Avdiivka, desde Kupiansk hasta Lyman, y al oeste de Bakhmut. En el sur, estaba presionando en Robotyne, la aldea retomada por Kiev durante la ofensiva del año pasado.

Las posiciones ucranianas han sido golpeadas este año por miles de bombas planeadoras disparadas por aviones de guerra que aprovechan la superioridad aérea rusa y la disminución de las defensas aéreas

ucranianas. Andriy Zagorodnyuk, exministro de Defensa de Ucrania, dijo que un aumento de las defensas antiaéreas terrestres ayudaría, mientras que los aviones de combate F-16 producidos en Estados Unidos, que Kiev espera recibir a finales de este año, obligarían a los cazas rusos a retroceder por completo.

El reabastecimiento de los stocks de proyectiles de artillería debería reducir la brecha en la cantidad de proyectiles disparados a varios proyectiles rusos por cada proyectil ucraniano, agregó.

"No necesitamos tener una proporción de uno a uno. Una proporción de tres a uno seguiría haciendo el trabajo", explicó, citando el enfoque más "calculado" de Kiev frente a la dependencia de Rusia de la cantidad.

Además de la ayuda de Estados Unidos, la asistencia de la Unión Europea (UE) incluye una iniciativa liderada por la República Checa que comenzará a suministrar a Ucrania alrededor de 300.000 proyectiles de artillería de 155 mm a partir de junio.

Una fuente de seguridad europea de alto nivel indicó a la agencia Reuters que si Ucrania recibiera la nueva ayuda de Estados Unidos y la UE, la probabilidad de evitar un gran avance ruso en los próximos 12 meses era "bastante alta".

#### Perder más terreno

El Ejército ucraniano necesitaba una "masiva" afluencia de personal paradetenerlasfuerzasrusasentodo elfrente, insistió Muzyka, que agregó que una campaña de reclutamiento separada para enlistar combatientes voluntarios no sería suficiente para cubrir el déficit.

La fuente de seguridad europea también dijo que Ucrania necesitaba intensificar su esfuerzo de movilización.

Ninguna de las partes en el conflicto comparte datos oficiales sobre su propia fuerza militar y tasas de bajas. Pero Yusov, vocero de inteligencia militar de Ucrania, dijo que Rusia, que controla el 18% del territorio ucraniano, tiene entre 450.000 y 470.000 tropas terrestres combatiendoen Ucrania, además de 35.000 guardias nacionales, así como operaciones separadas de fuerzas aéreas y navales en curso.

Por su parte, Kiev ha establecido en el pasado que tiene alrededor de un millón de personas en armas.

En diciembre, Zelensky expresó que su Ejército quería movilizar hasta medio millón de nuevos soldados. Sin embargo, el principal comandante de Ucrania rectificó después de asumir el mando en febrero que una revisión de los recursos había concluido que se necesitaba un número "significativamente reducido".

Muzyka dijo que no estaba claro qué tan profundas eran las fortificaciones de Ucrania. El Ejército asegura que ha estado trabajando día y noche para mejorarlas y Zelensky indicó este mes que la construcción estaba completa hasta en un 98% en algunas áreas del frente.

"Básicamente, lo que estamos viendo en 2024 es una posición defensiva lo más sólida posible, pero aceptando que los ucranianos probablemente van a perder algo de terreno ante los rusos", observó Matthew Savill, director de ciencias militares del grupo de expertos RUSI con sede en Londres.

Eso fue el resultado de la contraofensiva ucraniana del año pasado que resultó incapaz de penetrar significativamente las líneas rusas, la concentración de fuerzas de Rusia y el largo retraso en la aprobación de la ayuda militar norteamericana, añadió.

"El gran desafío ahora es simultáneamente presentar una fuerte defensa y luego prepararse para una ofensiva en 2025", concluyó. •

## Los conflictos disparan el gasto militar a niveles récord

La inversión en defensa avanzó en todo el mundo; Estados Unidos, China y Rusia son los países que más gastaron

ESTOCOLMO.-Los gastos en armamento a nivel mundial alcanzaron en 2023 su mayor suba en más de una década, con un monto récord de 2,4 billones de dólares debido a los conflictos y tensiones en curso, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri) publicado

La inversión en defensa avanzó en todo el mundo, aunque los incre-Europa, Medio Orientey Asia, según y la seguridad en el mundo". los investigadores del centro.

Estados Unidos, China, Rusia, la India y Arabia Saudita figuran a la cabeza de la lista de países que más gastaron en armamento.

"El aumento sin precedente del gasto militar es una respuesta directa al deterioro mundial de la paz y la

seguridad", afirmó Nan Tian, investigador del Sipri. "Los Estados están dando prioridad a la fuerza militar, pero corren el riesgo de entrar en una espiral de acción-reacción en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil".

El gasto militar creció el 6,8% en 2023, lo que representa "la mayor suba anual desde 2009", destaca el informe.

Todo esto, según Tian, "refleja la mentos más notables se dieron en degradación de la situación de la paz

> La prosecución de la guerra en Ucrania implicó un aumento del gasto militar en el país invadido, así como en Rusia "y en toda una serie" de países europeos, añade Tian.

Estados Unidos se mantuvo como el país con mayor gasto de la OTAN, pero la mayoría de los miembros

europeos aumentaron su participación en 2023. Estados Unidos, líder mundial en gasto en defensa, aumentó el suyo otro 2,3% y sumó 916.000 millones de dólares el año pasado, lo que representó el 68% del gasto militar total de la alianza transatlántica.

Rusia aumentó su gasto un 24%, a 109.000 millones de dólares, según las estimaciones del Sipri, y desde la anexión de Crimea, en 2014, incrementó esa partida en un 57%.

El gasto militar de Ucrania creció un 51%, a 64.800 millones de dólares. Al mismo tiempo, el país recibió 35.000 millones de dólares de ayuda, en su mayoría de Estados Unidos, lo que suma una inversión militar equivalente a más del 90% de la alcanzada por Rusia.

Si bien los presupuestos de defen-

sa de ambos países están cerca, en el caso de Ucrania representa el 37% del PBI y el 58% del gasto público del país, según el investigador Tian. En Rusia, en cambio, supone el 5,9% del PBI.

"El margen de maniobra de Ucraniaparaaumentarsugasto[militar] es ahora muy limitado", resume

En Europa, Polonia, preocupada por Rusia, presenta el mayor incremento del gasto, del 75%, hasta de 2014. 31.600 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la inversión en armamento creció igualmente en Medio Oriente. Israel incrementó un 24% y alcanzó 27.500 millones de dólares en 2023, debido principalmente a la guerra de Gaza.

China, por su lado, aumentó su inversión armamentística por 29º año consecutivo. En 2023, la suba fue del 6%, a 296.000 millones de dólares, según el Sipri.

El fortalecimiento militar de Pekín y la profundización de las tensiones en la región incitaron a los países vecinos a seguir la tendencia.

En América Central y el Caribe, el gasto se vio espoleado por fenómenos como la lucha contra el crimen organizado. El presupuesto destinado en 2023 fue un 54% superior al

"La escalada de los niveles de delincuencia ha llevado a un mayor uso de las fuerzas militares contra las bandas criminales en varios países de la subregión", indica el informe del grupo que tiene base en Estocolmo.

Agencias AFP y DPA

EL MUNDO 5 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## "En Corea del Norte, estamos bajo un régimen de lavado de cerebro colectivo"

REPRESIÓN. Dos refugiadas que lograron escapar del país de Kim Jong-un cuentan cómo es la vida cotidiana en un sistema totalitario donde reina un control absoluto de la población

#### Ramiro Pellet Lastra

LA NACION

Las dos perdieron seres queridos, padres o hermanos muertos o detenidos, amigos dejados atrás. Sufrieron lo indecible bajo la dictadura totalitaria de Corea del Norte, el país más aislado del mundo, cuyo gobierno se regodea amenazando a las naciones vecinas con pruebas de armas nucleares, y con un control social asfixiante, una economía inexistenteyel hambreque siempre vuelve.

Hanbyeol Lee (40) se exilió de Corea del Norte en 1999, tras una fuga que organizó su madre y en medio de una hambruna medieval que mató a dos millones de personas. Yoonseo Chae (26) se escapó veinte años más tarde, en 2019, con el país hundido en otra crisis alimentaria.

Las dos mujeres son parte de las miles de personas de esa hermética nación que alcanzaron a filtrarse a duras penas fuera del país, a riesgo de ser descubiertas, encerradas y torturadas en prisiones de terrible reputación. El destino final es Corea delSur, donde dejan atrás el infierno y rehacen sus vidas.

¿Peroqué pasa dentro de ese agujero negro que es Corea del Norte, de la que no se sabe mucho más que los relatos oficiales y las declaracionesamenazantes del líder supremo Kim Jong-un hacia sus vecinos? Los escasos turistas que la visitan (unos pocos occidentales, bastantes más chinos y rusos) se deben desplazar en grupos cerrados bajo la estricta supervisión de guías locales, por lo que no recogen verdadera información de primera mano.

El control regimentado de la población local y la información también hacen imposible mostrar la realidad hacia afuera. Solo los refugiados, llamados también "desertores" en Corea del Sur, pueden ofrecer una ventana a lo que sucede fronteras adentro del régimen comunista, y sobre todo sus aspectos represivos.

#### Partido único

"Hay que entender el trasfondo del problema estructural de Corea del Norte. Sigue manteniendo la dictadura de partido único. La ley supuestamente reconoce y garantiza que puede haber protestas de los ciudadanos, pero si uno lo hace paga las consecuencias. Y no solo esa persona, sino su familia. Por eso nadie puede alzar la voz", dice a LA NACION Lee, quien viajó a Buenos Aires junto a Chae por invitación de la embajada de Corea del Sur para relatar sus experiencias.

Lee dejó Corea del Norte a los 17 años, en 1999, cuando el país atravesaba la etapa más dura de una hambruna que duró toda la década y que diezmó familias enteras. El derrumbe de la Unión Soviética había privado al país de un sustento clave, como sucedió en Cuba con su "período especial". En Corea del Norte la situación fue más catastrófica, de privaciones y decadencia, de dolor

"Con el hambre que había la gente moría en las calles. Si era en la vía pública sacaban los cadáveres, pero había lugares, por ejemplo, estaciones de tren o callejones lejos del mercado, donde quedaban más tiempo. También había muchos bebés muertos de hambre, y gente que tenía que vender lo poco que tenía



Kim Ju-ae, junto a su padre, el dictador nocoreano Kim Jong-un, en febrero pasado

Lee dejó Corea del Norte a los 17 años, en 1999, cuando el país atravesaba la etapa más dura de una hambruna que duró toda la década

"El gobierno mantiene una obediencia temerosa" mediante todo tipo de castigos, dice Chae

para mantenerse y quedó arruinada", dice Lee, que dirige una organización en Seúl por los derechos humanos en Corea del Norte.

La situación era tan grave que su familia pasaba hasta semanas enteras sin comer. La falta de higiene pública hizo que se infectara con un parásito por tomar agua de la canilla que la derrumbó con 42 grados defiebre. Si no terminó también ella tumbada de inanición en la calle fue por la valentía de la madre, que logró hacerlas cruzar a China, sobornando a los guardias fronterizos.

Su padre murió y su hermano, que intentó cruzar por la frontera china diez años más tarde, fue atrapado y enviado a un campo de detención. Nunca tuvo más noticias.

"Es lamentable que vuelva a pasar el tema de la hambruna en Corea del Norte. Y eso es porque al actual gobierno no le interesa el bienestar de los ciudadanos, sino que le da mucha más importancia al desarrollo del armamento nuclear", dice sobre las prioridades del régimen. Mientras vuelve a encenderse la alarma del hambre, en efecto, Kim Jong-un supervisó el año pasado más de 30 pruebas de misiles, incluso tres misiles intercontinentales.

Lee recuerda que se creó un círculo vicioso que envolvió a amplios sectores de la sociedad. A la par de la miseria, los jerarcas y otros sujetos poderosos exprimieron al resto de los norcoreanos, que se la

rebuscaban como podían. Creció la delincuencia, se agravaron las penas, y los derechos fueron pisoteados y abandonados... igual que los cadáveres de las estaciones y los callejones.

"La hambruna no afectó solo a la clase baja, sino también a los de niveles económicos más altos. Los miembros del partido también sufrían toda esta crisis económica, y como tenían el poder lo que hacían era quitarles lo poco que tenían a los demás, y se volvieron cada vez más corruptos", dice Lee.

#### Huérfana del régimen

Veinte años después, en 2019, fue el turno de Chae de escapar de Corea del Norte. Era solo una adolescente, igual que Lee dos décadas antes. Su madre escapó a China siendo ella chica, y luego también el padre dejó el hogar, quizá por problemas vinculados a la fuga de la mujer. Chae no lo culpa. No culpa a nadie. Solo culpa al régimen, totalitario y hambreador, que la hizo huérfana. Creció con su abuela y su tía.

Antes del escape, Chae trabajaba de enfermera, con un sueldo que alcanzaba para comprar el equivalente a unos 200 o 250 gramos de arroz. Los demás oficios y profesiones no ofrecían mucho más, y el poder adquisitivo no mejoró en los últimos años. El resto de los ingresos de una familia, es decir, casi todas sus entradas, se consiguen dedicándose a la compraventa en el mercado negro.

Chae cuenta que fue parte de un conflicto generacional sobre la mirada de la sociedad hacia el gobierno. Los más viejos seguían siendo fieles al régimen comunista, o al menos secreían sus cuentos de grandeza. Los más jóvenes desdeñaban en cambio las glorias de la propaganda oficial, omnipresente en el país.

"Los jóvenes éramos más abiertos a recibir noticias y cultura desde el exterior y lo absorbíamos más rápidamente, y el partido del gobierno quería reprimirnos. Había diferencias, por ejemplo, con mi abuela, que tenía respeto hacia el gobierno y decía que lo que estaba pasando en Corea del Norte no era culpa del gobierno, sino de las presiones exteriores", dice Chae.

AFP

Ni ella ni sus amigos sentían el menor respeto por los jerarcas. Sentían más bien desprecio. Y si bien es una locura criticar abiertamente al líder supremo Kimy sus secuaces, a pequeña escala los jóvenes pueden al menos evitar que la propaganda contamine sus relaciones.

"Cuandotereuniscontusamigos, si alguien habla bien del gobierno, entonces se queda fuera del grupo, nadie quiere ver a esa persona", señala. Para ventilar las proclamas de Kim ya están los medios de comunicación, orientados a la obediencia. Y las redes sociales están amordazadas. Por las dudas, se instauraron nuevas normas de censura que controlan la difusión de contenidos extranjeros.

"Igualmente hay un motivo por el cual el pueblo no puede oponerse o desobedecer abiertamente. Cuando el gobierno da un trabajo, no se lo da a una persona individual, sino a un grupo", dice Chae. "Y cuando se lo quita a uno, se lo quita a todo el grupo. Por eso, para no perjudicar a tu vecino o a tus amigos, es muy difícil que uno pueda rebelarse contra el gobierno".

Pecados individuales, castigos colectivos. Así es la norma. Castigos divinos, podría decirse, dada la divinidad con que se presenta la dinastía reinante. Según el Reporte Mundial 2024 de Human Rights Watch, "el gobierno mantiene una obediencia temerosa mediante amenazas de tortura, ejecuciones, encarcelamientos, desapariciones y trabajos forzados. Niega sistemáticamente las libertades básicas, incluida la libertad de expresión, asociación y religión. No tolera el pluralismo y prohíbe los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos".

¿Qué sigue ahora? La dinastía prepara su cuarta generación, la hija del dictador, Kim Ju-ae, de solo diez años, pero ya nombrada general. Para que se vaya acostumbrando al poder. "La están imponiendo entre la gente, la están introduciendo con un lavado de cerebro colectivo", dice Lee. Y asegura que, como viene la mano, será la próxima líder. •

### Blinken denuncia que continúa el genocidio de uigures

**INFORME.** Pekín mantiene sus crímenes sobre esa minoría, según EE.UU.

WASHINGTON.- Pekín sigue cometiendo genocidio y crímenes contra los uigures y otras minorías musulmanas en su provincia occidental de Sinkiang, según afirmóel secretario de Estado estado unidense, Antony Blinken, en un informe publicado ayer, antes de su visita prevista a China esta semana.

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, que documenta los abusos registrados en todo el mundo durante el año civil previo, repitió el lenguaje de años anteriores sobre el trato a los musulmanes en Sinkiang, pero la publicación plantea el tema antes de las delicadas conversaciones, incluso sobre la guerra en Ucrania y el comercio mundial, entre el máximo diplomático estadounidense y sus homólogos chinos.

En un prefacio, Blinken dijo que el informe "documenta los graves abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en la República Popular China (RPC)".

"Por ejemplo, en Sinkiang, la RPC continúa llevando a cabo genocidio, crímenes contra la humanidad, trabajos forzados y otras violaciones de los derechos humanos contra uigures predominantemente musulmanes y miembros de otros grupos étnicosyreligiosos minoritarios", dijo Blinken en el prefacio.

La sección del informe sobre China detalla la detención de más de un millón de personas en camposy prisiones y el uso de campos de reeducación en Sinkiang, entre otros abusos cometidos contra la población china en general.

China ha negado enérgicamente los abusos en Sinkiang yafirma que estableció "centros de formación profesional" para frenar el terrorismo, el separatismo y el radicalismo religioso.

Cuando tomó posesión de su cargo, en 2021, Blinken respaldó la determinación de su predecesor de que las acciones de China equivalían a genocidio y ha planteado el tema en reuniones con funcionarios chinos.

En los últimos años, el informe anual sobre derechos humanos se ha hecho eco de esa postura y ha afirmado que el genocidio continúa, pero Sinkiang ha ocupado un lugar menos destacado en los contactos directos entre funcionarios estadounidenses y chinos.

Un alto funcionario del Departamento de Estado que informó a los periodistas el viernes pasado sobre el viaje de Blinken dijo que los derechos humanos estarían entre los temas planteados por Blinken a las autoridades chinas, pero no mencionó la situación en Sinkiang.

Agencias ANSA y AP



Antony Blinken SUSAN WALSH/AP

6 EL MUNDO LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## Trump fue acusado de montar una "conspiración criminal"

ESTADOS UNIDOS. En el primer día del juicio contra el expresidente, uno de los fiscales afirmó que su pago para silenciar a una actriz porno en 2016 constituyó fraude electoral

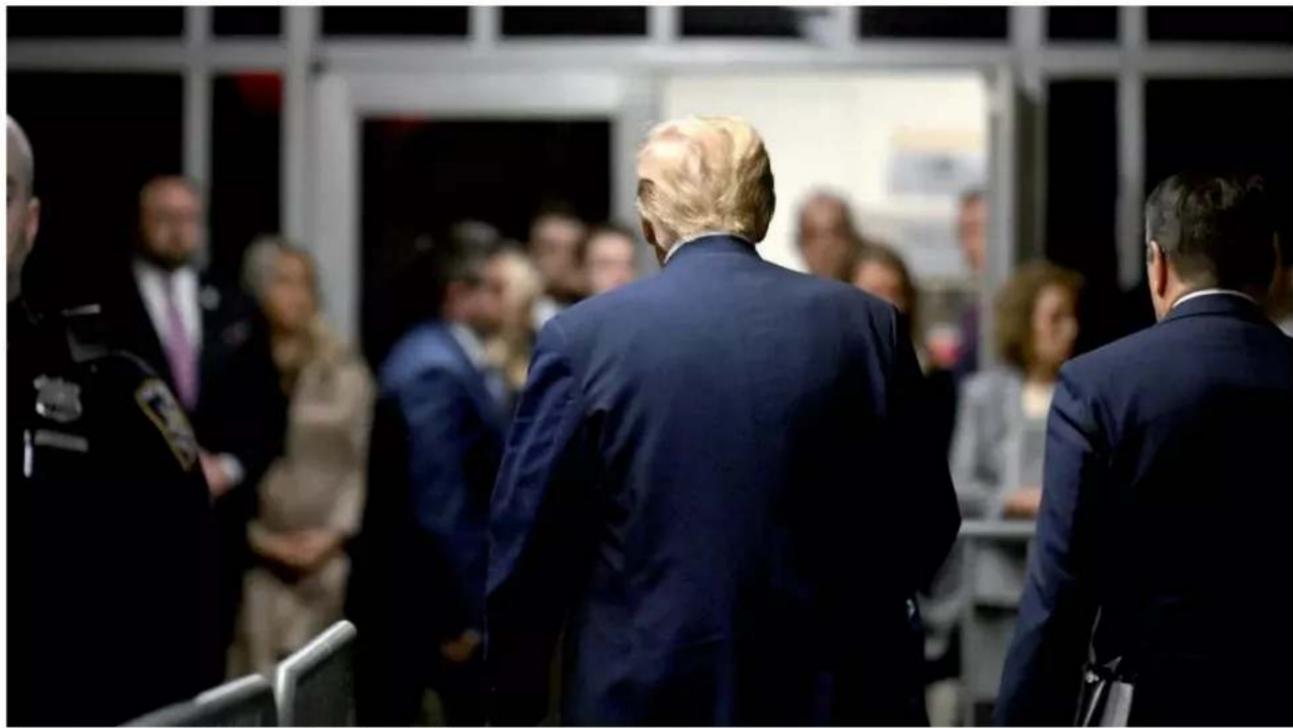

Trump ingresa en los tribunales después de hablar con la prensa

ANGELA WEISS/ AP

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EEUU.

WASHINGTON.- Flanqueado por sus abogados, Donald Trump, el primer expresidente que se enfrenta a un juicio por jurado en Estados Unidos, dejó su mirada clavada al frente mientras uno de los fiscales, Matthew Colangelo, lo acusaba de haber montado una "conspiración criminal" y un "fraude electoral" por haber pagado 130.000 dólares para evitar que un supuesto romance con la actriz porno Stormy Daniels saliera a la luz en plena campaña hace ocho años, antes de la elección presidencial que lo llevó

El primer día del primer juicio en la saga de Donald Trump en los

a la Casa Blanca.

tribunales de Estados Unidos comenzó con el choque de argumentos entre los fiscales de la Fiscalía de Manhattan, que presentaron su alegato, y los abogados de Trump, que lo declararon inocente. Aunque la causa por el pago para silenciar a Stormy Daniels dista de ser la más grave que enfrenta Trumpen la Justicia, fue la primera que llegó a la instancia de juicio, un hito en la historia de Estados Unidos, que jamás había tenido a un expresidente en el banquillo de los acusados.

"Muchas gracias, solo quiero decir, antes que empecemos: estos son juicios de Biden. Es interferencia electoral. Todos lo saben", dijo Trump, antes de ingresar al tribunal.

El fiscal Matthew Colangelo, de

la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo de pie en el tribunal que el caso trata sobre una "conspiración criminal y un encubrimiento" al presentar la causa a los 12 jurados que deberán decidir el desenlace del proceso.

"El acusado Donald Trump orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016. Luego encubrió esa conspiración criminal y mintió en sus registros comerciales de Nueva York una yotra vez", dijo Colangelo. "Fue fraude electoral, puro y simple", completó.

Trump está acusado por la Fiscalía de Manhattan con 34 cargos por "falsificación de registros corporativos en primer grado".

La causa se originó por un su-

puesto romance en 2006 entre Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y Trump, que estuvo cerca de salir a la luz en 2016, en plena campaña presidencial.

#### Un pago bajo sospecha

Trump siempre negó cualquier contacto sexual con Daniels, pero igual arregló un pago de 130.000 dólares que realizó su entonces abogado y mano derecha Michael Cohen 12 días antes de la elección presidencial.

Después de ganar las elecciones, Trumpledevolvióeldineroa Cohen. En total, la Fiscalía dijo que se emitieron once cheques con fines falsos. Nueve de esos cheques fueron firmados por Trump. Cada cheque fue procesado por la Organización Trump, "y disfrazado ilegalmente como un pago por servicios legales prestados de conformidad con un acuerdo de retención inexistente", indicó la Fiscalía.

Colangelo dijo que el dinero entregado a Stormy Daniels en 2016 fue parte de un esfuerzo más amplio a favor de Trump orquestado por Cohen y David Pecker, antiguo director ejecutivo de American Media Inc., la empresa que publica el tabloide National Enquirer. La empresa, según la Fiscalía, realizó otro pago por 150.000 dólares a Karen McDougal. Colangelo dijo que hubo "una conspiración" orquestada en la Torre Trump entre esos tres hombres para silenciar historias tóxicas sobre Trumpy resguardarlo de cualquier eventual daño político en la campaña.

#### Reclamo de inocencia

"El presidente Trump es inocente", refutó su abogado Todd Blanche. "El presidente Trump no cometió ningún delito. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan nunca debería haber presentado este caso", continuó.

Lejos de refutar el pago, que la Fiscalía tiene ampliamente probado, el argumento central de los abogados de Trump es que no hubo ninguna actividad criminal en esa transferencia y que "nada ilegal" sucedió entre Pecker, Cohen y Trump, a diferencia de lo que argumentaron los fiscales.

"Este tipo de cosas suceden regularmente, cuando los periódicos toman decisiones sobre qué publicar y cómo publicarlo. Sucede todo el tiempo con gente famosa, gente rica. No importa si se trata de un plan, no va contra la ley", indicó Blanche.

"No hay nada malo en intentar influir en una elección; se llama democracia", insistió el abogado. "Le pusieron algo siniestro a esta idea como si fuera un delito. Aprenderán que no lo es", les dijo a los jurados.

Trumpenfrenta otras tres causas judiciales. Dos fueron presentadas por el Departamento de Justicia, una debido a que se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca, algo prohibido por las leyes federales, y otra por su papel en el asalto trumpista al Congreso el 6 de enero de 2021.

Trump enfrenta una tercera causa en Georgia por interferencia electoral debido a sus esfuerzos para intentar revertir su derrota en la elección presidencial de 2020 ante el actual presidente, Joe Biden. •

## Noboa buscará apoyo en el Congreso para sus reformas

ECUADOR. El gobierno celebró la aprobación del referéndum con medidas que buscan endurecer la lucha contra el crimen

QUITO.- El gobierno de Ecuador celebró el apoyo "abrumador" a las propuestas de seguridad surgidas del referéndum del domingo último, pero necesitará consenso en la Legislatura del país para implementar algunas de las medidas, dijo ayer un funcionario de alto rango.

El presidente Daniel Noboa obtuvo el apoyo para la presencia permanente de militares en patrullajes conjuntos con la policía, el aumento de las penas por delito de terrorismo y narcotráfico, la extradición de ecuatorianos acusados en el extepor la ley- y sentencias más largas por terrorismo y asesinato, entre otras medidas propuestas en el referéndum.

Nueve de las once preguntas sobre la modificación de normas para endurecer la lucha contra el crimen organizado fueron aprobadas en la consulta.

Los cambios tienen como objetivo

combatir el aumento de la violencia que ha aparecido en los últimos meses en los titulares internacionales.

"Los resultados fueron los esperados, un apoyo abrumador a las dos tesis del gobierno, que eran el tema seguridad y la lucha contra la impunidad", dijo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, a una radio local. "Dejaremos en evidencia a aquellos que por posiciones politiqueras (...) se opongan al mandato de los ecuatorianos que les han dicho: legisladores trabajen con el gobierno en reformas para la segurior -algo actualmente prohibido ridad", agregó Torres. "Se pueden retomar diálogos y hacer las cosas de forma madura, esa es la expectativa", agregó.

El gobierno necesitará el apoyo de la Asamblea Nacional para realizar al menos cinco reformas y poder implementar las medidas. Los legisladores tendrán unos 60 días Recapturan a un líder narco para aprobarlas.

Noboa, que asumió el cargo en no-

viembre, inicialmente se recostó en una amplia coalición legislativa, pero sus relaciones con algunos partidos se han fracturado, especialmente después de que ordenó a la policía ingresar en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente izquierdista Jorge Glas por cargos de corrupción. El incidente generó críticas internacionales y llevó a México a romper relaciones con Ecuador.

Dos propuestas del referéndum -una que permitiría que los trabajadores fueran contratados por horas y otra que se reconociera el arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales-fracasaron por alrededor de dos tercios de los votos, pero Torres dijo que la prioridad del gobierno sigue siendo la creación de empleo.

Por otra parte, un líder criminal acusado de amenazar de muerte a la

fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, fue capturado ayer, tres meses después de su fuga en medio de una violenta arremetida narco en el país, informaron autoridades.

El ecuatoriano Fabricio Colón Pico fue detenido junto a cuatro personas, entre ellas dos reos que escaparon de la misma prisión y una hermana suya, en un sector del pequeño poblado de Puerto Quito, a 160 km al noroeste de la capital.

"Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo" dentro del crimen organizado, expresó en rueda de prensa conjunta la ministra del Interior, Mónica Palencia, pieza clave del gobierno en su guerra contra las bandas narco.

Alias capitán Pico, uno de los capos de la agrupación Los Lobos y considerado un "objetivo de alto valor" por las autoridades, se fugó de una cárcel de Riobamba, en el centro andino, el 9 de enero en medio de una fuerte arremetida narco que dejó una veintena de muertos.

La embestida llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción, que duró 90 días y le permitió movilizar a los militares en las calles.

"Gracias Ecuador por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción que estádando resultados como la captura de hoy a Colón Pico", escribió Noboa en la red social X.

Las autoridades sospechan que Los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito.

Fotografías de la captura muestran a Pico con el cabello teñido de rubio, esposado y rodeado de uniformados.

Agencias Reuters y AFP

## Rescató a Italia y ahora quiere salvar a Europa: el regreso de Draghi sacude la escena global

VISIÓN. El expremier dio a conocer un proyecto que lo sitúa como posible candidato a la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque

Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— ¿El regreso de Súper Mario? El martes pasado, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE) que en su momento salvó al euro y expremier italiano que al frente de un gobierno de unidad nacional salvó a Italia de la pandemia, reapareció en el escenario internacional.

Con un discurso fuerte, advirtió que si la Unión Europea (UE), en decadencia y siempre dividida ante todos los temas cruciales, no da un golpe de timón y no da vuelta la página, su irrelevancia, ya evidente en el contexto geopolítico, será irreversible.

En un anticipo de lo que será un informe sobre competitividad que le pidió la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que presentará en junio, al disertar en La Hulpe, en las afueras de Bruselas, Draghi habló de la necesidad de un "cambio radical" y de una urgente redefinición de la UE para que pueda responder a los desafíos económicos que representan las otras dos potencias globales, Estados Unidos y China.

A semanas del voto que llamará



Draghi, tras un discurso en el Parlamento italiano ANDREW MEDICHINI/AP

a 450 millones de ciudadanos a elegir un nuevo Parlamento de la UE, entre el 6 y el 9 de junio, el discurso fue interpretado por muchos como una virtual agenda o programa de Draghi como posible candidato a la presidencia de la Comisión Eu-

Aunque este reconocido economista, de 76 años, siempre negó aspirar a este u otros cargos, en diversas cancillerías europeas consideran la "carta Draghi", una figura de gran prestigio y un técnico de renombre, una opción más que válida. Sobre todo en este momento convulsionado del mundo, marcado por un Medio Oriente en ebullición, la guerra en Ucrania sin solución a la vista y ante una posible victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump, que siempre apuntó a debilitar a la UE.

En su discurso, que el diario La Stampa definió "el sacudón de Súper Mario" a una Europa definida como "Bella Durmiente", Draghi no usó eufemismos. "Nuestra organización, nuestro proceso decisional y el financiamiento han sido pensados para el mundo de ayer, pre-Covid, pre-Ucrania, preconflagración en Medio Oriente, así como anterior al retorno de la rivalidad entre grandes potencias", advirtió, al plantear la urgencia de un cambio radical, para una UE renovada, a la altura del mundo de hoy y de mañana.

Para Draghi, el error de la vieja Europa fue haberse enfocado demasiado en su interior y muy poco en el exterior. "Hemos confiado en la paridad de condiciones global y en el orden internacional basado en reglas esperando que los demás hicieran lo mismo. Pero ahora otras regiones no respetan más las reglas y están elaborando políticas que en la mejor de las hipótesis están proyectadas para redirigir las inversiones hacia sus economías", dijo, en una estocada a las políticas industriales de Estados Unidos y China.

Draghi también hizo autocrítica de los desajustes, divisiones y falta de visión y estrategia de la UE, citando como ejemplo que en Europa hay unos 40 operadores de telefonía móvil, mientras que en Estados Unidos, un mercado de dimensiones parecidas al europeo, solo hay tres.

En este marco, llamó a relanzar la competitividad del bloque renovando su alianza a través de "un nuevo instrumento estratégico para coordinar las políticas económicas"; un plan industrial, que Europa nunca tuvo, y una proyectada pero jamás realizada unión de mercados de capitales. Draghi subrayó que la solución no pasa por revisar los tratados europeos, algo que demandaría tiempo, un lujo que nadie puede permitirse, sino por actuar ya, con

la mayor cohesión posible. "Debemos actuar como nunca lo hemos hecho", urgió el expresidente del BCE, que destacó también la necesidad de una defensa integrada y de mayores inversiones en tecnologías avanzadas e innovación digital.

El discurso de Draghi sacudió a
Europa. Muy aplaudido, fue considerado por muchos "la" plataforma
para el Poder Ejecutivo europeo
2024-2029. Al momento, la candidatura presentada por la actual presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, que busca un nuevo mandato, es la única sobre el tapete y no
parece tener mucho viento a favor.

Y es un secreto a voces que el nombre de Draghi se encuentra sobre la mesa, impulsado informalmente, al parecer, por figuras como el presidente francés, Emmanuel Macron. "A su favor juega una reputación internacional indiscutible en cuanto a competencia, seriedad y perspicacia política", opinó Andrea Bonanni en el diario La Repubblica.

El discurso de Draghi también sacudió el avispero político italiano. La primera ministra Giorgia Meloni, de derecha, que arrasó en las elecciones de fines de 2022 tras la caída del gobierno de unidad de Draghi, que ella jamás respaldó, reaccionó con diplomacia. "Que Europa no funciona antes lo decíamos solo nosotros... Ahora veo que lo dicen personas que son consideradas europeístas", comentó Meloni.

"Mario Draghi es una persona muy competente y estoy contenta de que se hable de un italiano, pero es filosofía hablar ahora de su candidatura a presidente de la Comisión", aseguró Meloni, ante preguntas de periodistas. Paraella, solamente después de las elecciones europeas podrán barajarse nombres. Y no ahora, en plena campaña electoral. •









En tablas



Aplica en sucursal Palermo

30% OFF Socios Premium Martes





En locales adheridos

H I

EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adheridos



ENCONTRÁ TUS **CÓDIGOS DE DESCUENTO** EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR





BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 02 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS DE CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

8 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_In | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

LAS FRASES **DESTACADAS** 

Superávit Es el primer trimestre con superávit financiero desde 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país"

#### Nueva cadena nacional | EL MENSAJE ECONÓMICO



El presidente Javier Milei leyó ayer el discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada

CAPTURA

## Milei destacó el superávit y advirtió: "La era del Estado presente terminó"

"Es una hazaña histórica", afirmó el Presidente, y defendió la "sostenibilidad" del ajuste en el gasto público; dijo que el crecimiento dependerá de la actividad privada y volvió a criticar a economistas y periodistas

#### Cecilia Devanna LA NACION

En dieciséis minutos de discurso, el presidente Javier Milei anunció, con toda la impronta de su estilo, el logro del superávit financiero para el primer trimestre e hizo una defensa de su equipo económico y una apuesta al crecimiento de la mano de la desregulación y la reducción del gasto, que remató con una frase: "La era del supuesto Estado presente ha terminado".

Con el disparador de los números fiscales de marzo, que provocaron optimismo en el Gobierno, el líder libertario celebró: "El déficit cero no es una consigna de marketing para este gobierno, es un mandamiento".

En su mensaje, el tercero en cadena nacional, el líder libertario apareció flanqueado por el titular de Hacienda, Luis "Toto" Caputo; el responsable del Banco Central, Santiago Bausili; su vice, Vladimir Werning, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

marcha universitaria de este mar-

tes. Pero tuvo referencias indirectas cuando ratificó que su gobierno no aumentará el gasto. "Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la inflación, no hay inflación; no es magia; estos son dos conceptos que ya han sido largamente demostrados en la historia de la humanidad y que en la Argentina se rechazan por una razón muy simple: los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto".

El núcleo central del discurso presidencial fue defender los recortes y descartar una intervención del Estado en la discusión sobre la necesidad de apuntar al crecimiento.

En repetidas oportunidades apuntó contra el establishment y los medios de comunicación. "En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector públiconacional registró durante el mes No hubo alusiones directas a la demarzoun superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos,

logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año".

Luego, tal como anticipaban en su entorno para subrayar el mensaje a los "ciudadano de a pie", reconoció un "esfuerzo heroico" a los argentinos que sostienen el peso del ajuste. "Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, ya hemos recorrido la mitad del camino; esta vez el esfuerzo va a valer la pena", dijo a poco de empezar.

Sin embargo, el Presidente buscó enmarcar el peso del ajuste en los sectores menos favorecidos, frente a las críticas que sostienen que hubo más "licuadora" de ingresos que "motosierra. "Solo el 0,4% (de la reducción del gasto) responde a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández", dijo el Presidente.

El mensaje se grabó en el Salón Blanco. Milei decidió usar la cadena nacional cuando, días atrás, conoció la cifra del superávit. "Es el 0,2% del PBI. Es el primero desde el año

2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa llanamente una hazaña de nivel mundial", aseguró ayer, en referencia a las cuentas públicas.

"Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos, a la licuación del gasto público", afirmó el jefe del Estado.

Los logros económicos del recorte de gastos profundizaron la discusión sobre el crecimiento. Milei subrayó que la apuesta de su gobierno deja fuera la intervención del Estado. "No esperen la salida de la mano del gasto público. Nunca más vamos a volver a eso. La salida es de la mano del sector privado y el crédito financiado con el ahorro".

#### De puño y letra

El mandatario preparó su discurso y lo escribió de puño y letra en la tranquilidad de la residencia oficial de Olivos. Desde allí llegó a la Casa Rosada cuando el reloj marcaba las 15.32 y subió directo a su despacho. Salió para grabar.

En su mensaje también apuntó a la herencia recibida.

Luego se refirió al futuro de los indicadores económicos a nivel nacional. Resaltó que se superó hasta ahora "más de la mitad" del peor momento de la economía, al referirse a los altos niveles de inflación y la recesión. Y auguró una pronta recuperación de los salarios. También aseguró que lo conseguido hasta el momento es "sustentable", a pesar de las críticas de la oposición.

"Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez va a valer la pena", detalló el mandatario, mientras leía con los anteojos puestos y sin casi levantar la vista de sus apuntes.

"El 22 será un día de celebración", repetían desde hacía días en el seno del Gobierno, donde se ilusionaban conpoder transmitir que "ya se ve la luz al final del túnel, la idea de que lo peor va quedando atrás". •

POLÍTICA | 9 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

Equipo económico Estos hombres que tengo a mi lado, estos patriotas, tenían un país prendido fuego por delante y no le dieron la espalda"

**Jubilados** De los 5 puntos de déficit del Tesoro que hemos ajustado, solo el 0,4% responde a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones"



#### Antes, una reacción grosera

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los insultos de una mujer con un grosero gesto mientras se subía a bordo de un vehículo para abandonar la Casa Rosada. La mujer, cuya identidad no trascendió, lo insultó y lo acusó de ladrón. Caputo respondió con una sonrisa irónica, un fuck you y se fue del lugar.

CAPTURA

#### **EL ESCENARIO**

## "No gastarás", el dogma presidencial que oculta pecados

Diego Cabot

-LA NACION

ara que se entienda rápido, hablar de cuestiones fiscales es como detenerse en la simpleza de una cuenta: ingresos y gastos. Si los primeros son mayores, hay superávit; si se da el escenario contrario, habrá déficit. "El aumento del gasto nunca va a ocurrir en nuestro gobierno; es un mandamiento", dijo anoche el Presidente al referirse al superávit financiero de este trimestre.

en un dogma para Javier Milei. Sin dos. Pero optó por esto y lo logró embargo, ese enunciado esconde en muy poco tiempo. Ahora viene y laboral, entre otras). Claro que ese varios pecados que se han dado a la hora de entender cómo hizo el Presidente para lograr "la hazaña".

"No esperen la salida desde el gasto público. La salida será de la mano de la inversión del sector privado y el crédito, financiado por el ahorro", afirmó el jefe del Estado en uno de los párrafos de cierre.

Hay consenso entre la mayoría de los que miran los números fiscales en que en el primer trimestre de 2024 las "Prestaciones para la Seguridad Social" cayeron 35,7% en términos reales. A eso es a lo que se llamólicuadora. Fue el propio Milei quién describió el proceso: "Sigue el ajuste fiscal, esto es licuadora y motosierra", sostuvo el Presidente al hablar de la caída del gasto público en Expoagro, el 5 de marzo. Ahora solo rescató la motosierra.

La llegada a este resultado necesita incorporar un dato determinante: lo hizo un presidente que no ha tenido una sola mano del Congreso. Gobernó, y lo hace, con lo que puede hacer como jefe máximodel Poder Ejecutivo. Y desde ese lugar se dedicó a construir, casi como una obsesión, un pilar de concreto llamado equilibrio fiscal.

El gobierno de Milei dio sus primeros pasos en medio de una economía inmersa en una dinámica hiperinflacionaria. "Asumimos con una inflación de 1,2% diaria, lo que daba 7500% anual", repitió.

Conocedor del asunto, optó por una receta que desarmara algunas expectativas que gran parte del poder económico tenía. Y para eso, trabajó en las dos variables. Por un lado, bajó fuerte el gasto; por el otro, subió los impuestos.

"¿Podía haber otra forma? Por supuesto que hay otras recetas. Pero este tipo de remedios dependen de la sostenibilidad que se pueda dar a las medidas. Y Milei es un "No gastarás" se ha convertido presidente que tiene 38 diputaotra etapa. Que quede clara una cosa: no hay segundo trimestre sin un primer trimestre. Esto era necesario", dice Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo en el gobierno de Cambiemos y director de la consultora privada Abeceb.

> Se refiere, claro está, a la caja de herramientas que tenía el libertario. ¿Cuáles podía utilizar para desarmar una dinámica inflacionaria que tenía desatado el gasto público? Pocas, si se tienen en cuenta las limitaciones políticas del partido gobernante.

> La receta tiene algunos vértices fundamentales. En principio, el freno del gasto estuvo combinado con un aumento de impuestos. Por otra parte, sí hubo licuadora para jubilaciones y salarios de empleados públicos.

> A estas medidas se suma el reacomodamiento de precios relativos-subas de tarifas de los servicios públicos-yalgunas medidas preparatorias para encarar el proceso de estabilización, por caso, la mejora de los números del Banco Central, que a fuerza de la compra de divisas estaría cerca de terminar con las reservas negativas tras acumular unos US\$14.300 millones.

> Con este esquema, la dupla que componen Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, logró derrumbar las expectativas de devaluación, un nubarrón que se posa-

baentre marzoyabril. Obviamente, ambos pueden sonreir por el logro, pero cuando pasa la euforia conocen perfectamente que esta receta duró este tiempo. Y claro que fue fundamental para entregar el más fuerte de los mensajes al mercado, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a toda la "casta" política. Pero irremediablemente vendrá otra etapa. ¿Cuál? Una distinta, donde deberán aparecer las negociaciones de verdad para reformas importantes (previsional, impositiva camino tendrá como escenario las presiones sectoriales. Y le guste o no al jefe del Estado, deberá terciar en ellas.

Gran parte de la receta fue pararse encima de los gastos. Cualquier persona con menos ingresos que gastos podría revertir la cuenta rápidamente: deja de pagar sus obligaciones e inmediatamente la ecuación se invierte.

Los gastos que más cayeron fueron las transferencias de capital a provincias (-98,4%), la inversión real directa (-82,5%) y las transferencias corrientes a provincias (-76,3%). La obra pública se frenó tanto que mirar el presupuesto del área es encontrarse con una bacanal de ceros. La excusa es que se trata de un sector que fue el paradigma de la corrupción. Pero, en realidad, no es posible que un país ni siquiera gaste una moneda en mantener el stock de infraestructura. Algo así como dejar de mantener la casa.

Esas son las alertas que tiene el tablero de control de Milei. Está claro que el ajuste fiscal es el ancla de su gestión, a tal punto que ese mandamiento motivó una cadena nacional. Detrás de ese dogma hay algunos pecados que se esconden. Por dar un ejemplo, subir los impuestos, un pecado compartido con "la casta", con la que en estas horas se pacta para subirlos gracias al regreso de Ganancias. •

## Logros financieros. Qué hay detrás de los éxitos presupuestarios del Gobierno

El impuesto PAIS explica el excedente mensual; en el primer trimestre, 15 de los 16 ítems del gasto bajaron

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Tal como se especulaba, el Gobierno anuncióque en marzo el sector públiconacional (SPN) registró un superávit financiero de \$276.638 millones, producto de un superávit primario de \$625.034 millones y de intereses de la deuda pública neto de pagos intrasector público que alcanzaron los \$348.396 millones. De esta manera, se hilvanaron tres meses consecutivos de excedente financiero y se acumuló un superávit de 0,2% del producto bruto interno (PBI).

Según afirmó Javier Milei en su discurso, todo el excedente fiscal logrado se va a traducir en baja de impuestos. Y agregó que es la primera vez en 20 años que se logra un superávit financiero en un primer trimestre de un año.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron en el tercer mes del año los \$6.121.629 millones (+254,5% i.a.). Asimismo, en lo que respecta a la recaudación tributaria, se indicó que tuvo un crecimiento de 254,5% i.a., explicado principalmente por la variación del comercio exterior y del impuesto PAIS.

En ese sentido, por el lado del comercio exterior, los derechos de exportación crecieron 574,5% i.a. (\$267.306 millones) y los derechos de importación registraron una suba de 181,1% i.a. (\$122.553 millones). Por su parte, el impuesto PAIS tuvo un incremento de \$665.860 millones.

En tanto, los gastos primarios del SPN alcanzaron en marzo los \$5.496.595 millones (+177,0% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones de la seguridad social, ascendieron a \$1.975.288 millones (+164,9% i.a.). "Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los \$823.892 millones (+213,7% i.a.), producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas", se explicó en el Ministerio de Economía.

Aun con el ajuste de tarifas encarado, los subsidios energéticos se incrementaron en \$213.366 millones (+223,3% i.a.), mientras que los destinados al transporte aumentaron \$60.409 millones (138,4% i.a.). En realidad, los subsidios económicos en general crecieron en \$296.879 millones (+206,8% i.a.).

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló que los ingresos tributarios decrecieron un 8,6% y los ingresos no tributarios cayeron levemente en términos reales, mientrasque el gasto primario bajó 28,6% real interanual. "Como resultado, el déficit primario se transformó en un

superávit primario de \$625.000 millones. Además, el gasto en intereses bajó 31% en términos reales respecto del mismo mes de 2023. En efecto, el déficit fiscal se convirtió en un superávit fiscal de \$276.000 millones. Todo el cambio del resultado fiscal fue explicado por una reducción real del gasto", detalló el economista.

Hilando más fino, Argañaraz remarcó que en el primer trimestre del añoseaprecia que 15 de los 16 componentes del gasto tuvieron descensos entérminos reales. "La excepción fue el gasto en asignaciones universales para la protección social (10,6%). Los gastos que más cayeron fueron transferencias de capital a provincias (-98,4%), inversión real directa (-82,5%) y transferencias corrientes a provincias (-76,3%)", precisó.

Argañaraz también enfatizó que es importante analizar la distribución del recorte del gasto público. "Ahí se aprecia que las jubilaciones y pensiones soportaron el 35% de la reducción total; la inversión real, directa el 15%; las transferencias a provincias, el 13%; subsidios a la energía, el 9%, y salarios, el 7%, entre los más importantes", desmenuzó el especialista.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, comentó que lo positivo es que se mantuvo el superávit primario y también el financiero. "Claramente, se redujo el gasto respecto de los meses anteriores, pero eso va a ser así porque así es la estacionalidad del año: el primer trimestre es el más fácil, pero los meses posteriores se van poniendo progresivamente más difíciles. De hecho, el último trimestre es el más complicado", dijo.

Algo para destacar es que, a diferencia de lo que pasó en meses anteriores, en marzo el impuesto PAIS ya explica por sí solo todo el superávit financiero. Para Caamaño, esto plantea un desafío en el corto plazo, porque, según opinó, se trata de un tributo que hay que quitar. "Ahora, para no perder el superávit primario, hay que bajar el gasto y subir otros impuestos para reemplazar el PAIS", indicó el economista.

En definitiva, Caamaño sintetizó que el resultado es positivo, pero que de ahora en más el reto será reemplazar la "licuadora" -según dijo, el gasto primario bajó 0,6 puntos porcentuales del PBI y de eso 0,32 puntos porcentuales los aportó la baja del gasto en jubilaciones y pensiones-y el impuesto PAIS por una baja mayor del gasto por el lado de subsidios económicos; "Es decir, por recortes más quirúrgicos o una mejor orientación del gasto". •

#### LAS ACCIONES ARGENTINAS SUBIERON HASTA 12% EN EL EXTERIOR

Ayer, la expectativa y el optimismo se apoderaron del mercado financiero argentino, a la espera por cadena nacional. El hecho de que se descontara que anunciaría un resultado fiscal positivo en el primer trimestre del año impulsó a las acciones argentinas hasta el 12% en el exterior y llevó al riesgo paísa tocar el valor más bajo desde rrumbe de las PASO de 2019. septiembre de 2020.

Esa noticia, junto con la desaceleración de la inflación y la recomposición de las reservas netas de conocer el mensaje que grabó del Banco Central (BCRA), ayudó da por Central Puerto (+12,1%), el Javier Milei y que se transmitió a que la Bolsa porteña registrara ayer un avance del 6,7% y cotizara en 1.268.375 unidades. Al ajustar este valor por el dólar contado con liquidación (CCL), representan unos US\$1198 (+7,7%), valores que no se observaban desde el de-

En el panel principal, se desta-

caron las acciones energéticas y financieras: Transportadora de Gas del Norte trepó 13,1%, segui-Banco Supervielle (+11,7%), el BB-VA (+9,7%), YPF (+8,4%) yel Grupo Financiero Galicia (+8,3%).

Lo mismo pasó con las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, más conocidas como ADR, con los papeles de BancoSuperviellea la cabeza, con una suba de 12,7%. • Melisa Reinhold

10 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### Nueva cadena nacional | EL IMPACTO POLÍTICO

#### **EL ESCENARIO**

## Un mensaje para renovar expectativas

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

o fue solo la exhibición gozosa de logros conseguidos ni apenas la ratificación de un rumbo. El Presidente se propuso algo más con la cadena nacional autocelebratoria de los números positivos de los primeros tres meses de gobierno.

El objetivo central de la comunicación oficial (no explicitado, pero evidente) fue recrear expectativas. renovar el horizonte sobre la base de éxitos financieros ante unas pocas concreciones masivamente perceptibles (como la desaceleración inflacionaria) y muchas restricciones en el plano de la economía real. Sobre todo, en el de la microeconomía doméstica. Es decir, en el bolsillo de los argentinos.

No debían esperarse anuncios de importancia, habían advertido en la Casa Rosada, y no los hubo, a pesar de los deseos de los operadores del mercado, que le dieron un marco optimista en las horas previas al discurso. Quienes tenían esas altas expectativas debe haberse sentido frustrados.

El austero mensaje, leído con el apuroque el Presidente suele imprimirles a sus cadenas nacionales, trató, ni más ni menos, que de dotar de sentido a números que para los argentinos comunes pueden resultar abstracciones lejanas. Una remake glorificada de la consigna menemista "estamos mal, pero vamos bien", que podría traducirse ahora en "no estamos tan mal y vamos bien". O la promesa macrista de "los brotes verdes están a la vuelta de la esquina". La reafirmación y revalorización de la reducción del déficit fiscal fueron el epítome de esa presentación.

También Javier Milei buscó poner en valor, y no solo reconocer, lo aportado en este primer trimestre por el equipo económico, que, encabezado por el ministro Luis "Toto" Caputo, lo flanque ó como si fueran edecanes de traje y corbata. Custodios, al mismo tiempo, de las cuentas públicas y de la figura presidencial. Una manera de descalificar las críticas de sus colegas liberales expresadas en los últimos días. La confianza en las palabras, en los incipientes logros financieros y en las puestas en escenas parece tan elevada como en las "fuerzas del cielo", a las que el Presidente volvió a invocar, junto a otras referencias bíblicas.

La fecha elegida para el mensaje también estuvo alejada de las casualidades. No se cumplían los 100 días de gobierno, que ya pasaron hace un mes, y tampoco se la estableció por el mero hecho estadístico de que el Presidente ya cuenta con los indicadores del primer trimestre de gestión, que le permiten sostener su narrativa con la pretendida condición irrefutable de los datos.

Milei y su hasta acá exitoso equipo de comunicación saben que están en las vísperas de un acontecimiento político de cuyo resultado puede surgir una reafirmación de su capital político o el germen de la resurrección opositora.

La marcha en defensa de la universidad pública y en contra de los recortes presupuestarios, en la que prometieron confluir hoy docentes, estudiantes, intelectuales, trabajadores, artistas y dirigentes políticos, sindicales y sociales asoma como el primer test real tanto para el oficialismo como para la oposición.



Además de la cantidad de asistentes, importará la composición de los manifestantes. Cuántos y quiénes. El grado espontaneidad y de diversidad social de los participantes será un dato tan relevante como el número. Si queda restringida al universo de los convocantes, el Gobierno saldrá airoso. Si la protesta expande sus fronteras a otros sectores, será un llamado de atención, que se suma a algunas señales, tenues por ahora, que están siendo monitoreadas por el oficialismo.

Los impulsores de la marcha (muchos de los cuales tienen en crisis su legitimidad) son los contradestinatarios del discurso de anoche. Son parte de "los que no la ven". Lo dijo Milei. Enfrente están los destinatarios obvios, "los que la ven" y a los cuales hay que alimentar con insumos para que la fe no flaquee. Son los votantes duros y convencidos, y, sobre todo, ese 25% de electores blandos que se sumaron en el balotaje y podrían dudar ante la permanencia de las dificultades cotidianas y la postergación de los logros imaginados (aunque no necesariamente prometidos).

En este contexto preprotesta, el metamensaje de la cadena nacional vendría a ser: "Esto es lo que logramos con el ahorro, mientras los que marchan quieren que sigamos con el despilfarro y el desmanejo de los recursos públicos que nos trajeron hasta acá". Buenos y malos.

La marcha en contra del ajuste a las universidades no es, de todas maneras, el único ni el principal disparador del mensaje, aunque sí una de las causales por su visibilidad y potencial amenaza en la esfera pública. La popularidad del Presidente, a pesar de la crítica situación económica vigente, es el gran capital político con el que cuenta y que necesita mantener para seguir adelante.

Al Gobierno y particularmente a la hipersensible epidermis de Milei a lo que ocurre en la redes sociales empieza a irritarlos un leve, pero perceptible, cambio en el territorio virtual, donde hasta acá el oficialismo era hegemónico. "Se habla mu-

cho de los trolls oficialistas, pero nadie habla de los de la oposición, que están cada vez más activos", se queja un alto funcionario del Gobierno.

#### Territorios en disputa

Entre los especialistas en comunicación digital hay explicaciones diversas respecto de la espontaneidad y representatividad de los actores de una disputa menos desigual que empezó a percibirse recientemente en las redes entre cuentas oficialistas y opositoras. Pero si se trata de militantes/trolls o de participantes genuinos parece menos importante que el hecho de que el terreno en el que Milei y los libertarios forjaron su éxito esté ahora en cuestión. "Las negrastambién juegan", diria un veterano político.

Sin embargo, ese no es el único punto de relevancia de este escenario en incipiente formación. El hecho objetivo y mensurable de que aumenten, aunque sea levemente, las interacciones negativas respecto del Presidente o del Gobierno es quizá menos relevante que un elemento netamente subjetivo, como el impacto que causan en el ánimo presidencial. El "diario de Yrigoyen digital" o el algoritmo presidencial no son inmunes ni están blindados ante la actividad (genuina o motorizada) de los opositores hostiles que habitan en las redes.

"Más allá de lo mucho que Javier se dedica a seguir los números de la gestión (que es lo que más lo ocupa y

La marcha de hoy asoma como el primer test real para el Gobierno

Los días por venir demostrarán si Milei logró renovar ilusiones y esmerilar a los opositores

preocupa), o a las escasas relaciones personales que cultiva y atiende, lo cierto es que está mucho tiempo solo y las redes son su refugio en esos momentos. Es casi un tic y no es indiferente a los comentarios negativos, aunque está convencido de que la mayoría forman parte del ejército digital de la oposición. Por eso reacciona y los combate", explica uno de sus colaboradores.

La deslegitimación de esos críticos virtuales no lograr ocultar que, en todo caso, hay una fisura en una de las herramientas fundamentales de la construcción libertaria y eso loadvierten hasta los consejeros en estrategia comunicacional que intentan que las malas "vibras" nunca le lleguen al Presidente. Lo hacen para preservarlo y preservarse. La volatilidad del ánimo presidencial es proverbial. La razón no siempre prima en la toma de decisiones.

Por eso, el contenido del mensaje de anoche buscó tanto alimentar a los propios como quitarles argumentos a los que intentan ponerse de pie frente al Gobierno, lo que hasta ahora no han conseguido.

La vigencia en el presente de las fracasadas tres administraciones precedentes, los sucesivos papelones y tiros en los pies de los actuales opositores y el temor a un fracaso de la actual gestión operan fuertemente sobre el ánimo social y pesan decisivamente sobre la dirigencia identificada con esas administraciones

El momento también está vinculado con las negociaciones políticas, que han entrado en la fase decisiva, destinadas obtener los votos necesarios para la aprobación de la primera ley enviada por el Gobierno, después de cuatro meses y medio gestión.

"Son muchos los actores económicos y políticos que esperan que traspasemos esa frontera que hasta acá no hemos podido superar. No solo por los palos en la rueda que ponen los opositores. Los inversores necesitan ver que las medidas tienen suficiente respaldo jurídico yque el Gobierno cuenta con capital político, más allá del apoyo ciudadano, para llevar a cabo sus políticas", admiten en la Casa Rosada.

La referencia a que no solo los tropiezos legislativos han sido responsabilidad de los opositores es una admisión de los problemas y fragilidades de la construcción oficialista, que en el Congreso tiene manifestaciones de improvisación, problemas de liderazgo y ausencia de conducción idónea estrepitosos.

A los problemas y recambios en la conducción de los bloques de La Libertad Avanza en las dos cámaras o los desplazamientos escandalosos, como es el caso de la diputada Marcela Pagano al frente de la relevante Comisión de Juicio Político, se suman las sospechas sobre la lealtad de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que alimentan y agitan las tropas digitales oficialistas.

El último episodio que la tuvo de protagonista a Villarruel con el escandaloso aumento de las dietas de los senadores abrió otras miradas críticas en las cercanías del Presidente. "Mayans [por José, líder del bloque kirchnerista) y otros veteranos de la casta del Congreso les tendieron una trampa y cayeron como escolares. El objetivo era entusiasmarlos con la suba a sabiendas de que Milei la iba a criticar, con el objetivo de ponerlos en contra del Presidente y agrietar aún más el bloque", explican operadores políticos de la Casa Rosada.

En tal complejo escenario, el breve mensaje de anoche cumplió con el cometido de explicitar y poner en valor los números positivos de los tres primeros meses de gestión, así como de criticar y deslegitimar a quienes cuestionan lo hecho y el inalterable rumbo elegido.

Los días por venir demostrarán si también logró el propósito de renovar expectativas e ilusiones de la sociedad mientras "atraviesa el desierto" de camino a la "tierra prometida". Hoy podrá verse en las calles una primera respuesta. El Gobierno y la oposición afrontan un examen crucial. •

# Solo los senadores y la AUH lograron alcanzar a la inflación

La suba de los precios superó el 100% en los cinco meses que van de la gestión de Milei; quedaron atrás jubilaciones y planes sociales

#### Federico González del Solar LA NACION

Pese a que su marcha aminora mes a mes, la inflación acumulada en el primer tramo del gobierno de Javier Milei ya supera el 100%, y son pocas las subas que pueden presentarle batalla a la escalada. Esta cifra, que carga con el envión de la anterior administración, constituye un indicador para establecer el terreno que partidas, prestaciones o salarios perdieron frente a la inflación durante la gestión libertaria, cuya estrategia para ajustar las cuentas y reducir el déficit fiscal tiene como elementos centrales el congelamiento de las erogaciones y el recorrido ascen-

Los senadores, por caso, con la suba que pautaron en sus dietas para mayo, están entre los pocos que podrán dominar la escalada del período: el incremento de lo que reciben en mano superará el 130%. Los jubilados, en cambio, miran desde abajo el alza en los precios: la mínima registra una suba de apenas el 50%. Peor suerte corrieron los diputados –sin aumentos en estos cinco meses–yalgunas prestaciones sociales, como el ex Potenciar Trabajo, cuyo

dente de los precios.



Los senadores, al votarse su aumento

CAPTURA DE VIDEO

en mano superará el 130%. Los jubilados, en cambio, miran desde abajo el alza en los precios: la mínima registra una suba de apenas el 50%. Peor suerte corrieron los diputados –sin aumentos en estos cinco me-

> Según los datos oficiales y los cálculos que las consultoras privadas

trazan para abril, los precios se duplicaron desde diciembre. El Indec estableció que 25, 20, 13 y 11 fueron los números de la inflación para diciembre, enero, febrero y marzo, respectivamente.

En tanto, consultoras privadas como EcoGo, dirigida por Marina

Dal Poggetto, o LCG, comandada por Martín Lousteau, estiman que la inflación de abril se ubicará en torno al 9%, lo que arroja que la inflación acumulada en la era Milei es del 107%.

Hastael momento, ninguno de los legisladores percibió un alza en sus dietas, pero desde mayo, a partir de la sigilosa maniobra del jueves pasado en la Cámara alta, los senadores podrán amortiguar con creces el golpe inflacionario: pasarán a cobrar más de 4 millones de pesos, lo que representa una suba de más del 130% con respecto a los \$1,7 millones que perciben actualmente, varios puntos por encima de la inflación registrada en estos meses. "Fue excesivo", se sinceró un senador, a favor del aumento. Además, con la inclusión de una nueva dieta, sumaron un aguinaldo a sus ingresos.

Por el momento, sus pares en la Cámara baja no verán ningún incremento. Si bien experimentaron una suba del 30% que pretendía alivianar la pérdida del poder adquisitivo en los primeros meses del año, un reto del presidente Javier Milei retrotrajo la medida y, al día de hoy, sus dietas permanecen iguales a las de diciembre: un monto que oscila entre \$1,4 y \$1,9 millones de pesos.

Por su parte, los haberes de los jubilados, pese a los dos últimos empujones, quedaron muy rezagados con respecto a la inflación. En diciembre, un jubilado con la mínima, contemplando el bono adicional, cobró un total de 160.000 pesos. En abril, el mismo jubilado recibió en su cuenta un total de \$241.283. Es decir, una suba de poco más del 50%, casi 60 puntos por debajo de la línea

de flotación que representa el 107%.

Mientras que la mínima creció más del 60% (pasó de 105.000 a 171.283 pesos), el bono complementario lo hizo un 30% (de 55 a 70.000). La enorme injerencia del sistema previsional en las cuentas públicas es la razón por la cual los precios suben por el ascensor y los más de 5,7 millones de jubilados, por las escaleras.

A un ritmo todavía menor se movió el salario mínimo, vital y móvil, un anclaje que define el valor de otras prestaciones. Con una suba del 15,3% en febrero y otra de 12,67% en marzo, que el Gobierno dictaminó unilateralmente luego de una fallida reunión entre gremialistas y empresarios, el salario mínimo capitalizó un alza del 30% en estos cinco meses. Más de 70 puntos por debajo de la suba de precios en el período libertario.

Dentro de las planes sociales, los resultados fueron variados. El ex Potenciar Trabajo, el programa que hoy se encuentra dividido en dos nuevas líneas de asistencia, fue desamarrado del salario mínimo, vital y móvil –equivalía al 50%–y los 78.000 pesos que los beneficiarios percibían en diciembre, en el inicio de la gestión, quedaron congelados. 0% para los beneficiarios del mayor plan social.

La AUH, en cambio, evolucionó. En diciembre, el Gobierno anunció que el monto se duplicaría a partir de enero. A eso se sumó una suba en abril del 27%. Como resultado, la AUH registra una suba del 154%. Una de las pocas erogaciones, junto con el sueldo de los senadores, que lograron vencer a la inflación. •



12 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## Buscan bloquear una eventual candidatura de Menem en La Rioja

MANIOBRA. En el debate de la Constitución, proponen que los postulantes deban tener residencia efectiva

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Antes del 22 de julio próximo, la convención constituyente debe sancionar la nueva Constitución de La Rioja. En estos días comenzó un debate sobre las condiciones para ser elegido gobernador y la posibilidad de forzar un tercer mandato para Ricardo Quintela, según advierten desde con el 50% de los votos y consiguió la oposición. Los cambios de condiciones para poder aspirar a ser mandatario afectarían a Martín Menem, exlegislador provincial y quien ya se postuló el año pasado.

Los legisladores Gustavo Canteros y Paulina Carmona, integrantes del bloque Sumar (un desprendimiento de Juntos por el Cambio), impulsaron un proyecto para que se aplique en la próxima elección otros requisitos, que el postulante tenga "10 años de residencia inmediata y efectiva" en La Rioja.

LA NACION le preguntó directamente a Canteros si era un proyecto "hecho a medida" para bloquear la postulación de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. "No, en absoluto; ya hay un artículo en la actual Constitución que crea la figura del defensor del pueblo y la ley que lo reglamenta exige 10 años de residencia efectiva. Data de 2008. Tomamos esa idea", respondió. El convencional admitió diferencias con Martín Menem: "Yo soy liberal, él es peronista de derecha, así se definió siempre. A lo mejor se avino a ser libertario. Sí es conocido que tengo diferencias políticas con él. En la campaña lo denunciéen el Inadi porque en una propaganda discriminaba al colectivo LGTBQ, que integro. Pero no hago nada a medida de nadie".

Menem, quien fue diputado provincial en La Rioja, fue el único candidato a gobernador del país de

los libertarios que tuvo el apoyo explícito de Javier Milei, quien incluso hizo campaña con él en La Rioja. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación vivió la mayor parte de su vida en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que vota en su provincia natal. En la elección provincial logró el 14% de los votos y quedó tercero.

Quintela fue reelegido este año hacerse de 27 de los 36 constituyentes que van a modificar la Constitución; comenzaron a sesionar en julio pasado y el 22 de ese mes se cumple el plazo legal de un año para tener nuevo texto.

En noviembre del año pasado, Canteros anunció que apoyaría a Sergio Massa en la segunda vuelta contra Milei porque "trabajar" con el libertario "en La Rioja es ponera gobernador en la que fijan, entre se a las órdenes del clan Menem". En esa línea, planteó que su partido Unite La Rioja acompañaría a Massa, "porque si gana Milei es empoderar a Menem, que llegó a reírse de nuestra comunidad al publicar un video en el cual decían que si una persona (trans) que llegaba a votar con ropaje de mujer había que mandarlo a cambiar". Canteros enfatiza que también impulsó una iniciativa junto a otros convencionales por la que "se inhabilita al actual gobernador" a un tercer mandato.

> La radical Cristina Salzwedel explica que "crecen" las sospechas de que el oficialismo apunta a que Quintela pueda tener un tercer mandato. "Ahora no hay un proyecto que habilite a Quintela -advierte-, pero se sumó en el artículo 120 la exigencia de paridad para la fórmula del Ejecutivo. Eso habilita a que se aplique la cláusula transitoria o que judicialmente se interprete que Quintela no tuvo las mismas reglas en el período que está en marcha". •

## La Iglesia criticó la suba salarial de los senadores

Luego de la polémica por el incremento en la dieta de los senadores, monseñor Jorge García Cuerva les pidió a los políticos, durante la homilía por la Fiesta de San Expedito, que den marcha atrás con esa suba, que llevó los salarios a \$4,3 millones en mano. Si bien no los nombró directamente, el arzobispo de Buenos Aires dijo que "cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo gigante" en medio de "tiempos muy complicados", y apuntó: "Háganlo todos, muchachos, por favor. No se aumenten los sueldos".

En medio de carcajadas y un aplauso eufórico de los asistentes a la misa, García Cuerva prosiguió: "Y, sí... perdónenme. Pero cada uno le viene poniendo el lomo: los abuelos eligen a veces comer algo menos para poder comprarse un remedio; los papás, con los útiles escolares; los que están buscando más laburo; algunos que eligen el día para comer".

"Dale, hagamos todos el esfuerzo. No queremos perder la esperanza, queremos sacar el país adelante, queremos una Argentina para todos, queremos todos vivir

bien", apuntó ante los fieles. García Cuerva dijo, además, que los obispos escribieron un documento "en el que decimos que hace mucho tiempo venimos mal, muchos años, pero nuestro pueblo le viene poniendo garra y esperanza".

"No bajemos los brazos. No nos dejemos resignar, pero lo que le pedimos a San Expedito es que el esfuerzo lo hagamos todos. Y si el bolsillo mío duele, que duela el de todos, por favor", resaltó el obispo, y pidió que todos tomen conciencia.

El jueves pasado, a mano alzada ysín debate, la Cámara alta aprobó un aumento de las dietas de sus legisladores. El proyecto 615/24 fue colado en la sesión en la que se trató la designación de embajadores y tratados internacionales. Con este incremento, los senadores pasarán a cobrar más del doble de lo que perciben actualmente.

El mensaje de García Cuerva se suma al que hizo público el Episcopado, el viernes pasado, cuando cuestionó algunas medidas del Gobierno y alertó sobre la pobreza, la falta de empleo y el avance del narcotráfico.

## Terrorismo de Estado: frenan los pagos de indemnizaciones tras descubrir irregularidades

DD.HH. Cúneo Libarona anunció que se auditarán 25.500 juicios para detectar fraudes y se intentará recuperar esos fondos



El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

ARCHIVO

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció anoche la puesta en marcha de una auditoría integral de todos los pedidos de indemnizaciones ya pagados y de los pendientes en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.

Como había adelantado LA NA-CION hace un mes, Cúneo Libarona argumentó que se detectaron "irregularidades en la tramitación, otorgamiento y pago" de las prestaciones e informó que, hasta que el Gobierno logre esclarecer la situación, el Estado detendrá los pagos. También reveló que el ministerio le pidió a la Justicia que frene las sentencias que disponen nuevas indemnizaciones hasta que se determinen los casos fraudulentos.

El ministro señaló que el objetivo que se propone el gobierno de Javier Milei es analizar todos los juicios-unos 25.500, dijo-completados y los que aún están abiertos para reclamar indemnizaciones. "Estoy formando un cuerpo de auditores, que no me resulta fácil porque cobran muy poco, de 25.500 juicios que están en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchos están pagos y muchísimos faltan pagar. Todos los días llegan, llegan y llegan", advirtió Cúneo Libarona durante una entrevista con LN+, luego de que se conoció la decisión del ministerio.

"Ojo: hay muchos justos, pero muchísimos pecadores. Lo que quiero descubrir es la banda de pecadores", continuó. Fue luego de señalar que ya existen causas avanzadas en la Justicia en las que se detectaron bandas dedicadas a defraudar al Estado fraguando detenciones, desapariciones y exilios que no fueron tales. El comunicado oficial apunta específicamente que la auditoría surge luego del facausa "Martínez Moreira, Adriány

otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal".

"Descubrimos distintos juicios, con autos de procesamientos confirmados por la Cámara, de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos [haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad] y en muchos casos, más de 100, percibieron más de 150.000 dólares en concepto de indemnización", afirmó Cúneo Libarona, en alusión a una causa tramitada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

"Hay otro más -añadió el funcionario-. Un fraude al Estado por el cual se presentaban [supuestas víctimas] que habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay, que estuvieron un breve lapso en la Argentina, pero fueron detenidas en Uruguay, pero que reclamaban [una indemnización por] todo el período como si hubiesen estado detenidasen la Argentina. Son más de 100 juicios".

Como anticipó LA NACION, parte de esas investigaciones fueron promovidas por la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández, encabezada entonces por Horacio Pietragalla Corti, que se constituyó como querellante en esos casos.

Cúneo Libarona dijo ayer que, al cierre del año 2021, el Estado había pagado 7996 indemnizaciones a familiares de desaparecidos, además de 14.400 reparaciones para exiliados durante la última dictadura.

El ministro afirmó que el Estado, frente a los casos que se detecten fraudulentos, buscará recuperar los fondos. "Pedimos que se apunte llo de procesamiento dictado en la al secuestro y decomiso del dinero y, si realizaron operaciones en el

mercado con ese dinero, podrían denunciarlos por lavado", agregó.

Además de detener los pagos pendientes ya ordenados por la Justicia, el funcionario de Javier Milei reveló que el Gobierno mantuvo una reunión con magistrados de la Cámara Contencioso Federal, que es donde tramitan estos juicios, para solicitarle que detengan las sentencias hasta que avance la auditoría. "Por favor, esto es una fortuna, esperen que hagamos la auditoría y no nos conminen a los pagos porque no sabemos si es fraude o no", afirmó anoche sobre ese encuentro.

"Pedimos ampliar la investigación, porque muchos de estos hechos no se pudieron haber realizado sin la actuación de un funcionario público", añadió, sin atribuir responsabilidades.

Por último, el ministro apuntó contra los juicios iniciados por hijos de exiliados durante la dictadura, que reclaman una reparación por el vínculo roto con el país y sus familias. "Ya tengo 350 juicios en contra, para pagar 100.000 dólares cada uno, y se me vienen más. Estoy tratando de convencer a los tribunales de que no está probado un perjuicio efectivo y real para ese reclamante", afirmó.

Apeló, en ese punto, para una controvertida imagen para referirse a los centros clandestinos de detención y tortura donde nacieron los hijos de detenidos y desaparecidos, que en algunos casos fueron apropiados por represores. "En exiliados tengo mucha trampa dequiénes estuvieron y quiénes no. Se me vienen cantidad de juicios de los hijos de los exiliados: de los que nacieron afuera y no nacieron, como Tarzán, en la selva [por los centros de desaparición y tortura sino que nacieron en París, en Suecia, en Madrid, y dicen 'nosotros no pudimos tener nuestros lazos", afirmó Cúneo Libarona. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## Duplican los fondos para gastos reservados de los servicios de inteligencia

congreso. El kirchnerismo reclama que se conforme la comisión de seguimiento de la AFI; "ven fantasmas", responden en el oficialismo

Laura Serra

LA NACION

En el presupuesto hay partidas que, llamativamente, no solo se mantienen a salvo de la motosierra sino que, además, ostentan fuertes incrementos por encima de la inflación. Es el caso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, dentro de este organismo, la partida de los gastos reservados: desde que asumió el gobierno libertario

esta partida creció un 129%. En efecto, según los datos presupuestarios que publica el Ministerio de Economía, el presupuesto de la AFI tuvo un aumento de \$4000 millones durante el primer trimestre del año y alcanza casi \$20.000 millones. Dentro de esta partida, la de los gastos reservados trepó de \$650 millones a \$1494 millones, es decir, más que se duplicó.

Fuentes del organismo de inteligencia confirmaron a LA NACION estas cifras aunque aclararon que, medido en términos reales año contra año, el presupuesto de dentes de ambos cuerpos, Martín los cuestionamientos kirchnerisla AFI cayó. Esto es así, explicaron, porque la agencia, al funcionar con el mismo presupuesto asignado en 2023, tuvo un aumento en su partida inferior a la inflación interanual a diciembre, que alcanzó el 211%.

Las subas presupuestarias en el organismo encendieron las luces de alerta en la oposición; en el kirchnerismo sospechan que desde este organismo se financia, con los gastos reservados, el aparato de trolls que alimentan el discurso libertario en las redes. Advierten que el oficialismo demora -de manera deliberada, aseguran-la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, encargada de controlar la actuación no solo de la AFI, sino de todos aquellos órganos dedicados a la inteligencia, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Si el Gobierno duplica la partida de los gastos reservados, con más razón debería activarse el control parlamentario", enfatizó el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

La responsabilidad de constituir la comisión recae sobre los presi-



Silvestre Sivori, titular de la Agencia Federal de Inteligencia ARCHIVO

Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), encargados de designar a los 14 miembros a propuesta de los bloques. Villarruel ya designó a cuatro de los siete integrantes del Senado: Edgardo Kueider (Unidad Federal); Enrique Goerling Lara (Pro); Edith Terenzi (UCR) y Martín Lousteau (UCR). Restan los representantes de Unión por la Patria, bloque que aún no remitió su propuesta.

En la Cámara de Diputados, Menem anticipó que postergará el trámite hasta después del tratamiento de la "Ley de bases" y del paquete de reformas fiscales, prioridad número uno del oficialismo en la agenda parlamentaria.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presiona que se apure la conformación.

"No hay razón alguna para que el conjunto del Sistema de Inteligencia Nacional deba continuar sin el debido control parlamentario luego de tantos meses. Máxime cuando la comisión en cuestión reviste el carácter de permanente", insistió Martínez en una nota dirigida a Menem.

Desde el oficialismo relativizan

tas y buscan despejar suspicacias. "Nuestra prioridad es avanzar este mes en la agenda legislativa del Presidente; luego se conformarán las comisiones especiales. El kirchnerismo ve fantasmas donde no los hay. Además, es el menos indicado para aleccionarnos sobre transparencia y control", replican.

Desde la agencia aclararon, además, que pese a que la Comisión Bicameral no fue constituida, le fue igualmente remitida toda la rendición de gastos de los meses de diciembre, enero y febrero, incluidos los gastos reservados.

La AFI está intervenida desde el inicio de la gestión del expresidente Fernández. Al asumir, Milei dictó el decreto 22/23 por el cual dispuso prorrogar su intervención por otros dos años, hasta diciembre de 2025, y designó al abogado Silvestre Sívori, un hombre del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En el decreto de nombramiento, el Presidente facultó a Sívori para que, eventualmente, pueda permanecer en el cargo otros dos años. En rigor, la ley de inteligencia dispone que el jefe de la AFI sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado •

## Lijo está negociando sus propios votos para ser juez de la Corte

JUSTICIA. En el Gobierno confirman que el magistrado dialoga con gobernadores y senadores

Candela Ini

LA NACION

Sin la presencia formal de Cristina Kirchner en el Senado y con una agenda cooptada por las internas políticas, el kirchnerismo guarda un silencio estratégico en torno a la postulación del juez federal Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país.

Mientras tanto, en el Gobierno dicen que los votos para que el Senado dé su aval van a estar y le adjudican al propio juez las gestiones -según ellos, exitosas- para conseguirlos.

No se conocieron del kirchnerismoimpugnaciones ni expresiones en contra del juez, un histórico armador y jugador de los tribunales federales de Comodoro Py.

Tampoco expresaron argumentos sobre su idoneidad, ni por el hecho de que haya sido propuesto un hombre para reemplazar la vacante que ocupaba la única mujer en la Corte, Elena Highton de Nolasco.

Por el contrario, algunas señales parecen mostrar buena predis- chner en la Justicia Federal tuvo, posición, aunque el silencio es, por ahora, la postura oficial de Unión por la Patria, cuyos votos en el Senado son determinantes para que el Gobierno logre la aprobación del pliego.

En las filas kirchneristas patean la pelota hacia adelante. "Por ahora es un problema del Poder Ejecutivo", dijo una senadora con trayectoria en la Cámara alta consultada por LA NACION, y evitó dar su opinión sobre el candidato. "El tema ni siquiera se habla en las reuniones de bloque", buscó resaltar.

En el Poder Ejecutivo dicen que Lijo ya tiene los votos. Pero esa afirmación no se basa en las gestiones con los senadores de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pusode manifiesto su rechazo al candidato impulsado por la Casa Rosada, sino por el hecho de que, según señalan funcionarios del Gobierno, "Ariel se busca sus propios votos".

Según supo LA NACION, el juez federal recorrió algunas provincias del país en las últimas semanas con el objetivo de forjar vínculos con gobernadores y así cosechar los votos de sus senadores afines en la Cámara alta.

En las filas de Unión por la Patria y sus bloques cercanos hay un silencio absoluto. "La única postura y la única acción es el silencio. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de pronunciamiento en virtud de que todavía no ha ingresado el pliego a donde se va a discutir, que es el Senado, el lugar donde se discute eso y donde se va a poder hablar", dijo un alfil de Cristina Kirchner a LA NACION.

Las conversaciones se dan subrepticiamente, por ahora, entre Cristina Kirchnery sus delegados abocados a los temas judiciales. El senador Eduardo "Wado" de Pedro; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el ex consejero de la Magistratura Gerónimo Ustarroz son algunos de los interlocutores que tuvo en los últimos años Cristina con la Justicia Federaly con quienes Lijo, de manera más o menos directa, sabe que tiene que dialogar. Según informó Joaquín Morales Solá, ya hubo diálogos.

Cuando se conoció la postulación de Lijo, un hombre que solía ser interlocutor de Cristina Kircomo una suerte de acto reflejo, una buena impresión. "Podemos decir que no es de los jueces que llevaron adelante la persecución que sufrió Cristina", dijo ante la consulta de LA NACION.

No hay avales públicos, pero tampoco hay, a priori, señales de resistencia. De hecho, el exdiputado kirchnerista y actual consejero de la magistratura -en representación de los abogados- Héctor Recalde sorteó la semana pasada varios expedientes que ingresaron, pero postergó el sorteo de instructores para avanzar en la denuncia contra Lijo.

"Noes oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad, cuando el juez Lijo es candidato a la Corte Suprema es muy dificil tratar estos temas y ser objetivo", dijo Recalde durante la sesión de la Comisión de Disciplina, que él preside. El senador Luis Juez, que también tiene una silla en el Consejo de la Magistratura, le reclamó varias veces por la falta de avance de la instrucción de la causa contra Lijo por mal desempeño promovida por el diputado Juan Manuel López, una denuncia que ya tiene más de un año. •

## Condenaron al exdiputado Ameri por el escándalo sexual

"PERTURBACIÓN". Había aparecido en una sesión de la Cámara baja, mientras desnudaba el torso de su pareja

El juez federal Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema, condenó ayer al exdiputado nacional Juan Emilio Ameri a un mes de prisión en suspenso por haber protagonizado una escena sexual durante una sesión virtual del Congreso. en 2020.

perturbación del ejercicio de funciones públicas". La fiscalía federal 3, representada por el fiscal auxiliar Martín Garrido, había pedido una pena de cuatro meses de prisión en suspenso para el exdiputado.

el juez federal Alejandro Augusto

Castellanos rechazó el pedido de sobreseimiento y lo envió a juicio. Durante la instrucción del caso, que se extendió a lo largo de ocho meses, la defensa del exdiputado argumentó que su cliente había actuado sin dolo. Ameri sostuvo que no fue su intención entorpecer la La condena fue por el delito de sesión y dijo que quien la interrumpió fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El juez rechazó estos planteos y lo envió a los tribunales de Comodoro Py.

El legislador había sido registra-La causa se inició en Salta, donde do en una situación íntima, de explicita connotación sexual, mientras

exponía su par Carlos Heller en la sesión remota que debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Inmediatamente después del episodio, que tuvo repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo, el entonces legislador salteño fue suspendido por Massa y expulsado del bloque del Frente de Todos. Ameri pertenece a la agrupación El Aguante, del Partido de la Victoria.

Lijo le impuso al exdiputado la obligación, durante dos años, de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos. •



El diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri

14 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### El reclamo de fondos | CONFLUENCIA POLÍTICA



Los preparativos para la movilización, ayer, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA

FABIÁN MARELLI

# La protesta universitaria aglutina a gremios, piqueteros y partidos

La oposición a Milei aprovechará la marcha para volver a movilizarse; Kicillof encabezará una de las columnas del kirchnerismo; el Gobierno giró los fondos de las partidas anunciadas

La Marcha Federal Universitaria, que se realizará hoy para oponerse al recorte presupuestario en el área definido por el Gobierno, reunirá bajo la misma consigna a partidos políticos enrolados en veredas opuestas, que se mezclarán con las columnas de las centrales obreras y las delegaciones de movimientos sociales.

El Gobierno buscó deslegitimar la movilización apuntando precisamente contra el consenso unánime que el reclamo universitario desató en la oposición y que se extendió incluso a sectores "dialoguistas" con los libertarios, así como a entidades del sector privado. "La marcha es algo incentivado por la política", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, invirtiendo los términos de la ecuación.

Ayer, el Ministerio de Capital Humano efectivizó el primer pago de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales "con un aumento del 70% y por un total de \$10.075.851.995, concluyendo así con las políticas de congelamiento presupuestario de la administración anterior".

La semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que subrayó que esa propuesta que el Gobierno difundió la semana pasada y ayer se efectivizó en su primer pago "no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del Gobierno".

La jornada de protesta es organizada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La convocatoria está agendada para las 15.30, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde se prevé la lectura de un

documento, alrededor de las 18.

La UCR –que tiene fuerte presencia en el Rectorado de la UBA, con el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti– convoca a las 15, en la sede de su Comité Nacional, ubicada en Alsina 1786, para marchar hacia el Congreso. "Solo llevamos banderas argentinas", se aclara en la convocatoria del partido que preside el senador Martín Lousteau.

El PJ también tendrá su columna propia en la movilización. El partido difundió un comunicado de respaldo a la protesta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estará al frente de una columna peronista, con su gabinete bonaerense. La agrupación La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner y con presencia en agrupaciones estudiantiles, también promete su aporte callejero en la movilización: se concentrará, desde las 15, en Solís e Hipólito Yrigoyen.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, convocóa marchar desde las 15, con la esquina de Avenida de Mayoy Perú como punto de encuentro. Massa podría estar presente.

La Coalición Cívica comprometió también su participación. El partido de Elisa Carrió, que actualmente preside el diputado Maximiliano Ferraro, se reunirá en la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a las 15.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se sumará a la marcha, desde las 14.30, con sus columnas estudiantiles y de trabajadores en el Congreso.

Desde el sector gremial, los sindicatos de la CGT y de las dos vertientes de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma) desplegarán a sus militantes. La CGT, liderada por SECTORES QUE SE SUBEN AL LLAMADO UNIVERSITARIO



La Unión Cívica Radical, clave en la cúpula de la UBA



El PJ, con Kicillof, La Cámpora y aliados massistas



La Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió



La CGT, punta de lanza del frente sindical que asistirá



▶ La UTEP, que nuclea a movimientos kirchneristas el triunvirato que integran Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, definió su "participación en la gran marcha" universitaria como parte de una serie de protestas, que seguirán con una marcha al Monumento al Trabajo, el 1º de Mayo, y que culminarían con el paro general anunciado para el 9 de mayo.

La CTA de los Trabajadores, liderada por el diputado de Unión por la Patria y sindicalista docente Hugo Yasky, concentrará a las 15.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña.

Suteba, el gremio de maestros bonaerense que encabeza Roberto Baradel, llevará en paralelo a la movilización universitaria sus reclamos por presupuesto para la educación primaria y secundaria y por la "urgente restitución del Fonid". En territorio porteño, el sindicato docente Ademys realizará un paro de 24 horas y se congregará en Rodríguez Peña y la avenida Rivadavia.

La CTA Autónoma, comandada por Hugo "Cachorro" Godoy, llamó a marchar desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que integra esa central, anunció que este martes implementará "retiros masivos de los lugares de trabajo, a partir de las 12".

Los grupos piqueteros que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) serán parte de la protesta. También el Polo Obrero, que realizará una olla popular frente al Congreso.

Al reclamose sumaron en los últimos días sectores de universidades privadas, como grupos de docentes de la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, y estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). •

### La marcha nos pone en el brete de optar entre lo malo y lo peor

OPINIÓN

Guillermina Tiramonti
PARA LA NACION

a convocatoria a una marcha en defensa de la universidad pública nos pone nuevamente en el brete de optar entre lo malo y lo peor.

¿Qué salimos a defender? ¿A una institución que concreta oportunidades para todos? No, los egresados universitarios son en gran medida hijos de los sectores medios y altos.

¿A una institución capaz de mirar hacia delante y guiarnos en el derrotero del futuro? No, solo excepcionalmente algunas de sus carreras lo hacen. En general, miran por el espejo retrovisor y no han sabido acomodarse a los nuevos ritmos y modalidades adoptados por el resto del mundo.

Lo que se viene haciendo es mantener el modelo del siglo XIX y adaptarlo a los compromisos e intereses de sus dirigentes, que hasta ahora se traducen en más plata para peores resultados. Subsiste, sin duda, una minoría de profesores, investigadores y dirigentes esforzados y de excelencia que son usados para legitimar el sistema.

O es que las universidades públicas nos garantizan espacios de diálogo pluralista y de reflexión honesta entre teorías, concepciones y propuestas. Seguro en algu-

#### Lo que se viene haciendo es mantener el modelo del siglo XIX

na lo habrá, pero lo más evidente es que en ellas reinan el sectarismo y la defensa del pensamiento único.

O apoyamos porque queremos seguir manteniendo la ilusión de que se pueden concretar las consignas de hace 40 años como si no nos hubiéramos encargado en todo este tiempo de mancillarlas y vaciarlas de contenidos. ¿Alguien cree que con la gratuidad y el ingreso irrestricto se garantiza algo más que una selección darwiniana?

La marcha nos pone de nuevo el revólver en la cabeza: ¿estás del lado de los simuladores o de los atropelladores? ¿Preferís seguir aguantando con lo que hay o dejás que destruyan la universidad pública? ¿Por sí o por no? ¿Por la foto con Massa o los chicos sin clases? ¿O marchás con los defensores o sos un destructor?

La realidad no es necesariamente dilemática, sino que así la configuran los que quieren manipularnos. Si las universidades sacaran a la luz sus cuentas y los criterios con los que definen sus políticas pedagógicas, teóricas y administrativas, podríamos buscar nuevos caminos que nos acercaran a conseguir una universidad de alta calidad y con oportunidades más equitativas. •

La autora es miembro de la Coalición por la Educación y el Club Político Argentino

POLÍTICA | 15 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### Hoy, la movilización es también por la democracia

#### OPINION

Pedro A. Caminos

PARA LA NACION

oy tendrá lugar la marcha federal universitaria convocada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad civil. El motivo de la convocatoria es bien conocido. Se pretende revertir el ahogo presupuestario al que están sometidas las casas de estudios superiores. En este contexto, es natural reivindicar el papel fundamental de las universidades como productoras de conocimiento y de pensamiento crítico. Pero creo que también es importante poner el foco en la especial conexión que existe entre estas instituciones y el buen funcionamiento de una democracia constitucional.

La ofensiva contra las universidades está compaginada con los ataques diarios a periodistas y medios, y, más solapadamente, con el intento de cooptar al Poder Judicial a través de la oscura nominación de un juez federal para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Todo gobierno autoritario procura suprimir las fuentes de control, ya sean las institucionales, como el Poder Judicial; las que permiten dar voz a quienes son críticos, como periodistas y medios, y las que producen conocimientos que sirven para evaluar las políticas públicas.

Las universidades nacionales, junto con otras instituciones de conocimiento, como el Conicet, poseen lo que los autócratas más temen: la autoridad para apelar al conocimiento y decir "usted se equivoca". Sus profesores e investigadores forman parte de una comunidad global que tiene reglas específicas tendientes a asegurar la calidad de su producción mediante rigurosos controles entre pares. La aceptación de puntos de vista diversos y la predisposición a la crítica y al debate racional conducen a que ese conocimiento no sea una mera ocurrencia espontánea. Se trata de un insumo bien pensado que ya respondió a críticas y fue objeto de mejoras y revisiones.

De ese modo, las instituciones de conocimiento son una fuente alternativa de autoridad, de autoridad teórica, que un autócrata querrá controlar o suprimir. Las universidades nacionales, al gozar de autonomía, constituyen una forma de producción y difusión descentralizada de conocimiento que hace un aporte fundamental para que la ciudadanía pueda estar bien informada y, de ese modo, pueda deliberar, decidir y controlar a sus gobernantes.

Por todo eso, el ataque a las universidades nacionales entraña un riesgo que incluye la problemática educativa, pero va incluso más allá. Por eso, la marcha de hoy también es por la democracia. •

El autor es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA

## Los responsables del operativo de seguridad ponen la lupa en el riesgo de "incidentes provocados"

Las autoridades reconocen que permitirán cortes de calles si las columnas de manifestantes son masivas; la Casa Rosada apuntó a la presencia de sindicatos y de grupos de izquierda

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Con matices y estilos algo diferenciados, el gobierno de Javier Milei y la administración porteña, que encabeza Jorge Macri, coordinarán hoy el operativo de seguridad frente a la marcha convocada por sectores universitarios en reclamo de mayor presupuesto y en defensa de la educación pública, que tendrá el acompañamiento de agrupaciones políticas y gremiales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño acordaron la continuidad de un centro de comando unificado, "mitad presencial, mitad virtual", con participación "por carriles separados" de las fuerzas nacionales y porteñas.

Más allá del contacto entre las cabezas de la gestión, el secretario de Seguridad, Waldo Wolff, y su número dos, Diego Kravetz, ajustaban ayer los detalles del operativo.

Ambos seguirán hoy las alternativas de la marcha en contacto con el secretario de Seguridad nacional, Vicente Segura Barreiro, según pudo confirmar LA NACION.

"Nadie de la Gendarmería ni de la Policía Federal le va a dar órdenes a un miembro de la policía porteña, y tampoco al revés. Trabajamos en conjunto, pero cada uno con sus responsabilidades", contestaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

¿Habrá utilización del protocolo antipiquetes? En la Casa Rosada aseguran que sí, pero tomando en cuenta el contexto de la marcha y un criterio de "razonabilidad" a la hora de tomar decisiones.

"Todo depende de la cantidad de gente que vaya. Si va un millón de personas, no les vamos a pedir que se suban a la vereda", contestaron ayer cerca del Presidente.

De esa forma dieron a entender que habrá excepciones al criterio de no cortar calles enunciado por la ministra Bullrich desde el inicio de la gestión.

Anteayer, la propia Bullrich condicionó la utilización del protocolo antipiquetes, aunque habló de eventuales "provocaciones" desde algunos de los sectores que adhirieron a la marcha.

"Están la CGT, la CTA y la izquierda, quieren generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad; vamos a tener cuidado", advirtió.

Desde la calle Uspallata, sede del gobierno porteño, no descartaron la posibilidad de que haya incidentes, aunque subrayaron la palabra "equilibrio" a la hora de custodiar personas y bienes.

"Trataremos de que se equilibren los dos derechos, el de circular y el de manifestarse", expresaron cerca de Wolff.

En la Ciudad agregaron que en manifestaciones anteriores, como en la marcha del 24 de marzo, se permitieron cortes parciales de dos horas.

instalar la idea de la responsabili-

#### EL RECORRIDO Y LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

Distintas organizaciones marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo. La convocatoria será a las 15.30 y se leería un documento alrededor de las 18, en la Plaza de Mayo. Organizan el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales







dad de "unos pocos dirigentes" que "usan" el "reclamo legítimo" de los estudiantes. Y afirmaron que se trata de una protesta "política".

#### Las partidas

El gobierno nacional sostieneque el reclamo fue resuelto con la propuesta del 70% de aumento en marzo, otro 70% para mayo y \$14.000 millones para los hospitales universitarios.

Ayer, el ministerio de Capital Humano confirmó que se giraron las partidas de aumento prometidas la semana pasada.

"La marcha es algo incentivado por la política. Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora v no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%", dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no va-Desde la Casa Rosada buscaron mos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos", agregó. •

### **DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS**

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (a) al 15-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

#### SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

### El reclamo de los fondos | EL MENSAJE DE LAS AUTORIDADES

## Los rectores de las universidades prevén una marcha masiva

El Consejo Interuniversitario Nacional agradeció el apoyo social; la seguridad, dijeron sus referentes, está garantizada

#### Evangelina Himitian

LA NACION

Buscaron dar un mensaje de unidad y de tranquilidad para que la marcha de hoy sea masiva, y que no haya personas que dejen de asistir por temor a enfrentamientos con la policía por la implementación del protocolo antipiquetes. "La seguridad de la marcha está completamente garantizada. Hemos tenido reuniones con las autoridades del gobierno de la ciudad y nos comprometimos a marchar pacíficamente y ellos, a garantizar la seguridad", afirmaron en la conferencia de prensa que dieron ayer las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue Oscar Vallejos, referente de la Federación Nacional de Docentes, Conadu Histórica, el responsable de informar la logística de la marcha.

"Decidimos que el escenario esté ubicado delante de la Pirámide de Mayo, en el medio de la plaza, para garantizar que entren más personas. Estamos calculando que solo del mundo universitario, que vamos a ser la cabeza de la marcha que parte a las 15.30 de Congreso, vamos a llegar hasta la 9 de Julio", describió.

Como se comprometieron a no cortar esa avenida, Vallejos hizo un llamado a los asistentes a instalarse en las diagonales y los costados del escenario. Y afirmó que también le pidieron al gobierno porteño que colabore para organizar a los manifestantes, pacíficamente, para que avancen y no interrumpan la 9 de Julio. Según se explicó, detrás del mundo universitario esto es, docentes, estudiantes, no docentes y familias— marcharán las entidades gremiales y, luego de estas, los partidos políticos.

El escenario estará en la mitad de la Plaza de Mayo, mirando hacia el Cabildo. Desde allí, se leerá un documento compartido, cuya letra final todavía se está consensuando.

Detrás, según se informó a los organizadores, habrá un vallado que cruzará toda la plaza, para evitar que los manifestantes se acerquen a la Casa Rosada. Por eso, señalaron que no es una buena idea llegar desde Paseo Colón.

Según explicó Vallejos, en reuniones que se mantuvieron, las autoridades porteñas se habrían comprometido a acompañar pacíficamente la marcha e incluso a replegarse si se produjeran disturbios con las fuerzas de seguridad que envíe el gobierno nacional.

"La movilización tiene como único fin visibilizar una situación dramática en cada una de nuestras instituciones y por eso estamos recibiendo el apoyo de tantas organizaciones y de la sociedad civil en general, porque entienden lo que es poner en valor a la universidad pública, que es el sello de la sociedad argentina en brindar igualdad de oportunidades y permitir el ascenso social. Han dicho que hubo acuerdo, no es cierto. Si hubiera habido acuerdo, no estarían los docentes y no docentes perdiendo contra la inflación y los rectores teniendo un 300% de aumento en los gastos, que no es un aumento real, sino un ajuste. Ojalá, porque lo estamos propiciando, tenemos ganas de ir al diálogo, entendemos que es posible. Si todo el tiempo que el Gobierno dedica a pelearnos lo dedicara al diálogo, ya tendríamos un acuerdo", cuestionó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi.

"Uno puede establecer prioridades, pero no ahogar a nuestras
instituciones, a tal punto que no
puedan mantener sus funciones
esenciales", indicó Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente
del CIN. "Estamos seguros de que
la marcha va a ser masiva, porque
el apoyo es muy amplio. Están en
juego la gratuidad y la continuidad
de una universidad para todos y de
calidad", dijo. •



La conferencia del Consejo Interuniversitario

RODRIGO NÉSPOLO

#### **OPINIÓN**

## Mitos, tabúes y ocultamiento del uso político de la universidad

Luciana Vázquez

-PARA LA NACION

Viene de tapa

La potencia productiva de la universidad pública sobrevive, a veces aduras penas, a pesar de la crisis que la atraviesa desde hace ya muchos años. Pero ese abroquelamiento tiene efectos colaterales negativos: ante la evidencia de problemas, la vida universitaria se niega a debatir en serio problemas históricos que la aquejan. Si el ataque viene del Poder Ejecutivo y es sistemático, mal informado e indiscriminado, esa cohesión crece todavía más. Es decir, en lugar de abrir un debate sobre la universidad pública razonable, racional y fundado en datos precisos, Milei lo cierra y convierte a la universidad pública en el nuevo en emigo político. El uso político de un tema central, que omite verdades, se sobregira en la generación de mitos y oculta problemas, de un ladoy otro de la nueva grieta recién inaugurada, a favor o en contra de la universidad pública. Hay varios puntos a señalar.

Primero, el tema del ajuste del gobierno de Milei y el impacto en la sostenibilidad de las universidades este año, también politizado. El ajuste a las universidades es real y ahí salta una comparación problemática, que vuelve cada tanto en esta gestión: ¿por qué tanta dureza con las universidades públicas y tanta permisividad con un régimen como el de Tierra del Fuego? Esa comparación se ha vuelto una de las medidas de la arbitrariedad y el sesgo del ajuste mileísta. Además, el Gobierno no sincera sus números.

El problema del financiamiento modelo Milei nace, en parte, del financiamiento modelo Sergio Massa, y en dos sentidos. Por un lado, antes de las elecciones primarias, el acuerdo entre Massa y Milei llevó a la postergación de la aprobación de un nuevo presupuesto recién para esteaño. Milei inició su gobierno con el presupuesto 2023 prorrogado: a partir de ahí, en todos los ámbitos y también en las universidades públicas, quedaron instaladas la discrecionalidad y la incertidumbre a la hora de mantener el mismo nivel de actividad con precios de hoy, pero presupuesto de 2023. El aumento de partidas para gastos operativos del 70 por ciento que finalmente envió el Gobierno es un ejemplo claro: solo bajo presión del sistema universitario, paros y amenazas de marchas circularon esos fondos.

Por otro lado, la inflación heredada del gobierno de Alberto Fernández y de la gestión económica de Massa es corresponsable de la crisis económica que también afecta a las universidades. Milei tiene su cuotaparte en el 25 por ciento de inflación de diciembre y en los meses sucesivos. Pero Milei se queda sin argumentos: el gasto universitario en el primer trimestre de 2024 cayó un 33 por ciento respecto del primer trimestre de 2023 en términos reales. El mayor impacto es en salarios, a pesar de las actualizaciones por inflación que vienen recibiendo. De sostenerse la decisión del Gobierno, y si no hubiera nuevas partidas en todo el año, el derrumbe del presupuesto educativo en términos reales sería del 72,4 por ciento. La "asistencia financiera para gastos de funcionamiento" que recibió el aumento del 70 por ciento apenas representa el5,5 por ciento del presupuesto universitario. Si se concretaran las nuevas partidas que anunció el gobierno, la caída sería, de todas formas, alta, del orden del 70 por ciento.

El cálculo proviene del documento "El financiamiento de las universidades nacionales, en crisis", de los economistas de la Facultad de Ciencias Económicas Javier Curcio y Julián Leone, publicado ayer. También discuten la versión del Gobierno, sostenida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en una entrevista a LANACION, sobre el financiamiento universitario durante el año pasado, en el gobierno kirchnerista, y la actitud de las universidades. "Es llamativo que durante todo un año y tres meses, en el gobierno anterior, las universidades no dijeron nada mientras estaban congelados sus gastos", dijo Torrendell.

En realidad, llegado diciembre de 2023, el gasto universitario del último año del gobierno de Fernández aumentó en términos reales un 5,4 por ciento respecto de 2022. Solo entre marzo y mayo, según muestran Curcio y Leone, el gasto en 2023 estuvo en el mismo nivel que en 2022, siempre en términos reales: es decir, aunque no hubo aumento real, hubo actualización por inflación. En ningún momento de 2023 hubo caída del presupuesto en términos reales respecto de 2022. El problema de hoy es que ni siquiera se alcanza la actualización por inflación.

Segundo, el tema de la opacidad del gasto universitario. "Hagan lo que hagan, el dinero de la gente se va a auditar", fue el grito de guerra del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Moreno de ellos, según la impresión que se llevan quienes tratan con Álvarez. El gobierno de Milei busca perseguir "los kioscos", según definió Patricia Bullrich, en las universidades. Hay datos que justifican esas sospechas. El micromundo universitario está atravesado por versiones en torno al rol de organizaciones estudiantiles, partidos políticos y autoridades en hechos de corrupción que saltan a la luz pública, pero nunca reciben una

condena contundente de la Justicia. Hay excepciones: la causa que involucra a Julio De Vido y a autoridades de la Universidad de San Martín por fraude al Estado por el pago de sobreprecios de un 56 por ciento para obrasy producciones audiovisuales. De Vido acaba de quedar procesado. Pero el kirchnerismo no es el único: dirigentes radicales porteños también han sido llevados a la Justicia por denuncias de corrupción. La discrecionalidad en el manejo de los fondos es parte del sistema universitario. En los últimos 40 días de la última presidencia de Cristina Kirchner, el gobierno distribuyó 500 millones de pesos entre las universidades del conurbano de sesgo kirchnerista.

Según profesores involucrados en la vida universitaria, la discrecionalidado la corrupción pueden afectar a un tipo de las partidas que envía el Tesoro nacional: al uno por ciento del presupuesto nacional, dentro del cinco por ciento de los gastos operativos: son las partidas que no están aplicadas a gastos fijos y responden más a decisiones discrecionales, como la compra de insumos o una obra menor de infraestructura. Si hay corrupción, lo más usual es que se dé en los ingresos que generan las universidades por su cuenta, con convenios con otros organismos o servicios prestados a terceros.

Auditar es gobernar, sin dudas. Pero el llamado del oficialismo a la auditoría no se termina de entender. A las universidades ya se las audita. Alvarez reconoció en su posteo que "la fiscalización del gasto en las universidades ya está en la ley de educación superior". De hecho, la última reforma de la LES, en 2015, incluyó expresamente el órgano encargado para la auditoría, la Auditoría General de la Nación (AGN), es decir, el Congreso. Además, unas cuarenta universidades firmaron el año pasado un acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional para que la Sigen, dependiente del Poder Ejecutivo, también las audite. Y las mismas universidades cuentan con unidades deauditoría internas, con auditores nombrados en general con acuerdo de la Sigen. Y, sin embargo, todo eso a veces no alcanza: la autonomía y la autarquía universitaria muchas veces se vuelven instrumentos de la discrecionalidad.

Pero la trama se complica, más allá de lo que plantea Milei. Si se dan hechos de corrupción y sospechas generalizadas en el caso de algunas universidades, se disparan preguntas sobre el rol de todo el sistema de auditoría y sus autoridades. La denuncia contra De Vido fue iniciada por el abogado Ricardo Monner Sans en soledad, no por las instancias de auditoría interna o externa.

Tercero, un tema central del embanderamiento detrás de la universidad pública es la cuestión de la gratuidad de las carreras de grado y del ingreso irrestricto, solo con el secundario aprobado. La misma reforma de 2015 reforzó esos dos principios en la ley: fue en noviembre, antes de que asumiera Macri, y muy empujado por el kirchnerismo en el Congreso en el contexto del "miedo a Macri" y sus ansias supuestamente privatizadoras.

Al mileísmo le pasa lo que al macrismo, pero peor: buena parte del sistema universitario está alineado con visiones progresistas o directamente kirchneristas. Un ajuste como el de Milei podría ser digerible en medio de un cambio de época que desconcierta a todos. Pero Milei la hace más complicada y polariza. En esa polarización, detrás de la bandera de "defensa de la universidad pública" se esconden intereses non sanctos, objetivos políticos, y se encuentran excusas para no tratar temas medulares. El sistema universitario argentino ¿es tan inclusivo como lo dice el mito? La respuesta es que ya no lo es.

El 71 por ciento del 20 por ciento con ingresos más altos está matriculado con estudios terciarios. En el quintil de los más pobres, solo el 24 por ciento. Chile, con el 41 por ciento, y Perú, con el 26 por ciento, superan a la Argentina en el acceso de los más pobres a la educación terciaria. Las estadísticas corresponden a la elaboración de Martín De Simone, especialista del Banco Mundial, con datos del Sedlac.

La estrategia mileista genera la excusa perfecta para alzar la bandera de la corrección política y ocultar la defensa de privilegios de coto cerrado detrás de la consigna "defensa de la universidad pública". Mientras, la universidad argentina queda atrapada en un statu quo que no la beneficia. • LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO

Las respuestas detrás de la convocatoria a la marcha

#### Por qué convocaron a la marcha?

R El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó, junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), a una marcha nacional en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, a la que luego adhirió la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de sectores de la oposición. Reclaman por la actualización del presupuesto, los salarios del personal docente y no docente, el deterioro del sistema científico y la suspensión de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución.

#### ¿Qué dice el Gobierno con relación al presupuesto universitario y el financiamiento de la universidad pública?

B El Gobierno considera que la marcha está incentivada por la política y ya avisó que mantendrán el protocolo antipiquetes, como también que avanzarán con auditorías. "Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universídades se va a auditar". dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez. "Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Milei, por su lado, ha apuntado contra la educación pública porque considera que "ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente". Suele hablar de adoctrinamiento y en los últimos días, con una catarata de tuits y retuits, sugirió que las casas de estudios superiores obligan a sus estudiantes a asistir a la marcha. Cuando presentó su plan de gobierno en agosto, incluso afirmó: "El mejor sistema educativo posi-

ble es uno donde cada

servicios".

argentino pague por sus



Las universidades se preparan para marchar esta tarde

FABIÁN MARELLI

#### ¿Cómo ejecutan las universidades públicas su presupuesto?

 De las partidas que reciben las universidades cada mes, cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Mientras que el 10% restante representa los gastos de funcionamiento, es decir, el dinero que envía el Estado para mantener todos los ítems esenciales y que las instituciones puedan funcionar: pagos de servicios públicos, infraestructura, limpieza, mantenimiento, financiamiento para becas y erogaciones que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico; todo lo que está por fuera del pago de sueldos.

#### ¿Qué aumentos anunció el Gobierno para las universidades públicas?

R El gobierno actual prorrogó el presupuesto de 2023 dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso. Por lo tanto, con una inflación interanual de 275,5%, las universidades comenzaron el año -al igual que tantas otras áreas del Estado-con el mismo presupuesto nominal con que contaron en 2023, casi \$1,4 billones. Según concluye un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con base en la plataforma oficial Presupuesto Abierto, aun incorporando los dos aumentos anunciados por el Gobierno, el presupuesto total para las universidades solo aumentaría un 4,1%, lo que significa un

71% menos en términos reales que en 2023. Y sería el presupuesto universitario más bajo desde que entró en vigor la ley de educación superior (1996).

Fue un día antes del primer paro universitario, el 14 de marzo pasado, cuando el Gobierno anunció un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento. Dado que se trata de un ítem dentro del presupuesto total, solo implicó un aumento del 2% en el gasto total vigente en comparación con el presupuesto inicial. Luego de las imágenes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a oscuras y la campaña para visibilizar el impacto del ajuste presupuestario, el multitudinario abrazo al Hospital de Clínicas y ante la marcha que se anticipa masiva, el Gobierno propuso otro aumento. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció oficialmente el jueves pasado que habían llegado a una "propuesta consensuada" con el CIN-que lo desmintiópara aumentar un 70% más los gastos de funcionamiento a partir de mayo; se suma una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de \$14.403.479.661. La decisión del Gobierno. entonces, implica un aumento para dos partidas. Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, que representa solo el 7,9% del gasto, mientras que Asistencia Financiera a Hos-

pitales Universitarios es

apenas el 1%.

#### ¿Sergio Massa ya había congelado el presupuesto en 2023?

Tanto voces oficialistas como quienes no están a favor de la marcha de hoy han dicho que los gastos de funcionamiento estaban congelados desde el año pasado. La diferencia con 2024 es que al comenzar el año se prorrogó el presupuesto 2023 nominalmente. En cambio, el presupuesto 2023 para gastos de funcionamiento de las instituciones (\$69.188,7 millones) implicaba un aumento del 211,78% en términos nominales comparado con el de 2022 (\$22.191,3 millones). A su vez, según reflejan las cifras publicadas en Presupuesto Abierto, durante el año esa partida se amplió un 10% y el presupuesto ejecutado fue de \$76.123.7 millones.

#### ¿Qué medidas tomaron las universidades frente al recorte?

R Las universidades nacionales públicas implementaron diversas estrategias para seguir funcionando. La mayoría optó por recortes en limpieza y seguridad. En algunas, incluso, como la Universidad de Hurlingham, cuyo rector es Jaime Perczyk, ministro de Educación nacional en la gestión de Alberto Fernández, limitaron el máximo de materias para inscribirse en primera instancia y también suspendieron becas para apuntes o equipamiento. "A modo de ejemplo, las facturas de energía eléctrica se han multiplicado casi por siete en el período abril 2023-abril

2024 (577% de incremento). Si comparamos esas mismas facturas con lo abonado en febrero 2024. el incremento alcanza un 324% en tan solo los últimos dos meses", apunta la resolución de la UBA. Luego de haberse declarado en emergencia presupuestaria, la semana pasada estableció la no utilización de aire acondicionado ni de las calderas para todos los edificios de la universidad, exceptuando a los hospitales; el apagado de iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación; y la utilización de ascensores solo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.

Además, las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán supeditadas a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas y el Programa UBA en Acción estará limitado a las actividades financiadas por organismos externos y/o aportes privados.

#### ¿Cuánto gana en promedio un docente universitario?

R Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo con el cargo y la dedicación. A modo de ejemplo, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en febrero el sueldo neto -y sin antigüedad- de titular con dedicación exclusiva alcanzó los \$708.300,40. En tanto, un adjunto con dedicación semiexclusiva llegó a los \$240.551,81. Mientras que una dedicación simple, es decir, un cargo de 10 horas semanales, cobró \$99.247.68. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) enfatizaron que la garantía salarial, el mínimo que debe cobrar un docente. no se actualizó desde que comenzó el año. Con una inflación acumulada desde diciembre hasta febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%. seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, al igual que el de abril, de un 8%.

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @L.Neconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DÓLAR          |           |                   |           |                   |                  |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Minorista      | \$915,79  | ▲ (ANT:\$912,74)  | Euro      | \$929,29          | ▲(ANT: \$928,40) |
| CCL            | \$1058,29 | ▼(ANT: \$1068,98) | Real      |                   | ▲(ANT: \$167,83) |
| ************** |           |                   | ********* | ***************** | **************** |

Reservas

Mayorista 5872,00 A (ANT:\$871,00)

Paralelo \$1035,00 A (ANT: \$1015,00)

\$1427,20 A(ANT: \$1424,60)

Kicillof mantendrá la suba del Inmobiliario Rural, pero analizará posibles cambios

DISCUSIÓN. Recibió en La Plata a dirigentes de la Mesa Agropecuaria bonaerense tras las quejas del campo por incrementos del tributo que superaron en algunos casos el 200%

#### Fernando Bertello

LA NACION

Elgobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantendrá sin cambios el impuesto inmobiliario rural, que generó una fuerte reacción del campo por incrementos que, según el sector, estuvieron por encima de los topes habilitados por ley. Ayer por la tarde, dirigentes de la Mesa de Enlace provincial y de otras organizaciones del agro [entre todas forman la Mesa Agropecuaria] se reunieron con el mandatario en La Plata y se fueron sin un anuncio concreto tras la solicitud de revisión que vienen reclamando desde hace meses. Solo hubo una promesa: "Axel se comprometió a analizar el pedido", según fuentes oficiales. Esto sería en el transcurso de la semana.

En concreto, las entidades del sector han alertado en varias oportunidades que, contra incrementos topedel 200%, se han registrado subas muyporencima de eso en el Inmobiliario Rural, incluso de hasta el 500%.

"No hubo una propuesta [de parte del gobierno provincial] más allá de estudiar el tema", dijo a LA NACION Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) trasel encuentro. Además de Carbap, en la Mesa de Enlace provincial confluyen Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). "Todo diálogo es positivo, pensábamos que nos íbamos a llevar algo más, pero veremos en la semana", indicó Salaverri en referencia a la promesa de Kicillof, que formu-



Axel Kicillof con funcionarios de su gobierno, en la reunión con el ruralismo

GOBIERNO BONAERENSE

ló sobre el cierre de la reunión. El mandatario accedió a esa promesa luego de una evaluación que hizo del momento del sector citando, entre otros factores, que la actividad venía de soportar el año pasado una sequía. "Van a tomar alguna propuesta para el sector", acotó el dirigente rural.

La reunión tuvo momentos "picantes" y "alguna que otra chicana", según dijeron a este medio fuentes

consultadas. A Kicillof, dijeron, no le gusta que se hable de "impuestazo" y así lo dejó trascender.

"Nos hemos reunido con el gobernador bonaerense luego de varias semanas que le habíamos pedido una audiencia por el Inmobiliario Rural. Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestra preocupación por la situación fiscal de los productores, cada vez más asfixiante: han eliminando los

beneficios de buen contribuyente, quieren indexar los valores y crear una cuota extraordinaria", señaló, por su parte, Abel Guerrieri, director de la entidad. "Le pedimos que retrotraiga la situación y que entienda que muchos productores no pueden hacer frente a los montos que están llegando en las boletas, estos valores son una traba al desarrollo", agregó el dirigente.

En el ruralismo venían bregan-

do por una revisión del impuesto y, también, que vuelvan beneficios como pago por buen contribuyente y por pago electrónico que implicaban descuentos en torno del 20%. Salaverri le dijo a este medio que desde el ruralismo entendían que el espíritu de los legisladores al haber sancionado la ley impositiva es que los incrementos no superaran el 200%. "Hay que recuperar los descuentos, estudiar la quinta cuota [una posibilidad que se agregaría como mayor carga impositiva] y ver el impuesto inmobiliario complementario (también hay elevadas subas, según los ruralistas]", indicó el presidente de Carbap.

29.906 A (ANT: 29.846)

en millones de US\$

En una comunicación, el gobierno bonaerense dijo sobre el punto que desvela al gremialismo rural: "Respecto del impuesto inmobiliario rural se estableció que ninguna partida estuvo por fuera de lo que establece la ley impositiva que votó la Legislatura bonaerense en diciembre pasado ni hubo errores en las liquidaciones". Luego agregó: "Los representantes de las agrupaciones rurales acercaron propuestas, que el gobierno provincial evaluará".

Kicillof señaló: "No somos un gobierno que esté en contra del sector agropecuario, todo lo contrario: vamos a acompañar a los productores con agenda abierta para sostener la actividad". Además, el mandatario indicó: "Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos la vocación de apuntalar la producción rural y fomentar el arraigo en todos los municipios del interior". Agregó: "Desde el primer día de nuestra gestión hemos acompañado al sector con todos los recursos que hemos tenido a disposición".

El gobierno provincial, además, dijo que se abordaron otros temas y apuntó al gobierno nacional. "Los representantes de las organizaciones rurales también plantearon diversas problemáticas que enfrenta el sector, tanto en lo que refiere a cuestiones climáticas; la plaga de la chicharrita que afecta a la producción del maíz, como también a cuestiones macroeconómicas que deben ser resueltas por el gobierno nacional. Con respecto a los efectos de la sequía, el gobierno provincial tiene dos decretos de emergencia agropecuaria que todavía el Ministerio de Economía nacional no ha convalidado", expresó. •

## Las lluvias en la región pampeana demoran la cosecha

Aunque menores que lo pronosticado, las precipitaciones obligan a postergar la trilla de soja; el maíz está afectado por una plaga

El retorno de las lluvias y la proliferación de la chicharrita, que ataca al maíz, están generando cada vez más complicaciones para la cosecha de soja y del cereal. A pesar de que las últimas precipitaciones en un 45% de la soja de primera cosela región núcleo fueron menores que las esperadas, los especialistas alertaron sobre un importante retraso en la recolección de los cultivos estivales. "Realmente falta mucho", alertó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Algo similar señalaron desde la Universidad Austral, donde indicaron que las persistentes precipitaciones, junto

con los repetidos cortes en la recolección por lluvias, exceso de humedad y calor, podrían comenzar a dañar los cultivos.

"Estamos hablando de que hay chada y todavía falta un 30% para terminar el maíz. Realmente falta mucho y viene bastante retrasado", explicó Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro de la BCR. Desde la entidad apuntaron que durante los primeros quince días de abril, así como al cierre de marzo, se registraron volúmenes significativos de precipitaciones,

especialmente en el este de la región núcleo.

El fin de semana último, en tanto, las lluvias variaron a lo largo de la región pampeana, con Montes de Oca registrando el máximo de 16 milímetros, mientras que en General Villegas y Pozo del Molle, las precipitaciones fueron de 13 y 10 milímetros, respectivamente. La mayoría de las áreas recibieron menos de 5 milímetros. A pesar de estas lluvias más ligeras, el panorama no muestra signos de una estabilización completa. La BCR informó que se prevé una semana con humedad

persistente. Sin embargo, hacia el viernes y el sábado se anticipa una nueva inestabilidad.

En tanto, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral destacó las preocupaciones de los productores y el Gobierno ante una "nueva semana de lluvias y chicharrita, que traen dolores de cabeza". Romano señaló que estas condiciones climáticas están afectando especialmente a los cultivos de soja y maíz, obstaculizando el avance en la trilla, y dejando a los buques en espera.

Con relación a la cosecha de soja, el especialista informó que solo avanzó dos puntos en la semana cerrada el 16 de abril, debido a las lluvias. "Estamos 22 puntos retrasados respecto de lo normal. Recién sobre el final de la semana pasada volvió el clima seco, y a juzgar por el pico de más de 2600 camiones de soja a la descarga el viernes pasado, se priorizó la cosecha de la oleaginosa", detalló Romano. Advirtió sobre el temor de los productores ante posibles daños en los rendimientos debido a las condiciones climáticas adversas.

ECONOMÍA | 19 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## Economía definirá si en mayo sube las tarifas al sector más vulnerable

SUBSIDIOS. Mientras se demora la aplicación de la canasta básica energética, el próximo mes habrá una nueva alza en gas y electricidad para comercios, industrias y altos ingresos

#### Sofía Diamante

LA NACION

Por miedo a que la Corte Suprema frenelos aumentos de tarifas de gas yelectricidad, como le sucedió al gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Economía decidió durante el verano quitar los subsidios a la energía solo a los comercios, industrias y usuarios residenciales de altos ingresos (N1), que representan alrededor del 40% de los hogares. Sin embargo, mantuvo los subsidios para los usuarios de ingresos medios (N3) y bajos (N2), que hoy siguen pagando menos del 25% de loque cuesta producir gas y generar electricidad.

En la próxima semana, antes de que comience mayo, la Secretaría de Energía deberá decidir qué hace con el 60% de los usuarios residenciales: si se les mantiene el subsidio o si comienza la quita de manera gradual, lo que implicaría una nueva ronda de aumentos bruscos para los hogares más vulnerables.

El margen de maniobra del ministro de Economía, Luis Caputo, es fino. Por un lado, la efectividad del Gobierno para implementar medi- hace crecer el stock de deuda. das económicas depende de que la popularidad del presidente Javier Milei se mantenga en terreno positivoen un contexto donde gran parte del electorado convive con la disminución de su poder adquisitivo.

En la misma línea, el Gobierno quiere mostrar un sendero de desaceleración de la inflación, para que los salarios le empiecen a ganar a la variación de precios. Por lo tanto, Caputo mide cada mes qué aumentos autorizar para no presionar sobre el índice de precios (IPC) con una suba desmedida de los servicios regulados.

Sin embargo, la no actualización de las tarifas tendría sus costos en términos fiscales. El equipo económico quiere seguir mostrando resultados positivos en las cuentas del Estado. Para ello, es necesaria una genuina baja del gasto en sub-



Hay fuertes subsidios al 60% de los hogares

ARCHIVO

sidios económicos, que sea producto de un aumento de tarifas y no de un corte abrupto en los pagos a los productores, como está ocurriendo desde comienzo de año, lo que

A partir de mayo, la Secretaría de Energía publicará el nuevo precio estacional de la energía eléctrica, que suele aumentar en invierno con relación a los costos de generación de verano. Lo mismo sucede con el valor del gas: al aumentar su consumo, sube el costo, porque el Gobierno debe importar parte de la demanda a valores más altos de que lo que sale la producción local.

En gas, la Secretaría de Energía ya definió que el mayor costo en el invierno será cubierto por los comercios, la industria y los usuarios de altos ingresos, que volverán a tener una fuerte suba en sus boletas. Este aumento, además, se sentirá más fuerte que el de abril, ya que al mismo tiempo sube el consumo de gas (aumentan las cantidades a valores más caros).

Entre mayo y septiembre, el

valor del gas subirá de US\$2,94 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a US\$4,49 en promedio. La Secretaría de Energía no definió todavía lo que hará con los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, que cubren con sus boletas el equivalente a un precio de US\$0,78 los N2 y US\$1,16 los N3. Es decir, pagan solo el 17% y 26% del costo total del gas en invierno, respectivamente.

En electricidad, la situación es más ambigua, porque la Secretaría de Energía no publicó cuál es el costo de la generación eléctrica del trimestre mayo, junio y julio. El actual es de \$44.401el MWh, pero esevalor suele duplicarse en invierno, cuando baja la cantidad de generación hidroeléctrica (que es más económica que la térmica) porque hay menos agua y cuando las usinas deben aumentar el uso de combustibles líquidos, que son más caros que el gas.

Del actual costo de \$44.401 el MWh, los comercios, industria y hogares de altos ingresos pagan la totalidad, mientras que los usuarios

de bajos (N2) y medios ingresos (N3) cubren con sus boletas solo \$2981 y \$3756, respectivamente. Esto significamenosdel9%delcostodegenerar electricidad. Por lo tanto, alrededor del 60% del total de hogares residenciales siguen recibiendo más de 90% de subsidios de parte del Tesoro.

#### Demoras en los subsidios

La Secretaría de Energía volvió a demorar la implementación de la canasta básica energética (CBE), que es el nuevo esquema de segmentación que ideó el Gobierno para focalizar los subsidios de manera más eficiente sobre el usuario final.

Este esquema busca subsidiar al hogar cuando el costo del consumo mínimo necesario de gas y electricidad supere un porcentaje de los ingresos, que variaría según la zona bioambiental del país en la que viva el usuario y la cantidad de miembros del hogar.

El diseño de la CBE considerará el tamaño del hogar, que se divide en tres categorías de una o dos personas, tres o cuatro personas y cinco o más personas; y la biozona de residencia, clasificándose en seis niveles, desde una zona muy cálida (el nordeste argentino) hasta una muy fría (el sur patagónico). Además, la CBE tendrá en cuenta el consumo promedio de gas y electricidad del mes en cuestión.

La Secretaría de Energía había dicho en la última audiencia pública que a principios de este mes iban a estar los detalles para se establezca el nuevo régimen de subsidios, pero fuentes oficiales dijeron que la implementación se llevaría adelante en junio, luego de haberla demorado en febrero y en mayo.

El Gobierno utilizará la base de información del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RA-SE), que se implementó durante la gestión anterior. Luego se cruzará esa información con la base de datos del Plan Hogar (garrafas) de la Anses y el de la de personas fallecidas del Renaper. •

#### Se expanden las cuentas remuneradas en dólares

**INVERSIÓN**. Las fintechs ofrecen rendimientos para cajas de ahorro

En el último año, algunas compañías de inversión lanzaron alternativas para intentar atraer los dólares hacia sus cajas de ahorro. Desdecuentas remuneradas hasta la opción de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. actualmente el mercado ofrece alternativas para generar rendimientos en moneda dura.

Recientemente, la sociedad de bolsa IOL invertironline incorporó las cuentas remuneradas en dólares. Esta alternativa rendirá un 2% anual y el cliente podrá retirar la plata en cualquier momento. "Sabemos que el argentino tiene sus dólares bajo el colchón, en una caja de seguridad o en una cuenta bancaria, y también sabemos que el sistema financiero no paga nada por esos fondos. Es momento de que esos dólares generen rendimientos, sin hacer nada y con libre disponibilidad, mientras uno decide en qué invertirlos, sin riesgos y de manera legal, con seguridad y transparencia", dijo Diego Pizzulli, CEO de IOL invertironline.

Esta alternativa permite que el dinero genere intereses diarios al ser ingresados a la cuenta, de manera automática. No será un producto al que se deberá acceder, sino que ya estará activo con solo abrir la cuenta en dólares, la cual no tendrá costos de apertura ni de mantenimiento.

Distinta es la propuesta de la fintech BuenBit, que lanzó un nuevo producto llamado Buen Dólar, instrumento que ofrece una tasa de rendimiento anual cercana al 4,8%. A modo de comparación, en los últimos doce meses la inflación de Estados Unidos fue del 3,5%.

En este caso, el usuario invierte directamente en Treasury Bills del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mercado financiero global. "Estos bonos del Tesoro son ampliamente reconocidos por su seguridad y estabilidad, brindando a los inversores la confianza de que sus fondos están respaldados por uno de los activos financieros más sólidos del mundo. Además, Buen-Bit cumple con las regulaciones financieras pertinentes y garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios, brindando tranquilidad y confianza a sus clientes", dijo Federico Ogue, CEO de BuenBit.

Este tipo de estrategias para intentar atraer a los clientes también se volvió popular entre las billeteras digitales. Por ejemplo, Vibrant ofrece un rendimiento del 10% anual sobre los dólares digitales que se depositen en la cuenta en forma de USDC, uno de los criptodólares más populares del mercado.

Sin embargo, la denominada Cuenta de Recompensas tiene un límite máximo de US\$10.000 USDC por usuario y es exclusivamente para argentinos. "Vibrant te da la tranquilidad de no hacer uso alguno de los fondos de tu cuenta, tales como prestarlos o invertirlos. De hecho, las recompensas en USDC que te ofrecemos no se originan con tus USDC, sino que surgen de un programa financiado con fondos propios de Vibrant", explicaron.

## Desde el mes que viene, aumentan los trenes

El incremento será de 54% en el área metropolitana de Buenos Aires; fuerte alza en los de larga distancia

Con el objetivo de reducir los subsidios, el Ministerio de Economía aplicará un fuerte aumento en la tarifa de los boletos de tren de larga distancia, cuyos precios estaban congelados desde enero del año pasado. El valor de referencia de un pasaje ferroviario de Plaza Constitución a Mardel Plata, por ejemplo, pasará de costar \$1197 a \$25.431.

Esto quiere decir que se pagarán \$63,60 el kilómetro en vez de los \$3 que se cobran actualmente. El nuevo precio sigue estando por debajo de lo que cuesta un micro de larga distancia de Retiro a Mar del Plata, en torno a los \$40.000.

Mientras define si autoriza una suba en el precio del boleto de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el próximo mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió actualizar fuertemente las tarifas ferroviarias de corta y larga distancia en todo el país. Así lo informó ayer en el Boletín Oficial la Secretaría

de Transporte, que depende de la cartera económica, a través de la resolución 1/2024, firmada por el secretario Franco Mogetta.

El valor de referencia del viaje en tren de Plaza Constitución a Bahía Blanca (Buenos Aires) subirá a \$19.055, de los actuales \$2049. En cambio, el trayecto Retiro-Rosario Norte (Santa Fe) costará \$18.669, en vez de los actuales \$948.

Asimismo, el valor de referencia de los boletos entre Rosario Norte v la ciudad de Córdoba será de \$10.305, y entre Rosario y San Miguel de Tucumán, de \$23.416. Actualmente, el valor entre Retiro y Córdoba es de \$2106, y entre Retiro y Tucumán, de \$3447.

El precio de referencia de un pasaje ferroviario de Plaza Constitución a Mar del Plata pasará de costar\$1197a\$25.431; es decir, se pagarán \$63,60 el kilómetro, en vez de los \$3 que se cobran actualmente

"Con el objetivo de mejorar los coeficientes de explotación, la Secretaría de Transporte fijó nuevos valores de referencia para los servicios de larga distancia, con un margen mínimo y máximo de variación tarifaria posible al momento de que salgan a la venta, y que son tenidos en cuenta por parte de Trenes Argentinos Operaciones para confeccionar los valores finales, según criterios comerciales de venta y demanda", dijo la Secretaría de Transporte.

Por lo tanto, Trenes Argentinos Operaciones estimó que el nuevo cuadro tarifario para los asientos de primera que regirá a partir de mayo quedará conformado de la siguiente manera:

Por su parte, en el área metropolitana, el boleto de tren de las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Gral. Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Gral. Urquiza también volverá a subir, después de los aumentos realizados en enero y febrero. Desde mayo, habrá un alza del pasaje de 54%, de \$130 a \$200, el tramo mínimo (0-12 km); de \$169 a \$260, el de la segunda sección (12-24 km), y de \$208 a \$320, el último tramo.

Para los pasajeros que no tengan la tarjeta SUBE registrada, el precio del pasaje será el doble de lo que corresponde a cada sección (\$400, \$520 y \$640, respectivamente), lo cual también es un aumento de 54% del valor actual (\$260, \$338 y \$416). Para aquel que pague en efectivo, habrá una tarifa plana de \$640.

La tarifa con atributo social tendrá un descuento del 55% respecto del cuadro tarifario aplicable a los usuarios que abonen con SU-BE nominalizada (\$90, \$117 y \$144, cada sección respectivamente). En tanto, las multas por evasión tienen un valor de diez veces la tarifa mínima con SUBE registrada (\$2000). En colectivos, en tanto, no hay definiciones, por lo que se especula que el Gobierno volvería a demorar un nuevo aumento. • Sofía Diamante

20 | ECONOMÍA LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## El BCRA retomó las compras y recupera más reservas

**DÓLARES.** Cada vez más analistas afirman que se acerca a tener una tenencia neta de divisas positiva

#### Javier Blanco

LA NACION

El sólido rebote que mostró el volumen operado aver en el mercado cambiario oficial -creció 80,25% respecto del registrado el viernes-generó las condiciones para que el Banco Central (BCRA) retomara sus fuertes compras.

La entidad a cargo de Santiago Bausili se alzó con US\$304 millones, cifra representativa del 52,5% de los US\$578,8 millones transados, para seguir recuperando sus reservas. Se trata de una adquisición con la que pasa a acumular US\$2896 millones por la vía de estas intervenciones en lo que va del mes y pocomás de US\$14.300 millones desde el cambio de gobierno.

Ambascifrasnotienen precedentes, aunque se registran en el marco de una demanda que se mantiene contenida stock de importaciones que exportaciones de energía. habían acumulado muchas sus compras con el dólar barato del final de la gestión de Alberto Fernández. A la vez, diferida por el cronograma de habilitación para acceso al mercado definido tras la última devaluación que, por de automotrices en espera por varias semanas más.

nen de acuerdo para determinar qué provocó la recuperación de la oferta, aunque está a la vista que no fue un incentivo de precios, ya que el BCRA dejó subir al dólar mayorista apenas \$0,50 tras el fin preal, la novedad del día es

de semana (había aumentado \$1,50 el viernes) en lo que resulta la corrección más baja para un comienzo de semana en lo que va de la "era Milei". "Es la más baja desde el 13 noviembre", apuntó Gustavo Quintana, de PR Cambio.

Para algunos, estuvo vinculada con el fuerte apetito por el riesgo argentino que se notó en el mercado a partir de las expectativas favorables que generó el anuncio del mensaje presidencial por cadena nacional de anoche, mientras que para otros obedeció al inicio de la "temporada alta" de liquidaciones de la cosecha gruesa. Para Nicolás Merino, de ABC Cambios, quedó claro que "se notó una fuerte oferta todo el día", lo que no ocurría desde hacía dos semanas, aunque el volumen quedó alejado de los US\$654,6 millones negociados en una rueda a comienpor el cepo, aplacada por la zos de mes y por ingresos BCRA ofrece. La apertura a recesión y el elevado nivel de vinculados a inversiones y nuevos posibles comprado-

Con la compra del día, cada empresas que apresuraron vez más analistas coinciden en señalar que el BCRA pasó a tener una tenencia neta ya positiva en más de US\$1300 millones, aunque es un cálculo que no contempla los pagos comprometidos para este año por la emisión del caso, mantiene las compras Bopreal acumulada el año pasado puedan ir honrando esos compromisos. Tampo-Los operadores no se po- co tiene en cuenta que a fin de mes habrá que pagarle al FMI la cuota "diferida" de pocomás de US\$1900 millones, comprometidaenelacuerdo por la refinanciación.

Respecto del citado Bo-

que el BCRA analiza la posibilidad de habilitar a empresas de capital extranjero que mantengan dividendos atrapados por el cepo en los últimos años a poder girarlos con ese título. Desde la entidad admitieron estar "evaluando" esa posibilidad ante consultas realizadas desde algunas empresas, aunque negaron que el llamado a licitación de la semana pasada se haya cancelado por este motivoyanticiparon que esta semana se retomarán las subastas. "Analizamos siempre todo: lo que se nos ocurre y loque nos presentan, pero no hay definición", se limitaron a decir a LA NACION.

La demanda por la serie 3 de este bono viene muy floja: tras cinco llamados, hubo pedidos de compra por apenas US\$1083 millones, algo menos de un tercio de los US\$3000 millones que el res podría revitalizar esta operatoria y a la vez ayudar al Gobierno a diferir una de las demandas potenciales de dólares a las que más les teme: la provocada por los giros de dividendos y utilidades prohibidos en los últimos años.

El antecedente que se mira al respecto es el de 2016. luego de la liberalización del mercado dispuesta por la administración de Mauricio Macri. Ese año, las empresas demandaron en el mercado local US\$3600 millones para realizar pagos de utilidades aprobados en sus balances, pero trabados por la normativa cambiaria vigente en los años anteriores. •

## Las clínicas advierten por el impacto que pueden tener las medidas sobre las prepagas

SALUD. Temen que, al ser obligadas a retrotraer subas, las firmas les bajen los aranceles; preocupación por la calidad del servicio

#### Silvia Stang

LA NACION

"Una prepaga que en los tres primeros meses del año aumentó sus cuotas un 129%, y que había subido un 91% los aranceles a las clínicas, avisó el viernes pasado que no solo no va a aplicar el incremento de 12% prometido para abril [en los montos a pagar a los prestadores], sino que, además, tendrá que facturar los servicios de marzo con un 21% de descuento respecto de los montos que estaban previstos para ese mes".

Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas. Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), cuenta el hecho reciente y afirma, en diálogo con LA NACION, que esa consecuencia de lo resuelto la semana pasada por el Gobierno no es el único problema al que se enfrenta el sector prestador de servicios de salud, desde el cual advierten que se sentirán la práctica, los precios de macon más fuerza los problemas yo serán alrededor de un 30% "Hay infinidad de productos que los pacientes ya perciben más bajos que los de abril. desde hace muchos meses: demoras en los turnos, salida de profesionales de las cartillas y cobros o intentos de cobros de copagos o bonos contribución, entre otras cuestiones que son, en definitiva, los efectos de la falta de una política de Estado que contemple una mirada integral sobre el sector privado de la salud.

liberado totalmente los precios de la medicina prepaga con el DNU 70, y tras permitir que se acumularan en ese período subas de entre 140% y 165% (en promedio), en los últimos días el gobierno de Javier Milei identificó a las entidades del sector como las

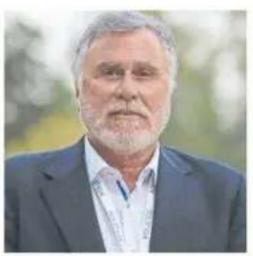

Jorge Cherro PRESIDENTE DE ADECRA

"Somos la variable de ajuste, y la pregunta que nos hacemos es si el Gobierno tiene claro cómo es la cadena de valor en el sector salud"

"enemigas" de la clase media. En ese clima de conflicto, una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio le ordenó a un grupo de siete prepagas hacer un recálculo de sus cuotas, de tal manera que, en

La preocupación del sector prestador (clínicas y centros de diagnóstico, que dependen a necesitar", advierte. de los ingresos pagados por las prepagas, financiadoras del sistema) es que las entidades alcanzadas por la medida se den vuelta, de manera generalizada, y trasladen las rebajasa los montos de los aranceles. Y eso ocurriría, señalan, A cuatro meses de haber en un contexto de incremento de los costos generales, impositivos y de las tarifas de servicios públicos.

"Somos la variable de ajuste y la pregunta que nos hacemos es si desde el Gobierno tienen claro cómo es la cadena de valor en el sector de la salud", afirma Cherro, quien quisitivo. sostiene que, si las prepagas no son formadoras de pre- Las deudas impositivas cios, pues tampoco están en ese lugar los sanatorios, clínicas y centros de diagnóstico y prácticas médicas.

Alajuste sobre sus ingresos se suma, según la descripción que hace el directivo, que en los últimos meses se les puso punto final a beneficios impositivos –una situación por la cual la AFIP podría, en pocos meses, ejecutar deudas de unos 5000 centros asistenciales-ya un subsidio que cubría parte de los salarios de la actividad. En estos meses, agrega, llegan tarifazos en las boletas de electricidad y gas, y también se hacen notar las lógicas presiones por la negociación de la paritaria del sector, vencida hace ya varios días.

Según describe Cherro, en 2023, un año en el que la inflación general medida por el Indec fue de 211,4%, las prepagas aumentaron un 137% y a en el sector subió un 273%; el de salud. •

precio promedio de los insumos no médicos, un 241,2%; los servicios, un 237,6%, y los costos laborales, un 151,1%.

El último dato refleja que los bolsillos de los médicos y otros profesionales y trabajadores del sector están fuertemente afectados. Allí parece estar la variable de ajuste, frente al desfase entre las alzas de costos y de precios, en una actividad en la cual el servicio a brindar está altamente regulado. En todos los planes contratados las prepagas deben cumplir con un mínimo de prestaciones, que en los últimos años se fue ampliando "y sin previsión definanciamiento", según enfatiza Cherro.

Los costos ajenos a los recursos humanos tienen una inflación que, en el paísy en todo el mundo, señala el directivo, va por arriba de la inflación general, dados la aplicación de nuevas tecnologías y los costos, por lo general elevados, de mantener y reponer equipos. que tienen que estar en stock, porque cuando se interna a un paciente no se sabe qué va

Al mismo tiempo, un informe elaborado por Hugo Magonza, titular de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami), permiteestimar que entre diciembre de 2018 y febrero de este año los medicamentos se incrementaron un 5258%, mientras que el IPC avanzó un 2894% y las cuotas de las prepagas (bajo regulación), un 2191%.

En ese período, los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses se reajustaron entre 943% y 1626%, con una fuerte pérdida del poder ad-

Al alza de costos se suman otros factores que afectan los números del sector, apunta Cherro. Ell'deenero, la Argentina dejó de estar en emergencia sanitaria, al menos según lo declarado por la normativa. Tal estado de cosas había sido declarado de manera formal durante la crisis de 2001, y eso dejó a las instituciones prestadoras de salud, por más de dos décadas, al margen de sufrir ejecuciones de la AFIP por no cumplir con sus obligaciones fiscales.

El presidente de Adecra puntualiza que, a partir de la caída de la declaración de emergencia y según lo relevado por la AFIP, "5000 centros asistenciales, de un total de más de 25.000 que hay en el país", podrían ser ejecutados por sus deudas tributarias después del 31 de julio.

La fecha mencionada es los prestadores se les reajus- clave, porque mediante una tó menos: un 118%. De acuer- resolución de febrero último doconuníndicedecostosque la AFIP dispuso postergar elabora Adecra+Cedim (Ce- para después de esa fecha "el dim agrupa a cámaras de eninicio de los juicios de ejecutidades de diagnóstico), en el ción fiscal y la traba de mediaño los insumos médicos au- das cautelares" para un grupo mentaron un 645%, al tiempo de contribuyentes, entre los que el costo de las inversiones cuales están los prestadores

### Remates

## **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

JACINTO E. LOPEZ BASAVILBASO • jacintolopezbasavilbaso@gmail.com • cel 11-6861-2820 JUDICIAL - BASE u\$s 457.200

LOTE en BELGRANO - Virrey del Pino 2535/39 e/ Amenábar y Ciudad de la Paz APTITUD CIERTA PARA CONSTRUIR 1.428,85 m<sup>2</sup>

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 49, a cargo de la Dra. Viviana Silv la Torello, Secretaría Única a mi cargo sito en Uruguay 714 - 7" piso Capital Federal, comunica por dos días en los autos: "PEREZ LONGINOS Y OTROS CONTRA VEIGAS OSCAR ROBERTO Y OTRO S/EJECUCION HIPOTECARIA - Expte. Nº 31441/2019, que el martillero Jacinto E. Lopez Basav ilbaso (CUIT 20-11478627-7 ) celular 11-6861-2820), rematará el lunes 06 de mayo de 2024 a las 10:45 hs. en la calle Jean Jaures 545 Capita I Federal, el un lote de terreno baldio, desocupado y libre de mejoras, sito en la calle Virrey del Pino 2535/39 e/ Amenabar y Ciudad de la Paz, de la Capital Federal, UF 1, Pfanta Baja, 1", 2" y Azotea, y UF 2 , Planta Baja, Nomenclatura Catastral: C: 17; S: 37; M: 147; P: 16a, i nscripto en cabeza del codemandado PINTO 4371 SRL (CUIT 30715693085). Según consta en autos, la última inscripción dominial registraba que p ropiedad estaba sujeta a la Ley 13.512 con dos unidades funcionales, con las Matrículas 17.14510/1 y 17- 14510/2 que totalizaban el total d e la finca. Asimismo, consta en autos que ante el Gob. de la Ciudad de Buenos Aires tramita el expediente EX – 2022 – 32706226 DGROC (Registro de Obras y Catastro con plano aprobado para la constru cción de un edificio con una superficie de 1.428,85 m2 El lote cuenta con 8,60 m de frente y laterales de 20,70 y 20,90 m lo que conforma un a superficie de 178 m2. Registra las siguientes deudas: Al 13.06.22 No registra deuda AGUAS ARG. S.A.; al 15.06.22 AySA \$46.594,89.-; al 22. 06.22 No registra deuda OSN y al GCBA al 17.08.2022 \$ 78.088,07.- + 23 .792,79.- por Imp. Inmob y ABL + \$ 44.374,08.- por demolición, todos i mportes sujetos a reajustes. EXHIBICIÓN: La exhibición de la propiedad será libre, por tratarse de un lote de terreno baldio, empero el martillero los días martes 30 de abril y jueves 02 de mayo de 15 a 17 hs atenderá a los probables in teresados que asistan a visitarla. Conocimiento de autos: Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de auto s, lo que podrán analizar y verificar, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza por su estado, características, condición, denominación, etc. BASE DOLARES - USA - CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE MIL DOSCIENTOS (u\$s 457.200). - CONDICIONES DE VENTA: Al contado y mejor postor. SEÑA 30% COMISIÓN 3% + IVA 21% - Sellado de Ley y el Arancel CSJN 0,25% En el acto de suscribir el boleto el comprador deberá constituir domi cilio dentro del radio de la Capital Federal bajo apercibimiento de qu e las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art. 133 del Código Procesal, el saldo de precio deberá ser efectivizado por el eventual adquiriente dentro de los cinco días de efectuado el remate sin que sea necesario el dictado de auto de aprobación de la subasta toda vez que se opera d e pleno derecho y bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso ( art. 584 del Código Procesal). Se hace saber que no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inm ueble por impuestos tasas y contribuciones, devengadas antes de la tom a de la posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza pa ra solventarlas. No cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto a I régimen de la ley 13512 (conf. C. N. Civil en pleno, autos "Servicio s Eficientes S.A. c/ Yabra Roberto Isaac s/ Ej. Hipotecaria" del 18 de febrero de 1999). Consultas, fotografías y planos en Interne t: www.inforemate.com (código JELB 49). Buenos Aires, abril de 2024.- VIVIANA SILVIA TORELLO Juez - ALEJANDRO OSCAR GONZALEZ SECRETARIO

Consultas, fotografías y planos en Internet: www.inforemate.com (código JELB 49)

## En Aerolíneas anticipan "decisiones difíciles"

MEDIDAS. Lo advirtió su presidente, Fabián Lombardo, en una carta a los empleados

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, envió una carta a los empleados de la línea aérea de bandera, en la que advirtió sobre la seria situación actual de la compañía y la necesidad de "tomar decisiones difíciles". En el texto, Lombardo reconoce que Aerolíneas tiene déficit operativo, sostiene que su objetivo es reducirlo a la mitad este año y afirma que para ello tomará esas resoluciones "con las que tal vez no estén de acuerdo".

"Sería un error que la compañía no rinda cuentas sobre su eficiencia y productividad", escribió.

"En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones difíciles", anticipó en el escrito, al que accedió LA NACION. Y remarcó: "Quiero asegurarles que las voy a tomar con el peso de la responsabilidad que cada una implique. Gracias a las determinaciones que estamos tomando, estimamos que en 2024 vamos a reducir a la mitadel déficit operativo. Si lo logra-

mos, será el mejor resultado". Para Lombardo, "es importante que esta transformación brote desde dentro de la compañía". "Si no somos nosotros mismos los que nos preguntamos dónde podemos mejorar o qué recursos podemos optimizar, otros harán esas definiciones", deslizó el gerente general de la empresa.

"En este contexto, les pido que confien en la información que reciban de sus superiores y desde los canales de comunicación oficiales de la compañía. Pero, por sobre todo, los invito a pensar en esta etapa como una oportunidad de poner en

valor nuestra experiencia y nuestra historia, para demostrar por qué Aerolíneas Argentinas tiene que seguir siendo protagonista del desarrollo económico y aeronáutico de nuestro país", insistió. Y cerró: "Lograr esto depende de nosotros, trabajando en equipo. Los invito a acompañarme en este camino".

El 26 de diciembre, el Gobierno designó a Lombardo como nuevo presidente y gerente general de Aerolíneas Argentinas. Hasta ese entonces se desempeñaba como director comercial, de Planeamiento y de Gestión de Rutas. •

#### Prepagas

El Gobierno amplió la cautelar contra las prepagas por abuso en la determinación de los aumentos de las cuotas. La medida sumó así a cinco empresas y abarcará ahora a 23 en total.

#### Aclaración

 En la nota "Hidrovía: la ruta del comercio exterior convertida en caja política", publicada ayer, se consignó que los pagos por trabajos de balizamiento y señalización de la vía fluvial fueron delegados al sindicato del sector, que conduce Juan Carlos Schmidt. Debió decir que fueron adjudicados a la firma Emepa.

## clasificados



#### Departamentos

Venta

Deptos - Venta

3 dormitorios

Belgrano

Olleros 1800

Dueño Piso alto Gran categ 4amb y dep t/ext vista panor Gran coc lav t/sol-luz coch gde Muy buen est 15-44038451

#### Barrios Cerrados, Countries y Quintas

Venta

Maschwitz - Escobar

El Cazador casa quint 3amb pil 2bños 1000m2 1127361790

#### Zonas de Turismo

Venta

Otras Provincias

El Bolsón 7 Cabañas + Casa habi USD

490mil facl Tel: 1149751683



Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247



#### Profesionales y Técnicos

#### Pedido

Medico/a Clinico p/Clin z/O CV: oestepsig@outlook.com.ar

Medico/a Psiguiatra p/Clin z/O



#### Edictos **Judiciales**

Edicto "En autos "ASOCIACIÓN PRO-TECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR-PROCONSUMER C/ TAR-JETA NARANJA S.A. Y OTROS/ ORDINARIO" (Expte. Nro. 8.075), que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Gualeguaychů, Entre Rios, a cargo del Dr. Javier MU-DROVICI, Secretaria Nº3, sito en la calle Sáenz Peña Nº94 de dicha localidad, se ha resuelto con fecha 15 de marzo de 2024 la homologación del Acuerdo Conciliatorio celebrado por las Partes mediante el cual se ha dispuesto lo siguiente: A) Otorgar en favor de aquellos clientes y ex-clientes titulares de Tarjeta Naranja que han contratado coberturas de seguro con Galicia Seguros S.A.U. desde el 1/01/2015 hasta el 30/11/2023 (los "Consumidores Alcanzados") un beneficio sin costo, de manera totalmente gratuita y sin devengar ningún tipo de gasto para los Consumidores Alcanzados, consistente en un Seguro de Vida Colectivo que será brindado por Galicia Seguros en los siguientes términos: i) Riesgos cubiertos: Muerte por cualquier causa (enfermedad o accidente) e Incapacidad Total y Permanente a causa de accidente (el estado de invalidez total y permanente, no le debe permitir al asegurado desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia una actividad remunerativa, y tal estado debe haberse iniciado durante la vigencia de su seguro y haber continuado ininterrumpidamente por 3 meses como mínimo);ii) Suma asegurada: \$50.000.- que opera co-

mo limite de cobertura; iii) Pla-

zo de vigencia: seis (6) meses a

contar desde su emisión. En

#### Edictos Judiciales

ningún caso podrá preverse la

renovación automática y/o táci-

ta de la póliza; B) Comunicar a todos los clientes activos de Tarjeta Naranja, mediante la incorporación de la siguiente leyenda en los resúmenes de cuenta por el término de dos meses consecutivos (dos resúmenes de cuenta), en la cual se les informe que podrán comunicarse al Servicio de Atención al Asegurado de Galicia Seguros (Teléfono 4114-8000 internos 8138/8165) que establece la normativa aplicable, por cualquier duda o consulta relacionada con su seguro, así como también efectuar pedidos de bajas de los mísmos, sin perjuicio de los demás canales habilitados a ese fin. Dicha línea telefónica se mantendrá vígente y operativa en la medida que sea exigida por la normativa aplicable, pudiendo ser modificada e incluso reemplazada por otro canal de comunicación si así lo dispone la legislación en vigor. C) Tarjeta Naranja y Galicia Seguros, además de los canales habituales de comunicación que tienen con los titulares de tarjeta, informan que el Servicio de Atención al Asegurado de Galicia Seguros (Teléfono 4114-8000 internos 8138/8165) que establece la normativa aplicable, permite a los titulares de TN efectuar cualquier tipo de consulta o pedido vinculado a los seguros contratados con Galicia Seguros, linea telefónica que se encuentra cargada en el sitio web oficial de Galicia Seguros (https://www.galiciaseguros.com.ar) y que podrá ser modificada e incluso reemplazada si así lo dispone y/o permite la legislación en vigor. De conformidad con el primer párrafo del art. 54º de la ley 24.240, se hace saber que el presente acuerdo no restringe ni limita en modo alguno el eventual derecho de poder accionar individualmente apartándose de los términos aquí convenidos. Los Consumidores Alcanzados que así lo deseen podrán excluirse del Acuerdo Transaccional, sin plazo, a cuyos fines deberán enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones pertenecientes, respectivamente, a G.S., la Asociación y T.N. infogalicia@galiciasegu ros.com.ar, consultas@procon sumer.org.ar y compliance@na ranjax.com, con el título "Exclu-

sión del Acuerdo Colectivo Pro-

consumer c / TN" y adjuntar

una copia de su documento nacional de identidad en formato pdf. El presente acuerdo, no resulta aplicable a aquellos titulares que hayan iniciado acciones individuales tanto administrativas como en sede judicial, que se encontraren en trámite, en las cuales se hubiera cuestionado la contratación de seguros de Galicia Seguros, contratados a través de Tarjeta Naranja. El acuerdo y la sentencia homologatoria podrán ser consultados en el sitio web https://me savirtualpublica.jusentrerios. gov.ar/expedientes; como también en www.proconsumer. org.ar y www.naranjax.com".-





#### PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de

#### Trabajo Voluntario

Pedido Tareas de recepción tes que concurren a las consultas y para brindar turnos FUN-DALER, Fundación de Asma y Alergía, necesita la colaboración de voluntarios. Esta orgatenciales para los pacientes y sus familias. Para sumarte, comunicate con la Secretaría a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@ fundaler.org.ar o dirigirse a Dr. E. Finochietto 894, CABA

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Informamos los valores de la cuota social base que rigen para

el ingreso como asociado de la Entidad,

con vigencia a partir del 01 de mayo de 2024:

Categoría socio plenario: \$38.500

Categoría socio activo: \$31.150

Categoría socio adherente: \$10.850

#### **Edictos Judiciales**

# Solidarios

## LA NACION

lucro

Para la recepción de los paciennización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la ca-lidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asis-

#### La Fundación Juguemos y Caminemos Juntos en Matheu. Buenos Aíres, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a niños de 0 a 10 años, que no poseen cuidados parentales o que no pueden permanecer con sus parientes. Invita a familias que deseen recibir y cuidar a los chicos que se encuentran el Hogar, a particimiento familiar para ser sus referentes afectivos o convertirse

Familias solidarias

par en su programa de acogien familia de tránsito. Para más información, comunicate con Celeste al 11-5938-6737. mail: celeste@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. mos.org/familias-solidarias

Tareas mantenimiento Para los Hogares Casa del Ar-bol y Casa del Abrazo de la Fundación Juanito donde conviven bebés, niñas, niños y adolescentes, necesitan voluntarios electricistas, carpinteros, plomeros y albañiles para colaborar en las tareas de mantenimiento. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires, busca crear redes, estrategias de contención y de intervención, para el bienestar de niños, niñas y adolescentes en riesgo. Para colaborar, comunicarse con Lorena al 11-6215-5921, mail: info@ fundacionjuanito.org.ar Conocé su trabajo en www. fundacionjuanito.org.ar

#### Salud

Pedido

Tablero básquet Para las actividades deportivas que realizan dentro del proceso de rehabilitación que les proponen a las personas que concu-rren a Fundación Aylén de Vte. López, Buenos Aires, necesitan el tablero de basquet que va colocado en un mástil, ya cuentan con el aro y la red. Esta organi-zación se dedica a la preven-ción, asistencia y capacitación sobre los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y conductas adictivas. Para colaborar podés escribir al mail: proyectos@aylen.org.ar . Cono-celos en www.aylen.org.ar

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito. Descuentos con Club La Nación.

Clasificados

entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-5584-9244, mail: fundaciontodoporlosninos@

mixta de la Asociación Civil El Arca puedan continuar sus ganización realiza programas fantil para cinco mil chicos y chicas de Cuartel V, Moreno, Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate con Mirta al cel.: 11-2616-3321, via mail: secretariaelarca@gmail.com; secretaria@elarca.org.ar.Co-

#### Ancianidad

Alimentos Para las más de 50 adultas mayores que viven en el Hogar Santa Ana de las Damas de Caridad de San Vicente de Paul. en la ciudad de Buenos Aires, necesitan alimentos frescos de carnicería, verdulería y granja aceite, arroz y galletitas. El Hogar es un pensionado social donde viven adultas mayores nadas, en situación de vulneraofrece diversos talleres, además de contención y acompafiamiento. Si podés ayudar co-municate con la Lic. Romina,

#### Niñez y adolescencia

Pedido

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

Nutrición

Kits didácticos

Con tu aporte podés ayudar a

que los 500 niños y niñas en si-

tuación de vulnerabilidad que

acompaña Haciendo Camino

reciban un kit de estimulación

temprana para que logren de-

sarrollarse correctamente. Es-

ta organización está presente

con Centros de Prevención de

Desnutrición Infantil y Promo-

ción Humana y Hogares en el

Norte argentino para promo-

acompañar y capacitar a sus madres. Para ayudar: What-

amigos@haciendocamino.org.

sapp 11-4082-9144, mail:

haciendocamino.org.ar

ar. Conocelos en:

ver el desarrollo integral de ni-

Pedido

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

Aire acondicionado En el Hogar de Niños José Bainotti de la ciudad de Córdoba de Fundación Manos Abiertas, necesitan tres aires acondicionados en muy buen estado. Esta organización, presente en once ciudades argentinas, acompaña a personas en situa-ción de soledad y vulnerabilidad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza. En Córdoba lleva adelante doce obras y programas para mejorar la calidad de vida y suavizar la situación de pobreza de la comunidad. Para ayudar: (0351) 651-2728, mail desarrolloinstitucional.cba@ manosabiertas.org.ar IG: @manosabiertas.cba

Alimentos

Para los niños y sus familias, que viven en zonas inhóspitas e inaccesibles en la precordillera de Catamarca, Jujuy y Salta, la Fundación Los Niños del Mañana necesita: azúcar, harina, po-ienta, yerba mate de 1/2 kg, leche en polvo de 800 gr., arroz, aceite y fideos. Con estos alimentos arman los bolsones que bimestralmente, junto con ropa de abrigo, zapatillas y jugue-tes, entregan a 220 familias a las que brindan contención desde la fundación. Si podés ayudar comunicate al (011) 5951-5851, Ls. a Vs. de 9 a 16 hs., por via mail: fnm.buenosaires@ gmail.com Conocelos en: www.losniñosdelmañana.org

Alimentos de todo tipo Necesitan todo tipo de alimen-tos para entregar a las familias que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también prepa-ran bolsones de alimentos que

Repelentes

Para que los chicos y chicas que prácticas, necesitan repelentes contra mosquitos o el producto DEET para dosificarlo. Esta orde inclusión y participación innocelos en FB: (a) AsocElArca

#### Pedido

y no perecederos, como azúcar, auto válidas, jubiladas o pensiodirectora del Hogar, a los tels: 11-6-444-7798 ó (011) 4372-7608

#### Discapacidad

Pedido

Padrinos Hogar adultos El centro de día de ADID, ciu-dad de Buenos Aires promueve la inclusión social y la estimula-ción de personas adultas con discapacidad, respetando su subjetividad, a través de actividades pre-laborales y talleres. Necesita ayuda para arreglar una casa destinada a ser el Hogar de los adultos mayores que, al quedarse sin padres, no tienen donde vivir y no quieren se-pararlos de los afectos de toda su vida. Para ayudar: 15-5509-0126 (Verónica) ó 4312 1200 (Administración), mail: psivluc@ gmail.com; administracion@ adid.org.ar Conocelos en: FB: @ADIDcentrook: IG: @adid.centro

#### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Para los más de 200 chicos y sus familias que concurren al Comedor Las Voluntarias de María en el Barrio Trujui, San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, necesitan: fruta, verdura, carne, fideos, harina, arroz, conservas y demás tipos de alimentos. Este comedor además de alimentos ofrece talleres de capacitación en oficios. Si podés colaborar comunicate con Susana al cel.: 11-3637-8713

Art. higiene personal Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar kits de higiene personal compuestos por shampoo, acondicionador, jabón y maquinitas de afeitar para entregarlos semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés ayudar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

Leche, yerba, pan Para ofrecer el desayuno a las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar brothero y a la posacia ci convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jericó, necesitan: leche, azucar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galletitas y pan. La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si podés colaborar, escribí al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: @caminoajerico

## **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

**EN PALABRAS** DE LOS INVOLUCRADOS

#### Yin Yuguo

CRRCTANGSHAN

"En China hicimos este tren, pero no tenemos registro de que haya otro igual en el mundo"

## El tren turístico jujeño propulsado por baterías de litio debutará en junio

QUEBRADA DE HUMAHUACA. La formación, de dos coches, recorrerá 35 kilómetros con cuatro estaciones; las estaciones de recarga se alimentan de energía proveniente de un parque solar

#### María José Lucesole

LA NACION

OUEBRADA DE HUMAHUACA.-El primer tren eléctrico propulsado por baterías de litio, recargables con energía proveniente de un parque solar, ya tiene fecha: se inaugura en junio próximo. Sin embargo, ya circula en etapa de prueba por la Quebrada de Humahuaca, en lo que constituye un hito en la promoción de la movilidad sostenible en la Argentina.

El tren es un prototipo único. "En China hicimos este tren, pero no tenemos registro de que haya otro igual en el mundo", sostuvo a LA NACION el ingeniero Yin Yuguo, jefe del equipo de la empresa CRRC Tangshan, que se instaló en el país para armar la formación seis meses atrás.

En esta instancia, los pasajeros son vecinos o curiosos que se acercan a las estaciones de manera casual al ver pasar al convoy, que supone toda una revolución. Por varios motivos: el primero es que el tren no pasa desde hace 30 años por este tendido ferroviario.

Además, la transición energética marca todo un hito a la hora de reducir la huella de carbono en un territorio que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que el tren no emite polución ni ruido.

El recorrido incluye hoy 35 kilómetros y cuatro estaciones: Volcán, Tumbaya, Purmamarca y Maimará. Los habitantes de todos estos pueblos esperan con emoción el regreso del tren, que esperan devolverá el impulso económico y la pujanza.

Pero la traza de las vías tiene varias paradas más previstas. Las próximas serán Tilcara y Humahuaca, para llegar a futuro a la Quiaca, en el límite con Bolivia.

El tren consta de dos coches con autonomía de 100 kilómetros cada uno. Tiene capacidad de 70 asientos regulares, más uno adaptado para discapacitados, en cada vagón. El convoy recorre a baja velocidad la Quebrada de Humahuaca. La bocina solo se escucha al salir. Luego, el silencio es prácticamente total.

Cada coche se mueve propulsado por la energía provista por seis baterías de litio, más una batería de níquel de auxilio o respaldo. Y se recargan cuando frenan: se enchufan a celdas que son similares a los

cargadores de los autos eléctricos. Son estaciones de energía rectangu- vilidad sostenible con el cuidado del lares, grandes como heladeras, alimentadas con energía proveniente del parque solar Caucharí, también en Jujuy.

Más cerca de la traza ferroviaria, la gobernación construye otra planta en Humahuaca, para abastecer integramente el tren solar.

"Estamos intentando comenzar a funcionar en mayo. Pero la fecha segura para los turistas es el 1º de junio", dijo a LA NACION Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo provincial. "Es un tren que usa energía cien por ciento verde", destacó Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy. "La energía solar

Las baterías fueron construidas en China con litio de la provincia de Jujuy

Los pasajeros podrán subir y bajar todas las veces que quieran en un día para recorrer

proviene hoy del parque solar Caucharí, que alimenta el 70% del consumo de la provincia", afirmó este funcionario.

Las ventajas de viajar en un tren amigable con el ambiente no son solo favorables para disminuir las emisiones tóxicas en el lugar: los pasajeros podrán disfrutar de un traslado más estable que en un autoy, por lo tanto, menos propenso a mareos, mientras ascienden por la Quebrada de Humahuaca.

Un mismo pasajero podrá subir y bajar todas las veces que quiera para visitar los diferentes pueblos que son Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, durante todo el día.

#### Energía limpia

"Solo hay un tren igual en Alemania-sostuvo Pablo Civetta, presidente del Ente Autárquico de Planificación Urbana, en diálogo con LANACION-. Pero no está en funcionamiento en este momento. Y no hay nada igual en nuestro continente".

Todo el proceso implicó una fuerte innovación en transporte de

pasajeros. "Es el único tren de mo-2000 metros de altura, va a marcar un precedente histórico", dijo Juan Cabrera, presidente del ente Tren Solar de la Quebrada

La primera estación, situada a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, es Volcán, en el pequeño pueblo homónimo, a 2084 metros de altura sobre el nivel del mar. Siguen Tumbaya, que está a 2099 metros de altura; Purmamarca, a 2324 metros de altura, y Maimará, a 2390 metros sobre el nivel del mar.

"La provincia inició la construcción de una planta solar en Humahuaca, que tendrá una capacidad de 6 megavatios, que excede la capacidad utilizada por las duplas. Actualmente tenemos la planta de Caucharí, que provee 300 megavatios, los cuales vuelca en su totalidad a la red nacional de energía. Estamos utilizando esta energía de red para las recargas hasta la terminación de la obra de la planta de Humahuaca", explicó Cabrera.

"Las baterías fueron construidas en China con litio de la provincia de Jujuy. El uso de tecnología de vanguardia en forma de duplas de última generación, alimentadas por energías renovables, marca un compromiso significativo con la preservación del medio ambiente", aseguró el funcionario.

La producción de litio genera controversia en la provincia, dado que la extracción exige grandes cantidades de agua potable, uno dos millones de litros por tonelada. Los cursos de agua se modifican y la actividad es cuestionada por algunas comunidades locales.

"Es muy bueno tener un tren eléctrico que permita evaluar las condiciones de uso de litio en una zona que es productora de ese metal a nivel primario", evaluó Mario Actis, referente nacional en energía sostenible. "Obviamente las baterías son traídas del exterior. Pero es muy bueno tener este tren en el mismo lugar donde se extrae el mineral", remarcó Actis, que es impulsor de un tren eléctrico con baterías de litio proyectado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

"Este tren permite observar que el mineral que se está sacando de la provincia transforma el mundo en



El tren propone un viaje inmersivo entre los cerros de colores

#### LA TRAZA

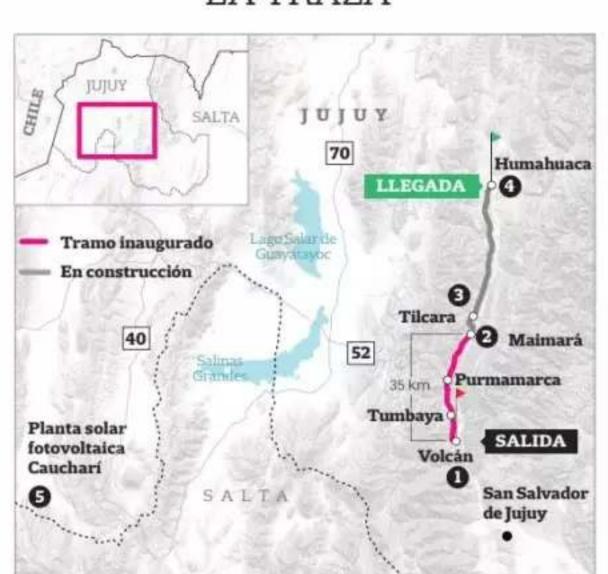

- VOLCÁN. Se inauguraron 35 km de vías que conectan Volcán con Maimará y paradas en Tumbaya y Purmamarca. Las estaciones de Purmamarca y Volcán cuentan con puestos de carga rápida.
- MAIMARÁ. Se espera que en julio se inaugure un nuevo tramo que conectará los 7 km que distancian a Maimará de Tilcara.
- TILCARA. En una tercera etapa, se espera que se extiendan las vías hasta Humahuaca. En Tilcara también se instalará una estación de carga rápida.
- **HUMAHUACA.** Se inició la construcción de una planta solar en Humahuaca que tendrá una capacidad de seis megavatios y se espera que provea energía solar para cargar las baterías.
- PARQUE SOLAR CAUCHARÍ. Este parque provee 300 megavatios de energía que vuelca en su totalidad a la red nacional y es utilizada en esta etapa para las recargas del tren, hasta la terminación de la obra de la planta de Humahuaca.

LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 23

#### Diego Valdecantos

SECRETARIO DE TURISMO DE JUJUY

"Estamos intentando empezar a funcionar en mayo, pero la fecha segura para los turistas es el 1º de junio"

#### Norma Lafuente

TURISTA DE BARCELONA

"No conozco otro igual en toda Europa. Es una revolución para el turismo sostenible"



WALTER REINAGA

electromovilidad eléctrica", destacó Actis, que también es director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata.

El sistema del tren funciona con un motor eléctrico, que reemplaza el motor tradicional, alimentado por las baterías de litio, que se cargan con un enchufe, a su vez conectado a la red de energía solar. La batería de litio le da rapidez de carga, acaso similar a las baterías de los celulares.

El tendido en muchos tramos corre paralelo a la ruta 9 y solo en el último transita por el interior de un pueblo. Con amplios ventanales para ver el paisaje, incluso con parte del techo vidriado, propone un viaje inmersivo entre los cerros de colores.

La baja velocidad -no superará los 60 kilómetros por hora-permite mirar por la ventana la magnifica naturaleza, sin marearse, como en el tren bala. O en los trenes de alta velocidad.

#### Reconversión

El tren dejó de circular por esta vía en 1993. Todo el ramal quedó desactivado. El trabajo de reconstitución del tendido ferroviario fue largo, con comienzo en 2017.

La vieja traza del ramal Cdel histórico Ferrocarril Belgrano estaba abandonada; muchos segmentos habían sido robados y no se podían recuperar.

La empresa china CRRC Tangshan es la proveedora de los coches. "Todo el proyecto demandó una inversión que ascendió a 17 millones de dólares, con rentas provenientes del parque solar Caucharí. La idea del gobierno de la provincia es seguir consiguiendo financiamiento y, con la rentabilidad que nos dé el funcionamiento de la primera etapa, poder encarar la segunda

parte del plan", informó Cabrera.

El servicio ofrecerá wifi a bordo y en las estaciones. "Ni en España ni en Francia he visto algo similar. No conozco otro igual en toda Europa", dijo a la Nacion Norma Lafuente, una turista procedente de Barcelona, que participó de una prueba piloto a bordo del tren.

"Es una revolución para el turismo sostenible. No hace ruido. No contamina con polución. Es toda una experiencia positiva, debería extenderse", sostuvo.

La obra, como se dijo, forma parte de un plan mayor para llevar el tren hasta La Quiaca y luego, desde allí, hacer conexión con la línea Andina de Bolivia. "En Bolivia se experimentó con un tren similar", recordó Actis, que no pudo precisar el éxito de esa experimentación.

"La transición energética en estos transportes eléctricos tiene que ver con ir hacia la reducción de combustible fósil y reducción de emisión de CO2 y huella de carbono", indicó el especialista.

"Peronoes la única ventaja. También baja el costo de mantenimiento y se reduce la emisión sonora, el tren prácticamente no se escucha. Este es un beneficio no solo para la fauna, sino también para facilitar la comunicación arriba del tren. El confort es mucho mejor", sostuvo el también decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

"Los vehículos eléctricos de este tipo son ideales para tramos cortos. En el norte, con paneles solares, la recarga es rápida. Los paneles solares no alcanzarían por sí solos para sostener el tren funcionando. por eso las baterías de litio son el complemento para darle velocidad permanente. El litio sí es una opción en baterías para el transporte público", concluyó. •

## Receta electrónica: define el Gobierno cómo se implementará desde julio

SALUD. El megadecreto de diciembre pasado había fijado ese plazo para abandonar el papel en todo el sistema sanitario

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

Con una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno empezó a delinear cómo se implementará en dos meses más el uso exclusivo de la receta y las órdenes médicas sin papel a lo largo del país. El megadecreto presidencial de diciembre pasado ya había fijado el 1º de julio próximo como el plazo límite para "alcanzar la digitalización total en la prescripción y la dispensa de medicamentos" y órdenes médicas.

Es mediante el decreto Nº 345/2024 que ahora el Poder Ejecutivo reglamenta esa obligatoriedad de uso, en la que convivirán los formatos electrónico y digital detoda indicación para tratamientos, estudios u otras prácticas, como así también en las farmacias, donde ya se trabaja con sistemas online de dispensa y validación de coberturas.

plataformas digitales que ya funcionan en el sistema de salud, sino que las amplía, las hace más eficientes, las integra y las estandariza", explicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Dado que esta digitalización ya se había planteado desde la sanción en 2020 de la ley de recetas electrónicas y digitales, pero aún sin resultados, ante la consulta sobre si en el sistema de salud se llegará a tiempo esta vez con el nuevo plazo de implementación, la cartera sanitaria reiteró que "a partir de julio entrará en vigor la obligatoriedad" a la que se refería ya el DNU de diciembre pasado.

Para eso es necesario no solo que las distintas plataformas o sistemas que se fueron instalando estos años en hospitales, sanatorios y clínicas, consultorios particulares, laboratorios de análisis clínicos, farmacias y centros especializados en estudios sean interoperables, sino también que haya un registro actualizado de los documentos válidos de cada una de esas herra-



La digitalización alcanza a las recetas y la dispensa

mientas online y de los profesionales que están autorizados a utilizar-"La receta electrónica será oblilos con firma electrónica o digital gatoria en todo el país. No es un de acuerdo con el sistema de que céuticos defendieron su rol pronuevo sistema que elimina las se trate, además de poner a punto el diccionario nacional de medicamentos, entre otras tareas.

> Para eso, el decreto publicado ayer cambia artículos de la ley Nº 27.553, de recetas electrónicas y digitales, que también alcanza a las plataformas de teleasistencia, además de las leyes Nº17.132, de ejercicio de la medicina, la odontología y otras especialidades, y № 17.565, de actividad farmacéutica.

> "Propender a la informatización de las recetas y órdenes médicas optimiza y simplifica los procesos asistenciales, propicia un incremento en la calidad brindada, reduce costos innecesarios al sistema de salud, así como también marca un avance hacia la digitalización y modernización de ese sistema", plantea la reglamentación.

> Uno de los puntos de controversia con el megadecreto en diciembre pasado se dio al volver a plantear la vigencia de la prescripción de medicamentos sin marcas, solo por nombre genérico de la droga. Sociedades científicas y asociaciones profesionales plantearon que

eso abría un conflicto de responsabilidades en el tratamiento farmacológico, mientras que farmafesional para la debida dispensa frente a la posibilidad de sustituir un producto por otro en su tipo más económico. Quedó en el centro la demanda de una ley previa que defina cómo debe ser la producción de genéricos con pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia en todos los casos.

"Los sistemas o plataformas de gestión de las farmacias deberán permitir el registro de la sustitución de medicamentos en el momento de la dispensa, así como también deberán facilitar la información al prescriptor [por el médico] sobre la sustitución del producto o su dispensa parcial", prevé la reglamentación.

Ayer, también, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió tres artículos del megadecreto tras una presentación del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Con esto, vuelve a ser obligatoria la presencia del farmacéutico en cada establecimiento a dirigir, su reemplazo en caso de ausencia y la dirección técnica en herboristerías. •

## Nuevo compromiso por los océanos

ECONOMÍA AZUL. Con 119 países, se realizó la conferencia Our Ocean 2024

La conferencia internacional Our Ocean 2024 se realizó del 15 al 17 de abril en Atenas, Grecia. Contó con la participación de 3800 personas de 119 países. De la mano de 469 nuevos convenios y fondos que alcanzan los 11.350 millones de euros, la novena edición reafirmó el compromiso con la transición a una "economía azul".

La Our Ocean Conference (OOC) se lanzó por primera vez en 2014 bajo la iniciativa del Departamento de Estado de los Estados sus redes sociales. La octava con-Unidos y del secretario de Estado John Kerry. Tenía como objetivo llenar el vacío en materia de gobernanza global de los océanos. Desde entonces, ha generado más de 2100 anuncios por un valor de casi US\$128.000 millones. En los últimos años se convirtió en un

foro general de diálogo que reúne a gobiernos, organizaciones intergubernamentales, mundo académico, sector privado y ONG que comparten una visión común para la protección de los océanos, pero que también toman medidas para apoyar dicha visión.

Con el lema "Un océano de potencial", este año se firmaron 469 nuevos convenios que involucran fondos por US\$11.350 millones, tal como manifestó el propio foro en ferencia de Panamá de 2023 había cerrado con más de 360 compromisos por un valor de US\$22.000 millones.

Este año, a lo largo de los tres días, se abordaron seis áreas de acción claves: la importancia de las áreas de protección marina

(APM), el desarrollo de la economía azul, el cambio climático, la seguridad de los mares, la pesca sustentable y la contaminación marina. Como temáticas transversales se trató el turismo sostenible en zonas costeras e islas, la logística verde, la reducción de plásticos y microplásticos que contaminan los mares, y la transición verde en el mar Mediterráneo.

Entre los oradores más importantes se encontraron John Kerry; Wavel Ramkalawan, presidente de Seychelles; Surangel Whipps, presidente de Palaos, y Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica, entre otros.

Organizaciones ambientalistas de escala internacional, por su parte, también participaron en la convención anual.

24 | CULTURA | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar **DE CATALUÑA** 

#### El Sant Jordi porteño

La tradicional fiesta del libro tendrá su réplica hoy en el Casal de Catalunya, con el actor Luis Brandoni como invitado especial para hablar de su pasión por la lectura; luego, se recorrerán fragmentos del Martín Fierro en catalán. Desde las 19. en Chacabuco 863.

MADRID ayun lugar mítico en la ciudad donde rondan los fantasmas de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. La Residencia de Estudiantes, adonde sofisticados jóvenes de todo el país acudían antes de la Guerra Civil para perfeccionar su formación tras la escuela secundaria, sigue en pie. En el predio hay otros edificios, entre ellos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conocido mundialmente porque allíse rodó La casa de papel. Aquel templo del saber evocaba la fachada de la Casa de Moneda y Timbre, donde se llevaba a cabo el gran asalto de la serie de TV. Hasta aquí llegó desde Lisboa, un viaje de cinco horas en coche, Alberto Manguel, erudito de la literatura, ganador del Premio Formentor, exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en la Argentina y uno de los lectores personales elegidos por Jorge Luis Borges cuando fue condenado por la ceguera.

Manguel fue convocado para dictar una conferencia en el marco del centenario de la muerte del autor de La metamorfosis: "Kafka y la inminencia de una revelación". Con una prosa exquisita, en un ejercicio de lúcida y sabia interpretación comparatista, hipnotizó a los presentes con su viaje retórico y argumentativo por la obra de Kafka, pero también por la narrativa de Borgesy el Génesis. "La pérdida de memoria en la humanidad la vemos hoy con el ascenso de la extrema derecha en Italia, y ni hablar de la Argentina", decia después de su conferencia al público. El escritor conversó con LA NACION sobre el antisemitismo, el revisionismo histórico en la era de la ultracorrección, sus días en Lisboa, donde dirige su biblioteca -un tesoro de 50.000 ejemplares-, y aseguró que hoy "la Argentina vive una pesadilla grotesca".

#### -¿Qué puede aprender el individuo del siglo XXI de Kafka cien años después de su muerte?

-No es lo mismo un lector de Kafka en la Argentina de hoy que un lector en la Argentina de principios del siglo XX. Las circunstancias sociales, políticas y culturales son tan distintas que eso que se convirtió en un adjetivo, kafkiano, toma otro significado en distintos momentos de nuestras historias.

#### -Hoy, lo kafkiano, según una acepción del Diccionario de la lengua española, es lo absurdo y lo angustioso.

-Sí. Cuando Borges leía a Kafka, no existía este adjetivo, porque el adjetivo kafkiano se crea después de la muerte de Kafka y empieza a significar lo pesadillesco, después adquiere la connotación de absurdo. Hoy en la Argentina, naturalmente, se convierte en grotesco porque la Argentina es un ejemplo de la pesadilla grotesca.

-¿La Argentina vive hoy una pe-

sadilla grotesca?

–Sí, y desgraciadamente a lo largo de nuestra historia hemos visto

#### -Usted es un intelectual muy respetado internacionalmente, ¿alguna vez se sintió como un personaje de Kafka?

momentos similares.

-Fuera del contexto que usted menciona. Públicamente uno lleva ciertas máscaras, entonces los adjetivos que recibimos vienen desde afuera. He vivido situaciones kafkianas personales, como todos, desde que El autor, que vive en Lisboa, viajó a Madrid a dar una conferencia por los cien años de Kafka; "vemos hoy la pérdida de memoria en la humanidad con el ascenso de la extrema derecha", dijo

## Alberto Manguel. "La Argentina vive una pesadilla grotesca"

Texto Laura Ventura Para LA NACION



decidimos, en la prehistoria, que para organizarnos en torno a una caza de mamuts teníamos que tener ciertas reglas. En ese gesto, posítivo y creativo, nace al mismo tiempo el gesto destructor y negativo de la burocracia. Naturalmente es necesaria para no tener una anarquía. El problema ocurre cuando esas formas se convierten en el modo de acción sin justificativo y sin razón comprensible. Esa experiencia la he vivido en mi vida, a veces de forma trágica, a veces cómica. Uno de los ejemplos que ilustran esta idea está en Los aforismos de Zürau: un perro que recibe latigazos de su amo. Cuando su amo y el látigo desaparecen, el perro sigue recibiendo esos latigazos. Estamos tan acostumbrados a esos efectos que ya no necesitamos las reglas para seguir las reglas.

-La familia de Kafka murió en los campos de concentración. ¿Advertía Kafka este sentimiento antisemita? Ricardo Piglia, en Respiración artificial, inventa un encuentro entre Kafka y Hitler. Un siglo después pareciera haber un resurgimiento del antisemitismo en el mundo.

-Esa creación de Piglia es válida. El antisemitismo en la teoría de George Steiner nace con la invención del monoteísmo. Cuando los

judíos inventan el monoteísmo, las sociedades se rebelan ante esa idea de un dios único, porque es más cómodo concebir la naturaleza como una multiplicidad de voces y presencias divinas. Para Steiner, ese es el momento en el que empieza una larguísima tradición de antisemitismo para los judíos. El antisemitismo es una burocracia del prejuicio de acusaciones que se deshacen con la mera observación. Las características físicas son características si uno cree en las razas y, seguramente, hay algunos lugares del mundo donde se desarrollan ciertas características. En la película Maestro, el actor [Bradley Cooper] se puso una prótesis para parecerse a Leonard Bernstein y no para parecer judío. La Asociación de Defensa de los Judíos contra el antisemitismo dijo la cosa más antisemita que he escuchado en mucho tiempo: "Si quería un actor con una nariz grande, por qué no eligieron a un actor judío". Estos discursos de prejuicios son muy contagiosos y los vemos aparecer en todas partes.

-¿Por ejemplo?

-Hay eventos en los que la sociedad confunde, en su ignorancia, a veces con las mejores intenciones, ciertas características, nacionalidades, con ciertas caricaturas. Soy canadiense, viví en Canadá 20 años, pero como nací en la Argentina, me preguntaban por qué no hablaba castellano o no tomaba mate. Esa es otra forma de prejuicio. Después de la Segunda Guerra, estamos observando una epidemia de olvido y el resurgimiento del fascismo en todo el mundo.

### -¿Cuáles son las causas de esta epidemia de olvido?

 Las personas que nacieron a fines del siglo XX viven en un presente constante debido a la electrónica, una tecnología extraordinaria que existe en el presente, no hay pasado en ella. Usted puede recuperar textos del pasado, pero están traducidos al presente. A eso contribuye no solo lo que los franceses empezaron a llamar a fines del siglo XX "la derecha sin complejos" (yo tengo mi idea y quiero decir mis ideas prejuiciosas, porque tengo el derecho), ahora vienen también de la izquierda, que quieren limpiar los textos del pasado para ser leídos en el presente.

#### -Es el mundo del revisionismo histórico, de la ultracorrección.

-Lo más nocivo de esto es que Roald Dahl sea purgado, que Huckleberry Finn sea purgado de la palabra nigger. Esto hace que el lector de esos textos purgados se pregunte: "¿De qué estamos hablando? Yo no veo en estos textos ningún problema". Con más fuerza ocurre ahora con esas

películas llamadas colorblind, donde hay aristócratas negros. Eso es muy peligroso, porque en el esfuerzo por evitar el insulto se evita también el recuerdo del insulto. En ese sentido, cuando no conocemos el pasado hace que confundamos islamista con terrorista, árabes y musulmanes. Ahora confundimos a Netanyahu y sus políticas con los ciudadanos de Israel, con los judíos del mundo entero. Estando contra las políticas genocidas decimos "estamos contra los judíos". Estamos perdiendo la capacidad de pensar. Nuestras sociedades son sociedades de consumo y necesitan consumidores, y los consumidores no puede ser ciudadanos que razonen. Todas estas tecnologías están contribuyendo a construir esta estupidez generalizada.

#### -Judith Butler se pregunta en el ensayo ¿A quién le pertenece Kafka?, si a Alemania, a Israel, a Praga. ¿Cuál es su opinión? ¿Dónde debería localizarse su biblioteca?

-Esa es una pregunta del capitalismo. A quién pertenece la Tierra, las ideas, los beneficios de tu trabajo. Cuando Saul Bellow, criticando la falta de importancia de la literatura africana frente a la europea, preguntó quién es el Tolstoi de los zulúes, Chinua Achebe le contestó: "Es Tolstoi". El Kafka de los judíos, de los alemanes, de los americanos, es Kafka.

#### -Si hubiera sido Max Brod, ¿habría desoído el pedido de su amigo de quemar toda su obra?

-Depende del amigo. Si el amigo es Paulo Coelho, lo haría alegremente. También sospecho que hay un elemento de gran vanidad en ese pedido: "Mi obra es muy importante".

-¿Cómo es hoy un día en su vida? Le cuento un poco. La burocracia tiene raíces en las mejores sociedades. Portugal es una democracia, de las pocas que quedan. Cuando, en 2020, el alcalde me propuso aceptar la donación de mi biblioteca para crear un centro cultural, acepté. Me sorprendió que esa oferta fuera tan práctica, no solo aceptar la biblioteca, sino ofrecer un edificio para ubicarla y un presupuesto para renovarlay contar con seis bibliotecarias. Desde entonces, el proceso es muy lento. Esperábamos inaugurar este año, pero los trabajos posiblemente comiencen el otro año. Hacemos algunos eventos porque quiero que el público reconozca la existencia del centro. Y también traduzco.

 -¿Qué hatraducido últimamente?
 -Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, del español al inglés.

#### -¿Cómo imagina que continuará el legado de Borges tras la muerte de María Kodama?

-Afortunadamente, la literatura no depende de estas legalidades, testamentosy cosas absurdas. Una viuda puede quemar los manuscritos de su marido, como hizo la viuda de Byron, otras pueden retocar dedicatorias, pero la obra sigue existiendo.

#### -Si le ofrecieran dirigir la Fundación Borges o el Museo Borges...

-No. No quiero dirigir nada más. Dirijo el Espacio Atlántica en Lisboa porque es la biblioteca que yo doné y esa es la condición. Seguiré los dos o tres años de vida que me quedan.

-No diga eso.

 No somos inmortales. Es algo que tenemos que aprender desde la cuna.
 No somos inmortales, pero hay

gente que deja huella... -Huellas buenas y malas. ● LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 CULTURA 25

#### Día del Libro | DEBATES Y HOMENAJES

## Abre la Feria con las jornadas para profesionales del sector editorial

Autores, libreros, agentes y traductores se reúnen en la Rural cuando se conmemora la muerte de Cervantes y Shakespeare

#### Daniel Gigena

LA NACION

En conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, se celebra en todo el mundo hoy el Día del Libro. En Buenos Aires, se superpone este año con dos eventos: el inicio de las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se extenderán hasta el jueves, en la Rural, y la marcha en defensa de la educación que convocan las universidades públicas nacionales, en contra del ajuste presupuestario, en la que se propone llevar un libro como estandarte. Investigadores y profesola Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, dieron a conocer públicamente comunicados de apoyo a la marcha. La entidad organizadora de la Feria, la Fundación El Libro, también expresará su adhesión a la movilización.

Año a año, las jornadas profesionales de la Feria convocan a traductores, autores, bibliotecarios, editores, libreros, imprenteros, agentes literarios e investigadores. Es un espacio de reflexión y capacitación muy valorado, donde también pueden surgir oportunidades comerciales. Entre otras actividades, hoy, de a 10 a 18, se hacen las IX Jornadas de Traducción en el Ambito Editorial (salas Alfonsina Storni y Domingo Faustino Sarmiento, en el Pabellón

Blanco) y las XI Jornadas Profesionales para Ilustradores (Sala Tulio Halperin Donghi, del Pabellón Amarillo). Además, de 10.30 a 11.30, la Unión de Escritoras y Escritores invita a la charla "El escritor como trabajador", con la participación de Ana María Shúa, Paula Simonetti, Pablo Wisznia y Enzo Maqueira (Sala Bioy Casares, Pabellón Blanco). Para más información sobre estas jornadas, se puede consultar la programación en www.el-libro.org.ar.

#### Símbolo de la educación

La marcha en defensa de las universidades públicas está convocada a las 15.30 ante el Congreso; desde allí, la movilización se encaminares de universidades privadas, como rá a la Casa Rosada. En ocasión del Día Internacional del Libro, desde distintos sectores se pidió a los asistentes que lleven un libro, símbolo de la educación.

> Estudiantes, docentes, escritores, libreros, investigadores y editores adhieren a la original iniciativa. En las redes sociales, desde el fin de semana, algunos autores anticiparon qué ejemplar sacarán de su biblioteca. "Cientos de miles de brazos, libro alzado, en las calles, por la #UniversidadPublica #yovoy", sostuvo en X Claudia Piñeiro. "¿Qué libro llevan el martes a la marcha? Yo creo que voy con La conjura de los necios", anticipó el escritor Enzo Maqueira. El crítico cultural Daniel Molina anunció que llevaría Ficciones, obra maestra de Jorge Luis Borges. •

### "Puede que no estén a la altura de recibir a un presidente"

Como había anticipado LA NACION, el presidente Javier Milei presentará en la Feria del Libro su nuevo ensayo, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. De la teoría económica a la acción política (Planeta). Será en la pista central de la Rural, el 12 de mayo, en diálogo con el diputado José Luis Espert. Sin embargo, la organización del acto no está a cargo de la Fundación El Libro (FEL), sino de la Secretaría de la Presidencia, la editorial y las autoridades del predio. La mayor preocupación gira en torno a la seguridad. Sería la primera vez que un presidente en ejercicio se presenta en la Feria en calidad de autor.

Después de las declaraciones radiales de Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro, anteayer, a Radio Rivadavia, en las que consideró "paradójico" el hecho de que la máxima autoridad de "un gobierno que es indiferente con la cultura" quiera "presentar un libro en el evento cultural más importante del país", desde la Casa Rosada respondieron con dureza. "Han sido muy violentos y hasta casi agresivos en no querer adaptarse al nuevo contexto. Puede que no estén a la altura de recibir a un presidente", indicó a LA NACION uno de los funcionarios

más relevantes del Poder Ejecutivo.

En esta edición, el Gobierno desistió de montar un stand en la Feria. "Durante los últimos años se les reservaba un espacio privilegiado en el Pabellón Azul a los ministerios de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, pero este año el Gobierno decidió no estar porque 'no hay plata''', dijo Martínez el domingo. "Por ahora lo que sabemos es que va a ser el 12 de mayo, que lo organiza la Rural con Planeta, que arreglaron ellos el tema del espacio y que pusieron a un productor. No es un espacio que la Feria del Libro utilice, porque no está dentro de los pabellones, nunca usamos la pista central, pero Karina Milei y Presidencia querían que ahí se hiciera la presentación del libro de Milei. Se presenta dentro de la Feria del Libro, pero no está organizado por nosotros", resumió Martínez a este diario.

El acto del Presidente sería alrededor de las 19. Un rato antes, el mismo domingo, se estrenará el "Debate de la Feria", con el diputado Hernán Lombardi, la ensavista Beatriz Sarlo, el escritor Martín Kohan y el economista Lucas Llach, moderado por María O'Donnell; será a las 17.30, en la Sala Victoria Ocampo. •

La infancia en la posguerra es un territorio clave en la obra del español, que recibirá hoy de los reyes el máximo galardón de las letras

## Luis Mateo Díez. "Siempre fui un niño escritor"

Texto Laura Ventura

MADRID Il recuerdo vital más intenso → de su vida, confiesa, es un viaje ↓por el río Tigre tomando mate con sus parientes argentinos. Luis Mateo Díez (León, 1942), ganador del Premio Cervantes, recuerda un díadehace "milaños" cuando fue a encontrarse con unos primos que habían partido mucho tiempo antesa América. Tras su presentación en el Hay Festival Sevilla, donde revivió junto con José María Merino y Juan Pedro Aparicio la tradición del Filandón-celebración del relato popular-, Díez dialogó con LA NACION en su casa de Madrid. Hoy pronunciará su discurso de aceptación del galardón más prestigioso a las letras en nuestra lengua, un texto que tiene preparado más de un mes antes de esta fecha clave, 23 de abril, Día del Libro, cuando frente a los reyes de España y a autoridades a cadémicas repasará su trayectoria literaria vela que escuchó a Cervantes antes de leerlo, porque el Quijote se lo leyeron en la escuela.

Autor prolífico, abogado de formación, coordinó su tarea como empleado público con su pasión por la narrativa. Creó el mundo fantástico de Celama, un territorio del norte de España donde ha ambientado la mayoría de sus novelas, como la trilogía El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer. Allí habita lo que Mateo Diez denomina "lo extraño", un sitio donde "hay resplandores extraños del destino, de la muerte, de la liquidación de las culturas campesinas".

#### -¿Cómo fue su infancia?

-Fue la infancia de un niño de posguerra. Nací en un lejano valle del noroeste de España, muy hermoso. Conviví con un vecindario enormemente afectivo, de una gran intensidad en el mundo de los sentimientos. Vivía en un sitio muy protegido por mi familia. Mi padre había tenido un tipo de formación intelectual fuerte, había tenido cierto discipulaje de lo que fue la Institución Libre de Enseñanza a través de uno de sus parientes, don Adolfo González Posada, creador del Instituto de Reforma Social. Mi madre también era muy lectora.

-¿Cómo era esa posguerra?

-Esa es una edad muy ensimismada, de la inocencia. Siempre fui muy mal estudiante. Se me veían las maneras, siempre fui un niño escritor. Tenía una forma un poco exagerada y radical de temer a las cosas reales y de asimilar mucho las imaginarias y las fantásticas. En mi infancia vivía en un mundo de muchos amigos, de cinco hermanos. Tengo recuerdos hasta un poco contradictorios, porque mi padre era secretario del ayuntamiento, debajo de mi casa estaban el juzgado de paz y la celda de los transeúntes (presos de poca enjundia, no presos políticos). Las cosas no se contaban, había silencios culpables.

#### -En su obra es recurrente el tema de los niños que no regresan. ¿Parten de aquí, de este momento, esos miedos?

 Tengo un libro, Niños del desván, donde están esos niños de posguerra y los juegos prohibidos de esos

niños, con recuerdos de la guerra y libros secuestrados. Rilke decía de la infancia: "Patria perdida del hombre". Me ha interesado la figura del niño extraviado en su propia en el paraninfo de la Universidad de mente, un poco melancólico, un Alcalá de Henares. A propósito, re- cierto sentimiento un poco más turbio de la inocencia, pues tal vez literario, me habría empobrecido. yo fui un niño de esos.

#### -¿Qué libros había en la biblioteca de su casa?

 Clásicos latinos y del Siglo de Oro, pero también podías leer a Zorrilla. Lei cosas disparatadas, como El puñal del godo, o a Valle-Inclán. Había mucha poesía. Estaba casi completa la obra de García Lorca. No había obligaciones, mi padre no establecía disciplinas, pero la curiosidad por la lectura nos llegaba.

#### -Su padre, Florentino Agustín Díez, decía que había que ser "discreto, comedido y con sentido común".

-Mi padre era un intelectual que le había tocado vivir la España franquista y había sobrevivido como buenamente había podido, sin controversias ideológicas. El era, eso sí, deconvicciones religios as muy fuertes, y eso seguro matizó sus orientaciones políticas. Era un obseso de la administración. Eso da una convicción de que lo que hay que hacer es administrar bien lo que se tiene. -Fundó durante el franquismo una revista literaria, Claraboya,

 Eso fue una aventura juvenil. Sí, claro, luego se le ha dado una gran importancia. Creo que fue un síntoma un poco de inconformismo, furibundamente antifranquista, no con ideología muy clara, sino con un sentido vital lastrado por la desgracia de vivir en un país sin libertades, tan siniestro. En algún momento la revista estuvo parada, pero eran piruetas jóvenes.

un acto muy valiente.

#### -¿Qué tarea desempeñaba como funcionario público?

 Hice Derecho en Madrid, luego me trasladé a Oviedo. Esa experiencia de los años universitarios fue muy intensa. Yo había nacido en un ayuntamiento, estaba predestinado. Quería escribir y era lo que hacía, pero, con cierto sentido utilitario, pensaba que mi supervivencia como escritor no se adecuaba a la prensa ni a los medios. A mí me costaba más trabajo escribir un articulillo que me pedían como colaborador que escribir un cuento. Lo que pasa es que luego me vi metido en un mundo profesional muy importanteyencontrécompañeros extraordinarios.

#### -¡Quéchoquedemundoslaliteraturayla administración pública!

-Desde los ayuntamientos es desde donde se administra la realidad. Esas cosas te permiten un gran aprendizaje de la vida. Si yo hubiese sido un escritor de éxito solo en lo

#### -¿Cuál era específicamente su tarea como funcionario?

 Estuve primero en servicios generales del ayuntamiento, en el pro-

pio registro general. Me quisieron

orientar hacia Cultura, perotampoco me interesó. Me interesaba más otro tipo de actividades, Hacienda, el Secretariado General y también el gabinete del alcalde. A mí se me ocurrió que se podía crear un gabinete técnico, y llegué a dirigir una buena biblioteca de temática local. -¿Cómoerasurutina de escritor? -Fui siempre escritor persistente, desde niño, pero tampoco indolente. Hacía un tipo de escritura muy intensa los fines de semana. Sobre todoen una etapa en la que a mi mujer, Margarita, le pareció oportuno conseguir un chalecito en Cercedillay nos íbamos allí. De allí no salía, estaba día y noche. Yo creo que he tenido una razonable capacidad paraalimentary realimentar las obsesiones que provienen de la creación artística. No soy alguien que está apuntando todo lo que se le ocurre. Si estoy durmiendo y me despierto porque se me ha ocurrido la solución a una novela, no me levanto a

#### -¿Qué libros o autores lo han marcado a fuego?

escribirla. Hay que cultivar la obse-

sión, y hay que medir la obsesión.

 Siempremegustó mucho el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, y desde luego la gran novela, de todas, para mí, como un gran referente, es El sueño de los héroes, de Adolfo Bioy Casares. Desde que la leí se me despertó una gran fascinación por Bioy. La habré leído 20 veces. Tiene algo de la esencia de ser misteriosamente argentino. Junto con La muerte de Iván Illich, de León Tolstoi, me han marcado. Roberto Arlt también fue uno de mis grandes descubrimientos, tanto sus novelas como sus textos periodísticos. -¿Cómo explica sus mundos extraños? ¿Estamos en el terreno

-Mis mundos imaginarios no son literatura fantástica, que es un género en sí, y me gusta. Lo que impregna tal vez más el tipo de literatura que hago es aquella idea de Borges de que la auténtica condición del arte es la irrealidad.

de lo fantástico?



26 SEGURIDAD LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

RECOMPENSA

#### \$5 millones por el peluquero asesino

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció \$5 millones de recompensa para quien aporte datos que permitan la captura de Luis Abel Guzmán, el colorista que, a sangre fria, asesinó de un tiro en la cabeza a su compañero Germán Medina en la peluquería Verdini, de Recoleta. El homicidio ocurrió el 20 de marzo en el local situado en Beruti 3100. La información se puede aportar llamando al 134 o por mail, a denuncias@minseg.gob.ar.

## Piden la prisión preventiva de la empleada doméstica por el crimen del ingeniero de Pilar

HOMICIDIO EN EL COUNTRY. Para la fiscalía, Rosalía Paniagua fue la única autora del asesinato de Roberto Wolfenson Band, a quien habría ahorcado porque la había acusado de robarle



Rosalía Soledad Paniagua, el día del crimen del country, en la estación Derqui del ferrocarril San Martín

ARCHIVO

#### José María Costa LA NACION

A un mes de su detención y a dos meses del crimen, un fiscal pidió la prisión preventiva de Rosalía Soledad Paniagua, la empleada doméstica acusada del homicidio de Roberto Eduardo Wolfenson Band, el ingeniero estrangulado en su casa

del country La Delfina, de Pilar.

La mujer hacía una suplencia como empleada doméstica en la casa de la víctima y el 22 de febrero pasado, día del crimen, se retiró de la "portería 2" a las 13.53. Cuando salió del country no se le revisó la mochila, en la que llevaba el teléfono celular de la víctima. Ese hecho fue clave para vincularla con el asesinato.

Para el fiscal de Pilar Germán Camafreita, Paniagua fue la autora material del homicidio y actuó en soledad. Los investigadores del caso creen que habría cometido el atribuyera una serie de robos de tipo "hormiga" en su casa y le advirtiera que lo daría a conocer en el barrio privado, lo que le cerraría las puertas para volver a trabajar allí. Presumen que la mujer atacó a Wolfenson Band, le dio un golpe en la cabeza con un objeto pesado y que luego se le habría subido encima para inmovilizarlo y lo habría

ahorcado con una soga o un cable.

En su dictamen de 66 páginas, Camafreita pidió al juez degarantías Nicolás Ceballos que "tenga a bien convertir en prisión preventiva la actual detención de Rosalía Soledad Paniagua en orden al delito de robo calificado por el uso de arma utilizada en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causae".

Camafreita justificó el pedido sobre la base de las pruebas recolectadas y las declaraciones testimoniales de la pareja de la víctima -Graciela Orlandi-, sus hijos, vecinos del country y oficiales y peritos que participaron de la investigación.

"Estamos de acuerdo con la decisión. Más teniendo en cuenta cómo habrían ocurrido los hechos, que demostrarían que Paniagua actuó sola", dijeron desde el entorno de la familia de la víctima a LA NACION.

Luego explicaron que en las últimas semanas se avanzó en la recrimen luego de que la víctima le construcción del crimen y que ahora se esperan los análisis de ADN sobre cuatro cabellos hallados en la habitación donde el ingeniero fue encontrado muerto.

"Por el lugary la mecánica, se cree que fue solo una persona la que cometió el crimen. Lo primero que habría hecho es darle un golpe con un objeto contundente no puntiagudo -por ejemplo, un cenicero-del lado

derecho de la cabeza; eso hizo que cayera al piso y quedara aturdido", explicaron fuentes de la querella.

Agregaron que, al caer, Wolfenson Band "quedó con la cabeza debajo del radiador, lo que se puede confirmar porque las manchas de sangre encontradas en la escena estaban en la parte de abajo, no arriba ni sobre el artefacto de calefacción".

Según la reconstrucción, "con la víctima semiconsciente", la empleada doméstica "tomó una soga, se la pasó por el cuello, le apoyó una rodilla e hizo presión para asfixiarlo". Agregaron: "Paniagua es una mujer que pesa unos 60 kilos, así que podía ejercer la presión suficiente".

Sobreelmóvildelcrimen, las fuentes consultadas explicaron: "Puede ser que el ingeniero se hubiera dado cuenta de un 'robo hormiga' por parte de Paniagua y la hubiese confrontado el último día que iba a trabajar en la casa. Ante esta situación, puede ser que ella se haya alterado y tomara la decisión de matarlo".

#### Qué dijo ella

Tras su detención, cuando amplió su declaración indagatoria, Paniagua afirmó que el jueves 22 de febrero, cuando llegó a la casa del lote 498 de La Delfina, se topó con un hombre de 1,80 de altura que vestía chomba negra y que, de forma intimidatoria, le dijo

quetendría que hacertodo lo que le pidiera. Ella, según dijo, pensó que era el hijo del ingeniero y que tendría unos 40 años. "No vi la marca [de la ropa], no vi tatuajes, anillos ni reloj", agregó.

"Estaba limpiando el baño donde dormían el señory su mujer. Cuando salí a buscar un trapo para limpiar la ventana me asomé; en la puerta vi que se dieron un beso, ahí en la puerta para salir. Ellos no me vieron, yo los vi besándose. Después me fui para atrás, seguí en el baño, me quedé en shock", sostuvo Paniagua. Afirmó que "hablaban bajito" y que no podía escuchar lo que decían.

Contó que la "mató la curiosidad" eintentó grabar un beso entre el ingeniero y la visita para mostrarle la filmación a la "señora Graciela".

"Me metí en el escritorio del señor para grabar con mi celular [por] si se besaban. Intenté dos veces, se me cayó dos veces y dije: 'Me dejo de joder''', sostuvo en su indagatoria.

Afirmó que en un momento el "muchacho" bajóy el "señor" se quedó en el escritorio solo: "Estuvo un tiempito hablando por teléfono, en otro idioma; portugués, creo. Tosía y me dijo: 'Soledad, esto no le cuentes a nadie, lo que vos ves hoy".

Después, siempre según la declaración de la imputada, el "muchacho" subió a la planta alta y ella escuchó que le espetó al ingeniero: "Me dijiste que ibas a dejar a la señora". Y Wolfenson Band, según Paniagua, respondió: "Ya te dije que no".

"El muchacho, desde que llegué, usaba guantes blancos de látex, los típicos de peluquería", recordó la sospechosa en su declaración.

Después, según agregaron fuentes que tuvieron acceso a la causa, Wolfenson Band le pagó el día de trabajo. Eran las 12.30. Ella siguió con el trabajo de limpieza hasta las 13.15. "Me cambié y salí. En el pasillito, entrando a la cocina, escuché que me dijeron: 'Eh, che', me di vuelta y me dieron un golpe en la cara, en la nariz. Me cai. Salía sangre, no tanta, pero quedó en el piso. Me desmayé, quedé inconsciente, ahí tirada, entre el lavadero y la cocina. Manché el piso con sangre, me quedé un segundo ahí dormida. Cuando me desperté tenía cinta gruesa transparente en la boca y atadas las manos y los tobillos. Estaba acostada en el piso, atada. Cuando me desperté escuché al señor Roberto decir: 'Basta, Félix: basta, Félix', como tres o cuatro veces", aseguró la sospechosa.

Paniagua dijo que escuchó ruidos de golpes. Después, agregó, el "muchacho" bajó y la agarró de la nuca. "Sentate, puta de mierda, paraguaya de mierda", le dijo el tal Félix y le limpió la nariz. La sospechosa agregó: "Me dijo: 'Vos no me conocés a mí, yo a vos sí. No le cuentes a nadie. Yo sé que tenés familia, [un] bebé, por eso no te voy a matar, los chicos no tienen la culpa. Te tocó estar en el lugar equivocado".

Dijo que el tal Félix estaba furioso. "Me preguntaba: '¿Cuánta plata querés para quedarte callada?' No le acepté la plata, aunque la necesitaba. La mochila estaba ahí tirada; él trajo un montón de cosas, me puso en la mochila el celular del señor. Me dijo: 'Paraguaya de mierda, llevate esto': el celular Motorola color celeste oscuro, el parlante rojo que estaba en mi casa en el allanamiento, una cosita así plateada con una velera [el candelabro judío de siete brazos], una bolsita, chucherías, una pulsera con caracoles, supongo que de la señora, y unos auriculares. Me dijo: 'Ahora te vas a ir, sin plata, pero esto es una fortuna' [...] 'Descartate del teléfono, yo sé dónde vivís, tenés chicos, se mueren. No hables a la policía. No hables con nadie".

La "cosita plateada con una velera" era una menorá, el candelabro que es uno de los principales símbolos del judaísmo. Paniagua la vendió en una chatarrería de San Martín, que fue ubicada por los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar de la policía bonaerense.

"Los compradores del candelabro reconocieron que se lo habían adquirido a una mujer, aunque aclararon que lo habían revendido a una fundidora", afirmaron las fuentes consultadas.

Los investigadores le creyeron poco a Paniagua, casi nada. Por eso ahora el fiscal solicitó la prisión preventiva, por el peso de la prueba científica y tecnológica incorporada en el expediente. Además, consultados por LA NACION sobre la existencia del tal Félix, las fuentes dijeron: "No hay nadie en el barrio que coincida con el nombre y la descripción que hizo Paniagua en su indagatoria". •

# Tres homicidios en solo 24 horas rompieron la tendencia a la baja en la cifra de crímenes en Rosario

VIOLENCIA NARCO. Los asesinatos se inscriben en la trama de ajustes de cuentas entre bandas rivales en la ciudad; la semana pasada hubo más casos

Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.—Tres homicidios en apenas 24 horas se produjeron durante el fin de semana en esta ciudad, en la que, en el primer trimestre del año, hubo una baja importante de asesinatos, ya que se pasó de 80 en ese lapso del año pasado a 36 en este.

Aunque las estadísticas son alentadoras para el gobierno provincial, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, prefirió en este caso el bajo perfil. El sábado dijo que "hay que esperar dos años para ver los resultados", para evitar quedarse con las tendencias a cor-

to plazo, que se rompen como el fin de semana, a pesar de que todavía hay cuatro zonas con patrullajes de fuerzas federales desde la segunda semana de marzo.

Anteayer la violencia y la muerte volvieron a golpear. El último homicidio se produjo en el barrio Vía Honda, uno de los más precarios de Rosario, donde un hombre fue acribillado en una vivienda de los pasillos de la villa. Ocurrió en una casa en Cagancha al 3800.

La policía secuestró once vainas en distintos ambientes de la vivienda precaria. Se sospecha que esta persona, que aún no fue identificada, trató de esconderse y fue perseguida hasta dentro de su propia casa. Terminó muerta en el baño.

En esa zona, durante la mañana, apareció el cadáver de un hombre de nacionalidad paraguaya asesinado a golpes. El cadáver de Juan Carlos Espinoza Zárate, de 49 años, tenía el rostro destrozado.

El homicidio ocurrió en un pasillo en Felipe Moré y Cisneros. Los efectivos policiales que concurrieron al lugar encontraron un martillo con rastros de sangre. Suponen que se trataría del arma homicida. Los vecinos avisaron al 911 al ver una persona tirada en el suelo rodeada de un charco de sangre.

El primer homicidio se registró

en el barrio La Granada, dominado históricamente por la banda de Los Monos. El asesinato se produjo durante la mañana del domingo en España y pasaje 507, en el sur de Rosario.

La víctima, Juan Manuel Reynoso, de 33 años, fue atacada a balazos en el cráneo por un hombre que se movía en una bicicleta, según aportaron los testigos, que se sorprendieron con la escena, ya que al homicida le costó huir de la escena del crimen porque se le salía la cadena de la bicicleta.

#### Freno de una tendencia

Estos tres asesinatos encienden las alarmas después de un trimestre en el que se hizo evidente una pronunciada baja de homicidios, a pesar de que los cuatro crímenes de trabajadores elegidos al azar, que se produjeron en Rosario generaron pánico y terror en la población, que paralizó la ciudad.

Este cambio en la tendencia reciente se evidenció la semana pasada con una serie de asesinatos en la zona norte de Rosario, en el barrio Casiano Casas. Los vecinos salieron a realizar piquetes y a protestar el viernes. Denunciaron que en ese sector de la ciudad hay una guerra entre narcos por el control de los búnkeres. Ese día murió Claudio T., un hombre de 28 años que –según los vecinos–nada tenía que ver con la trama de drogas. Le dispararon desde un auto blanco.

En ese lugar, el miércoles pasado, asesinaron a dos personas de ocho tiros. Los atacantes fueron dos encapuchados que dispararon desde una moto. El doble asesinato se produjo a pocos metros de la puerta de un búnker muy conocido en la zona que está ubicado en Cavia y Ghiraldo.

Esa zona estuvo dominada por la familia de Emanuel Sandoval, el joven que confesó haber disparado en 2013 contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti. En 2019, este joven fue asesinado en un ataque comando cuando cumplía prisión domiciliaria en una mansión de la zona norte que había puesto en alquiler un juez de Rosario. Tras la muerte de Ema Pimpi, el poder de su familia comenzó a esfumarse y comenzaron a aparecer en el barrio otros competidores, que son los que hoy se están enfrentando. •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

Τ,

BACCANELLI, Romano, falleció el 21-4-2024. - Tus hijos Licia, Matteo y Pía, Lorenzo y Verónica junto con tus nietos Marco, Ale, Mati, Esteban, Barbi, Vale y Fede te despedimos con mucho amor y acompañamos a Lucía en este dificil momento.



CACERES, Rubén Darío, CR (R), q.e.p.d., falleció el 21-4-2024. - La Promoción 89 CMN ruega una oración en su memoria.



DEFFERRARI, Martín. - Irene Delbosco, su mamá, junto a sus hijos María, Ignacio, Inés y Milagros despiden con mucho cariño a su querido hijo y hermano Martín Defferrari.



DEFFERRARI, Martín. - Sus tios Mónica, María Elena, Héctor, Inés y Horacio despiden con mucha tristeza al queridisimo Martín y piden oraciones por él y su familia.



DEFFERRARI, Martín, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del San Isidro Club despiden al queridísimo Enano, ex jugador y motor de LBDB, acompañando a su familia, amigos y a toda la camada 78 en este triste momento.



DEFFERRARI, Martín, q.e.p.d. - Sus amigos Fede y Flor Podetti lo despiden con mucho cariño y lo recordarán con la alegría y bondad que irradiaba.



DI SI, Carmen, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Arenales 970 acompaña su familia en estos tristes momentos. +

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d., falleció el 22-4-2024. -Papá te fuiste en paz a los 92 años luego de una vida vivida a pleno. Te despiden tus hijos Maria Elina y Alfredo Lichter, Maria José y Pierre Augustoni y Manuel y Valeria Beruto. Tus nietos Toia y Santi, Juan, Marcos y Caro, Ignacio, Josefina, Delfina, Clara e Hilario y tu bisnieto Lucio. Sus restos serán despedidos hoy, a las 12.30, en el cementerio Jardín de Paz. LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Silvia Ravetto y Miguel Beruto despiden con mucha tristeza a su consuegro y amigo Pepe. Acompañamos a la familia Eliçabe con un gran abrazo.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Ricardo Juan Eliçabe, Ana y Vicente, junto con Alicia participan con mucha tristeza su partida y ruegan una oración en su memoria.



ELIÇABE, José. - Sus amigos Jorge Astoul, Luis Bameule, Ernesto Baldassare, Carlos Briones, Ernesto Claramunt, Daniel Charles, Martín Charles, Alec Daly, Jorge Ferioli y Javier Vazquez Iglesias acompañan a Manuel y familia en este triste momento.

ELIÇABE, José Manuel. - El Club de Automóviles Sport de la Argentina despide con profundo dolor a su querido amigo y socio José Manuel Pepe Eliçabe. Acompaña a Manuel y su familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

†

ELIÇABE, José Manuel (Pepe). - La familia Pozzoli, Damián, María, Valentina, Agustín, Luciano, Francesca y Marco despiden al gran Pepe y acompañan a Manuel, Valeria y toda la familia Eliçabe en este triste momento. ELIÇABE, José Manuel. - Lamentamos mucho la partida y acompañamos a la familia en este dificil momento. Familia van Lierde.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Juan Dellepiane y familia despiden con mucha tristeza a su gran amigo Don Pepe. Acompañamos en este dificil momento a toda la familia Eliçabe.



ELIÇABE, José Manuel (Pepe). - Juan, Ramiro y Francisco Bartolomé acompañan a Manuel y a toda la familia en este triste momento y lo despiden con el recuerdo de la gran persona que fue.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Grupo Ilhsa SA participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento.



eliçabe, José Manuel, q.e.p.d. - Eduardo y Eugenia Grüneisen (as.), sus hijos Edu y Greta, Ale y Juliana, Maggie y Andrés despiden a José Manuel con mucho cariño y acompañan a Maria Elina y Alfredo, Maria José y Pedro, Manuel y Valeria y a sus familias en este triste momento.



eliçabe, José Manuel, q.e.p.d. - Ricardo Grüneisen, Valeria Kalledey de Grüneisen (as.), sus hijos Ricky y Sofi, Maria y Matias y Felipe y Georgi y sus nietos acompañan con gran cariño a Maria Elina, Maria José, Manuel y sus familias en la partida de José Manuel, y rezan por su muy querida memoria.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Margarita Tonconogy, Gastón Zilbergleijt y familia lamentan su fallecimiento, acompañan a Manuel, Valeria y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria. †

eliçable, José Manuel, q.e.p.d. - El directorio y personal de Isaura S.A. participan con pesar el fallecimiento de su presidente y ruegan una oración en su memoria.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - El directorio y personal de Atlas de la Patagonia S.A. participan con pesar el fallecimiento de su presidente y ruegan una oración en su memoria.



ELIÇABE, José Manuel (Pepe), q.e.p.d. - La comisión directiva y socios del Club Automóviles Clásicos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.



ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Querido Pepe, fuiste el mayor benefactor del automovilismo deportivo argentino, pero además fuiste una gran persona. Querido como pocos y amigo de los buenos. Afectuoso, amable, gentil, leal, un tipazo en todo sentido. Gracias por todo lo que nos diste y poder compartir tu amistad. Dejas un vacio muy grande y dificil de reemplazar. Siempre te recordaremos. Un abrazo enorme a tu amada familia Elicabe. Marcelo Arguelles y familia.

GABARDÓS de SILVA, Liliana. - Su marido Héctor E. Silva, sus hijas Carolina, Mariana y Julieta, yernos, nietos y familia despiden a Lili con mucho amor.



GABARDOS de SILVA, Liliana E., 21-4-2024. - Descansa en paz. Familia Cachaza.

GARCIA VILLAMIL, Ignacio.
- Paulo Barberis y Federico
Ares participan su fallecimiento.

† GRASSI PEÑA de JACA OTAÑO, María Raquel,

Q.e.p.d. - María Raquel, Ana di Carlo, Guille y Andrea, Flor, Bauti y Juanito acompañan con cariño a Paddy, María y Mateo, Joaquín y Francisca, Nico, Ale, Maggie y familia y ruegan una oración en su memoria.



INSUSSARRY, María. - Consorcio de Propietarios Talcahuano 716 despide a la Sra. María Mabel y acompaña a su familia en este triste momento.

IUDKEVICH, Liliana Sánchez de. - El directorio, personal médico, de enfermería y administrativo de Grupo Pediátrico S.A acompañan a Enrique y familia en este doloroso momento.



NAVARRO, Elena, q.e.p.d., 20-4-2024. - Carlos Firpo, Inés Muzzio y sus hijas Lola, Tania y Eloisa la despiden con inmenso amor. Elen, Raque, Raquelita vas a estar siempre en nuestros corazones.



NAVARRO, Elena, q.e.p.d., 20-4-2024. - Carlos Alberto Firpo, Nora Firpo y sus hijos Mariana, Carlos y Pablo lamentan el fallecimiento de Elen y acompañan a Sari e Ine en este triste momento.

NAVARRO de RODRÍGUEZ ROSSELLI, Elena. - Sus hijos Germán y Sara Inés y Guillermo Muzzio; sus nietos Sebastián, Inés, Florencia, Gonzalo y Lucas, sus nietos políticos y sus 8 bisnietos la despiden con todo cariño y agradecen haber podido disfrutarla tantos años.



OLIVETO, Jorge Rosario, 25-9-41 - 21-4-2024. - Sus amigas de la infancia Diana R. de Tienda y Dora Tienda, hijos y nietos acompañan en este triste momento a su querido amigo. †

OLIVETO, Jorge Rosario, 21-4-2024. - Tienda León despide con mucha tristeza a un gran compañero. Acompaña a su familia y amigos en este triste momento.



QUAGLIA, Leonor, falleció el 21 de abril de 2024. - Se ruega una oración en su memoria. Jorge A. Campolongo Alvarez.

RAGGIO, Juan Carlos. - Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Raggio, padre de Sebastián, presidente de la Asociación de Padres Escuela San Andrés. Acompañamos en su dolor a su familia. La comisión directiva de APESA.



RYAN, Patricio Luis, q.e.p.d., 2-3-37; 22-4-2024. - Falleció en brazos de su esposa Margarita Casalnuovo y de sus hijos Carolina y Nicolás, junto con el amor de sus hijos políticos y nietos quienes piden una oración en su memoria.



SILVA, Liliana G. de, falleció el 20-4-2024. - Roberto y Cecilia Derosa y familia despiden con tristeza a Lili y acompañan con cariño a hijas y nietos.

TARAVILSE, José Luis, q.e.p.d., 21-4-2024. - Comviva Technologies SA despide con mucha tristeza a una gran persona y compañero de trabajo. Acompañamos con cariño a su esposa Mónica y a su hija Lucrecia.



VIZOSO POSSE, Jorge Manuel, My., q.e.p.d., falleció el 22-4-2024. - La Promoción 105 - CMN ruega una oración en memoria de su amigo.

#### Recordatorios

X

BECHER, Silvio, Dr., Z.L. - A un año de tu partida, te recuerda con amor Guillermina.

www.lanacion.com.ar/funebres

## Asesinaron a golpes a la salida de un boliche al primo del defensor de Independiente Julio Buffarini

CÓRDOBA. Jesús Buffarini, de 23 años, murió por las patadas que le dieron durante una riña en General Cabrera; hay un detenido y dos personas prófugas

Jesús Buffarini, primo del defensor Julio Buffarini, ex-Boca, San Lorenzo y Talleres, y actualmente en Independiente, murió asesinado a golpes a la salida de un boliche. El caso conmocionó a la localidad de General Cabrera, en el sur de Córdoba, donde la policía detuvo a uno de los tres implicados en la pelea letal. Aún se investigan las circunstancias que derivaron en la muerte del joven, que tenía 23 años y jugaba en Recreativo Unión de Olaeta, de la Liga Regional de Río Cuarto.

El hecho ocurrió anteayer a las 6 en la puerta de un club bailable ubicado en bulevar Fangio y Colón, en la localidad situada a unos 170 kilómetros de la capital provincial. Allí hubo una riña entre Jesús Buffarini ytres personas. Mario, su padre, dijo a la prensa que a su hijo lo patearonen la cabeza cuando estaba en el piso y le "quebraron la cervical".

Tras la paliza recibida, Jesús fue asistido por un par de amigos, que dieron aviso a los servicios médicos. Con graves heridas en el tórax y, sobre todo, en la cabeza, fue trasladado al hospital de General Cabrera, adonde llegó sin signos vitales. Los médicos certificaron el deceso poco pechosos ya habrían sido identificadespués, según se informó.

Al confirmarse la muerte de Buffarini, la policía y la Justicia iniciaron la búsqueda de los implicados.



Jesús Buffarini tenía 23 años

INSTAGRAM

En menos de 24 horas, los agentes policiales detuvieron a Federico Cabrillano, de 23 años, quien se presentó espontáneamente y quedó alojado en la alcaidía de La Carlota. Quedó imputado por "homicidio preterintencional", como se tipifica la acción en la que una persona agrede, golpea y causa la muerte de otra, pero sin la voluntad de querer obtener ese resultado. Los otros sosdos y siguen siendo buscados.

Por el momento, la Justicia investiga cuáles fueron las circunstancias de la golpiza. Se constató que

Buffarini y sus tres antagonistas estuvieron dentro del boliche, aunque la riña se produjo en el bulevar Fangio, según informó el comisario inspector Guillermo Tapia, jefe de la Departamental Juárez Celman.

El hecho causó una fuerte conmoción en General Cabrera, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes. "Justicia para Jesús Buffarini. Salió a divertirse y lo mataron unos salvajes, en patota, como los cobardes que son. Justicia por los padres, hermanos, familiares y amigos. Perpetua para los asesinos", escribió Julio Buffarini en su cuenta de Instagram.

### Siete policías detenidos por robar mercadería

SANTA FE. Se llevaron miles de paquetes y latas que cayeron de un camión que volcó en la ruta 11

José Enrique Bordón

PARA LA NACION

SANTA FE. – Siete policías provinciales fueron detenidos, acusados de robar mercadería de un camión que había volcado en la ruta nacional 11, casi enfrente del predio que ocupa la III Brigada Aérea, en el acceso sur de Reconquista. En el lote, que cargaron en las cajas de dos camionetas policiales, había miles de latas y paquetes de arroz y de atún.

Según datos aportados por los investigadores, las primeras imágenes que se viralizaron resaltan un siniestro vial que involucró a dos camiones, uno que transportaba cereales y el otro, productos alimentarios. Y las mismas filmaciones reflejan que, tras las actuaciones de rigor, los efectivos cargaron en dos camionetas policiales parte de la mercadería que se había desparramado en la ruta.

El incidente vial se produjo la madrugada del miércoles pasado. El viernes fueron detenidos los policías. El fiscal Nicolás Maglier, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Reconquista, consideró acreditadas tanto la calificación penal como la probabilidad de autoría por res penalmente responsables parte de uno de los imputados y del delito de hurto doblemente precisó que "en un allanamiento calificado por ser en ocasión de realizado en el domicilio del uni- un infortunio o del damnificado, latas sustraídas el miércoles", y mercadería transportada. •

remarcó que "el accionar ilícito fue registrado por cámaras de seguridad y en los videos se puede identificar con claridad al hombre investigado".

La resolución indicó que "el juez contempló que la pena en expectativa es de ejecución efectiva y que los riesgos procesales estaban latentes". Al respecto, señaló que "sobre todo se tuvo en cuenta el peligro de entorpecimiento probatorio, ya que resta individualizar a otros coautores del hecho delictivo", y aseguró: "Estamos trabajando para ubicarlos".

El policía que ya está imputado es Hernán Nahuel Peressón, de 36 años, domiciliado en el Barrio Las Lilas, de Reconquista, donde se secuestró el cargamento de mercadería robado.

Según los informes a los que tuvo acceso LA NACION, luego fueron aprehendidos el oficial Emanuel Magneago; el oficial José Ramírez, y los suboficiales Alexis Zambiaso, Iván Lobos, Paula Vázquez y Florencia Acosta. Las dos mujeres cumplirán arresto domiciliario porque tienen personas bajo su cuidado.

Todos figuran como coautoformado se encontraron 3008 hurto calamitoso y por ser sobre





Descubrí nuevos juegos todos los días. Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

conocimiento. En este siglo caracterizado por los avances científicos y tecnológicos, el futuro de cada nación estará determinado por la calidad y la extensión de su sistema educativo; es indispensable asumir esta realidad

# Si no fortalecemos la educación, aumentará la pobreza

Alieto Aldo Guadagni

-PARA LA NACION-

os podemos interrogar sobre cuál será nuestro futuro y cómo estaremos ubicados en el año 2050 en el concierto internacional de las naciones. Esta pregunta fue contestada en general, hace unos años, en un estudio de una universidad en Alemania que sostenía lo siguiente: "Si usted quiere saber dónde estará ubicado su país a mediados de este siglo, no se pregunte si tiene minería, petróleo, gas, tierra arable, recursos forestales o marítimos, simplemente averigüe cuánto saben al día de hoy sus adolescentes de 15 años de edad". En este siglo XXI, caracterizado por los grandes avances científicos y tecnológicos, el futuro de cada nación estará determinado por la fortaleza de su sistema educativo en cuanto a su extensión y calidad.

Es útil prestar atención a cuál es el actual nivel educativo de nuestros adolescentes. Comencemos por conocer cuántos de nuestros adolescentes terminan hoy la escuela secundaria a la edad correspondiente. En nuestro país, a la edad correspondiente se gradúan en el nivel secundario escolar menos de la mitad.

La información correspondiente a la graduación universitaria en nuestro país, comparada con nuestros vecinos (Chile y Brasil), es un tema de la mayor importancia cuando se considera el ritmo de acumulación de capital humano altamente calificado en estos países, porque el progreso económico de una nación ya depende crucialmente del nivel educativo de su población. La graduación universitaria es un factor de la mayor importancia sobre todo por el acelerado avance en los conocimientos científicos y tecnológicos. La realidad indica que tenemos, en proporción a la población, muchos más estudiantes universitarios que nuestros dos países vecinos. Pero la graduación universitaria es muy baja en nuestro país, ya que apenas llega a un poco más de la mitad de la graduación de nuestros vecinos. La explicación de esta aparente contradicción radica en la escasa cantidad de graduados en proporción a la cantidad de ingresantes que nos caracteriza.

Nuestros vecinos gradúan alrededor del doble de alumnos ingresantes que nosotros. No es fácil explicar estas aparentes inconsistencias. No obstante, es importante prestar atención a que los sistemas de ingreso a la universidad en nuestro país son totalmente diferentes a los de nuestros vecinos. Tenemos ingreso

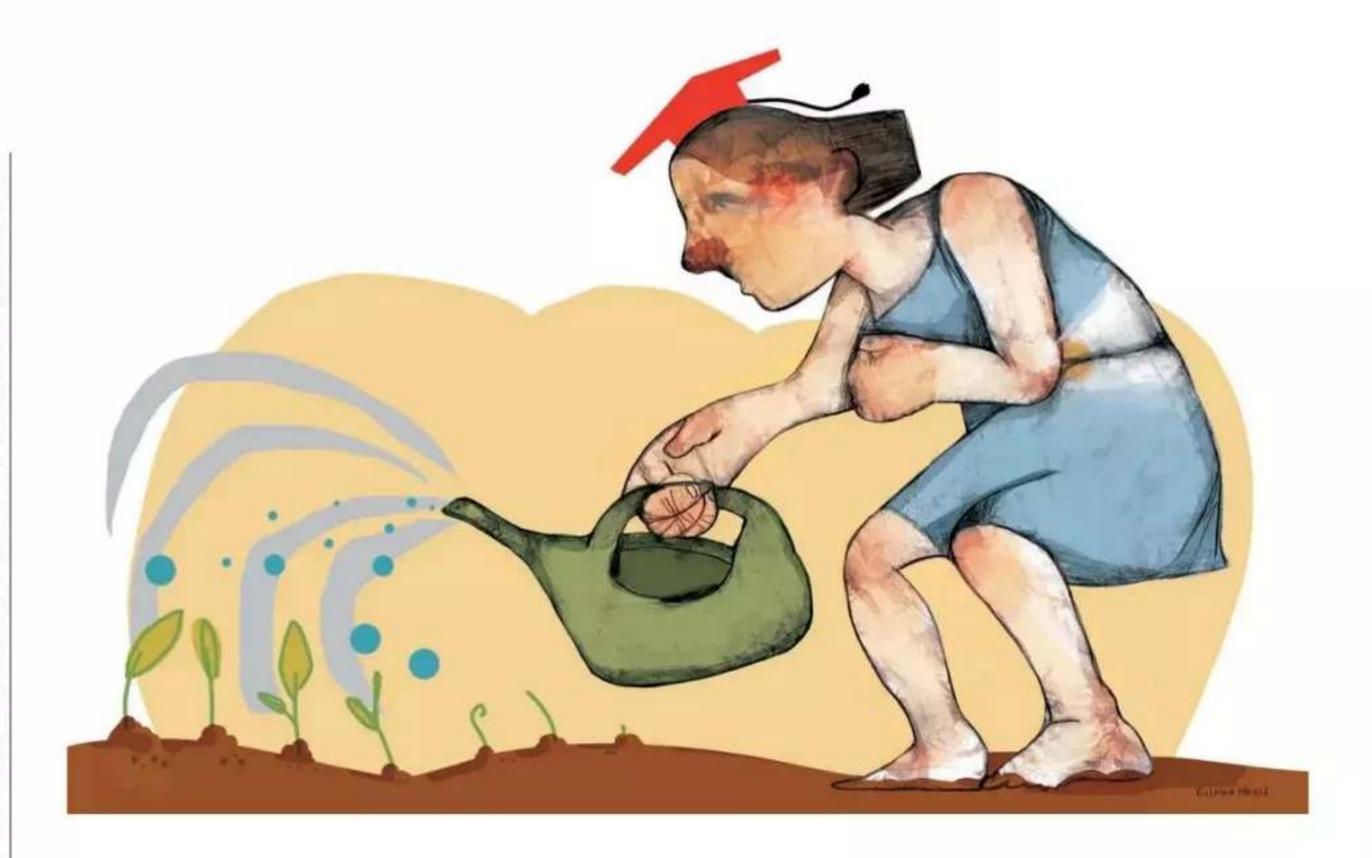

irrestricto determinado por ley (pocos países en el mundo comparten este régimen). Pero al mismo tiempo tenemos muy pocos graduados. Por su parte, nuestros vecinos tienen exámenes generales de graduación secundaria (el ENEM en Brasil y la PAES en Chile). La graduación universitaria se fortalece cuando ingresan los estudiantes secundarios bien preparados, especialmente en el último año del secundario. Esta preparación naturalmente tiende a reflejarse en una mayor graduación final. Por el contrario, nuestros estudiantes secundarios no tienen incentivos para mejorar su nivel educativo.

Si continuamos con esta escasa graduación universitaria, no será fácil nuestro futuro desarrollo económico y social. En este siglo no se crece gracias a los recursos naturales, sino a la acumulación de capital humano altamente calificado. Es indispensable asumir y enfrentar esta realidad, para lo cual deberemos asegurar en los próximos años la universalización de una escuela secundaria de calidad para todos. ¿Es posible esto? Claro que sí, pero exige una firme voluntad política y un claro apoyo de la opinión pública. Lo que está en juego es el futuro de nuestros adolescentes de hoy, por eso vale la pena el esfuerzo.

Nos debe preocupar el creciente rezago evidenciado en las pruebas internacionales, en las que hemos visto cómo países que hasta hace Para convertirnos en sujetos realizados en una comunidad realizada en plenitud, el capítulo educativo debe ser encaminado sin demora hacia nuevos destinos

algún tiempo nos reconocían como vanguardia educativa en la región hoy nos superan claramente. Nos debe preocupar cómo hemos llegado a prescindir de una herramienta clave para construir un futuro para todos los argentinos. La educación nos debe importar primordialmente a todos, ya que su situación actual conspira contra la posibilidad de desarrollarnos en forma integral. Para convertirnos en sujetos realizados en una comunidad realizada en plenitud, el capítulo educativo debe ser encaminado sin demora hacia nuevos destinos.

El acelerado avance tecnológico crea vínculos hasta ahora inexistentes entre todos los pueblos del planeta y a la vez nos somete al riesgo de que dichos desarrollos terminen ahondando, en el frente interno, la división entre quienes pueden aprovechar los cambios para afianzar su situación cultural, social, económica y política, y aquellos que no tienen acceso a estos. A medida que progresa el siglo la educación aparece como una de las preocupaciones esenciales que se debe plantear el mundo acerca de su propio futuro.

Combatir la pobreza, alcanzar un desarrollo sostenible, permitir que los avances tecnológicos se difundan por todas las sociedades son tareas que una población no educada no podrá asumir. Es evidente la gran importancia que tiene el nivel de conocimientos de la población en el progreso económico, por esta razón es preocupante reconocer que la escuela argentina ha dejado de ser la escuela modelo a ser imitada, como lo había sido por muchas décadas en América Latina desde fines del siglo XIX.

Está aumentando aceleradamente la demanda de trabajadores con mayor preparación educativa. Esto significa que la educación es hoy un factor clave para el crecimiento del empleo y de la calidad de vida futura de las sociedades. El nivel educativo terciario se está transformando en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal. Las evidencias confirman este hecho, el Indec informa repetidamente que el desempleo afecta principalmente a quienes no accedieron a la graduación universitaria, ya que estos

graduados son los menos afectados por el desempleo.

Además de aportar al desarrollo y al crecimiento del hombre, la educación cumple el papel crucial para la sociedad de contribuir en forma decisiva a la reducción de la pobreza. Definitivamente, la educación es la condición necesaria, pero, seamos claros, no suficiente, para acabar con la pobreza y la exclusión social. Además, sin una buena e inclusiva educación, es difícil preservar la seguridad ciudadana, ya que existe una evidente correlación entre deserción escolary delincuencia prematura juvenil. Cuando la ley 1420 hizo obligatoria la escuela primaria en 1884, se fortaleció considerablemente la escolarización; ahora en este siglo se hizo obligatorio el nivel secundario, pero aún son escasos los resultados.

Es ya la hora del crecimiento económico inclusivo que reduce la pobreza, garantiza la equidad entre generaciones y asegura las libertades económicas. Sin educación para todos, todo esto será una ilusión. Pero no solamente es importante la educación como un factor fundamental desde el punto de vista económico y social, ya que como decía Gilbert K. Chesterton: "La educación es el alma de una sociedad que se transmite de una generación a otra". •

Academia Nacional de Educación -Universidad de Belgrano

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Intendentes bonaerenses: otro round para eternizarse

Se está pergeñando una escandalosa maniobra para volver a modificar la ley provincial que solo admite una reelección consecutiva de los jefes comunales

a intención del gobierno de Axel Kicillof de volver a modificar la ley que pone topes a la reelección de los intendentes reaviva peligrosamente el nefasto hábito de intentar garantizarse la perpetuidad en el ejercicio de cargos públicos.

Según trascendió, representantes de Kicillof en la Legislatura provincial están dispuestos incluso a ceder a la oposición puestos en la Corte bonaerense con tal de conseguir los votos que le faltan al oficialismo para modificar la ya vapuleada ley 14.836.

Se trata de la sabia norma que en 2016 dispuso que los intendentes duraran en sus funciones cuatro años con la posibilidad de una sola reelección consecutiva, pudiendo aspirar a volver al poder luego de transcurido un intervalo equivalente al de un mandato.

Continua. Del tramposo artilugio sabendas y canonjías, quiere redefinir de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio.

Cuando la norma bonaerense fue sancionada en 2016, al voto positivo de los legisladores macristas para un mandato.

La ley fue sancionada durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, a quien dirigentes de su propio sector político acusaron de haberla reglamentado de manera defectuosa. Sucede que el decreto de Vidal, de 2019, sostenía que el tope reeleccionario abarcaba a quienes habiendo sido elegidos para un segundo mandato consecutivo hubieran "ejercido por más de dos años, continuos o alternados". Eso llevó a que muchos intendentes de signos políticos variopintos renunciaran o pidieran licencia antes de cumplir un bienio en el cargo, de modo que no se les pudiera contabilizar como un primer mandato, violando así la propia norma al procurarse en los hechos la posibilidad de una tercera e indebida elección consecutiva.

En 2021, la Legislatura volvió so-

breel tema tratando de encarrilar la situación en cuanto a poner límites estrictos se refiere. Se modificó la ley para aclarar que el tope era de dos períodos consecutivos "sin importar que el cargo haya sido ejercido total o parcialmente". Sin embargo, se dispuso que, en lugar de considerar primer período el transitado desde 2017, como figuraba en la norma original, también se tuviera en cuenta como primero el iniciado en 2019, con lo que algunos intendentes pasaron a desempeñarse por más de los ocho años permitidos de forma continua. Del tramposo artilugio salieron beneficiados tanto candidatos de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio.

Cuando la norma bonaerense fue sancionada en 2016, al voto positivo de los legisladores macristas para limitar las reelecciones consecutivas se sumaron los del sector de Sergio Massa. Habrá que ver qué peso político tendrá la representación parlamentaria del excandidato presidencial perdidoso a la hora

Parte de la política, que es sumamente lerda para resolver los problemas de los ciudadanos, pero rapidísima para legalizar sus privilegios, prebendas y canonjías, quiere redefinir este tema cuanto antes, cueste lo que cueste de sumar avales en caso de llegar a tomar más impulso la arremetida de Kicillof y en qué nivel de acercamiento o de confrontación se hallará su asociación con el gobernador y con el legislador nacional Máximo Kirchner. Hoy, más de la mitad de los diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires pertenecen al Frente Renovador y diez de ellos concluyen su mandato el año próximo.

Parte de la política, que es sumamente lerda para resolver los problemas ciudadanos, pero rapidísima para legalizar sus privilegios, prebendas y canonjías, quiere redefinir este tema cuanto antes, cueste lo que cueste. Sin dudas, se está pergeñando otra escandalosa maniobra en la bría que descartar que la intención final sea la reelección indefinida, como tienen Formosa y Santa Cruz, un nefasto mecanismo que termina instaurando feudos donde debería haber alternancia en el poder. Cabe esperar que en Santa Cruz, donde los ciudadanos decidieron terminar con la hegemonía del kirchnerismo, el gobernador Claudio Vidal impulse la derogación de la reelección indefinida. Distinto es el caso de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán actúa como arbitrario amo y señor desde hace 29 años en forma ininterrumpida, un auténtico escándalo sobre el cual debería expedirse la Corte Suprema de Justicia.

Los cálculos especulativos pueden resultar densos y complicados, pero son necesarios para entender—nunca justificar—el ingente esfuerzo de cierta parte de la dirigencia política por hacerle honor a la vieja frase "hecha la ley, hecha la trampa".

## Trump, ante la Justicia

Trump comenzó finalmente en un tribunal de Nueva York, en plena campaña presidencial. Es este el primero de los cuatro casos penales en los que se encuentra acusado y puede ser el único que llegue a un veredicto antes de que los votantes decidan, en noviembre de este año, si el candidato republicano puede regresar a la Casa Blanca.

El caso está a cargo del juez Juan Merchan. Se acusa a Trump de falsificar los registros contables de su empresa para ocultar un pago de 130.000 dólares a una actriz porno, Stormy Daniels, durante la campaña de 2016, para evitar que difundiera afirmaciones sobre un encuentro sexual con Trump que podría haber tenido lugar una década antes.

Trump continúa presentándose como víctima de una gran conspiración que manipula el sistema judicial para impedirle llegar al poder. Así, impulsa su doble estrategia: hacer todo lo posible por impedir que se cumplan los procesos mientras también los desprestigia, erosionando al sistema judicial.

Hace pocos días se quejó en su plataforma Truth Social, donde manifestó que nunca antes había sucedido algo así en los Estados Unidos y sostuvo que el juez debería ser recusado por ser muy conflictivo y que tendría que desestimarse el caso. Merchan ignoró los dichos de Trump, pero endureció la orden de silencio, prohibiéndole atacar a sus familiares o a los del fiscal principal del caso, Alvin Bragg.

No deja de ser desconcertante y llamativo que el aspirante republicano mantenga una masa tan robusta de seguidores, muchos incluso convencidos de que los procesos en su contra delatan una conspiración opositora de los demócratas.

Según encuestas de *The Wall*Street Journal en siete estados claves, Trump sigue delante del presidente Joe Biden en aquellos estados con más probabilidades de decidir la

elección presidencial.

En cualquier caso, ya sea que resulte favorable o adverso el veredicto del jurado, será responsabilidad de la ciudadanía estadounidense que Trump repita o no una presidencia cuando durante los años de su mandato se comportó como un líder sin contrapesos y carente de respeto por los principios de las democracias liberales, mostrándole al mundo todo aquello de lo que es capaz con tal de aferrarse al cargo.

Al margen de las consecuencias políticas, lo más trascendental es que se está cumpliendo plenamente con un fundamento clave del sistema republicano estadounidense, basado en el respeto al Estado de derecho: la igualdad ante la ley. Ni los expresidentes ni los candidatos presidenciales están al margen de los procesos judiciales y las normas de la Constitución norteamericana. En ese sentido, muchos deberíamos aprender del ejemplo de funcionamiento institucional que Estados Unidos brinda al mundo.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

**Exigencias morales** 

Por más que me estruje el cerebro no alcanzo a comprender por qué un juez de primera instancia federal no es objetado como juez, sino únicamente para desempeñarse en la Corte Suprema de Justicia.

¿Acaso las exigencias morales para la Corte son diferentes?

Ricardo Juan Cavallero DNI 7.737.489

Diálogos

Los diálogos que se reproducen a continuación están basados en hechos de la vida real. Se omite el nombre de los protagonistas para proteger sus identidades: Cónyuge de senador (o senadora): "Viejo, estoy muy preocupada. Lo que estás cobrando no alcanza. Aumentaron los colegios de los chicos, la prepaga, la luz, el gas, todo. ¿Qué hacemos?". Senador: "No te preocupes. Mañana voy al Senado y después de la sesión hablo con los muchachos". Un par de días después: Senador: "Vieja, ya está solucionado. Nos reunimos con los muchachos y nos aumentamos a siete palitos. ¿Te parece bien? Por ahora creo que alcanza. Cualquier problema, volvemos a hablar el mes que viene". En el mismo momento y en algún lugar de nuestro querido país se registraba este otro diálogo:

Cónyuge de empleado administrativo, docente, comerciante, médico o cualquier otra profesión que a usted se le ocurra: "Viejo, estoy muy preocupada. Lo que estás cobrando no alcanza. Aumentaron los colegios de los chicos, la prepaga, la luz, el gas, todo. ¿Qué hacemos?". Respuesta: "No te preocupes. Mañana en el trabajo hablo, a ver si consigo un aumento". Un par de días después: "Vieja, ¿sabés lo que me dijeron?: '¿No escuchaste al Presidente? ¡No hay plata!". Las conclusiones quedan a cargo del lector. ¡Viva la solidaridad, ca-

ramba! Pablo Antelo DNI 7.600.956

Costos de la UBA

La universidad pública debe seguir existiendo, ya que la educación es el semillero del éxito de un país. Muchos están en contra de que sea paga, pero alguien paga los costos de la UBA: todos los argentinos, a través de nuestros impuestos, el de la clase media alta y el trabajador humilde. Creo que los estudiantes que puedan pagar deberían contribuir para mejorar los recursos de la UBA (investigación, sueldos, mejoras edilicias, nuevos equipos, etc.) y los que no puedan, que prueben su situación y

se postulen a becas, sujetas a rendimiento educativo. Los extranjeros que han estado estudiando gratis en nuestra UBA y después se van deberían pagar su educación. No tenemos por qué pagarles los estudios. Constanza Piñeiro Sorondo DNI 14.418.270

#### Marcha

Los decanos y profesores universitarios que convocan a una marcha no lo hacen en defensa de la educación. Lo hacen para asegurarse sus salarios, que es muy distinto. En eso se asemejan a los sindicalistas que marchan o paran para no perder poder. Lo único que nos falta es una marcha de senadores nacionales si, por presión social, no les otorgan el aumento que ellos mismos decidieron. María Eugenia Varela DNI 10.425.206

Juez Jorge Quiroga El domingo 28 de abril de 1974, alrededor de las dos y media de la tarde, el Dr. Quiroga (de 48 años) iba caminando por Viamonte al 1500 (esquina Paraná), a ver un partido de fútbol, cuando apareció una moto con dos personas. Una de ellas se bajó y le disparó 14 balazos. El magistrado fue trasladado al Hospital Rawson, donde murió más tarde. Los terroristas que lo asesinaron fueron Marino Amador Fernández y Raúl Argemi, los cuales, debido a la ley de amnistía del 26 de mayo de 1973, dictada por Héctor Cámpora y Esteban Righi (procurador general de la Nación entre el 23/6/04 y el 10/4/12), fueron

#### En la Red

Lo que ganan diputados y senadores



"La idea de Claudio
Zuchovicki es genial,
que se les pague a
todos los políticos con
bonos argentinos a 15
años o más; si hacen
bien su gestión, esos
bonos cotizarán muy
bien y podrán tener
buena ganancia;
si, por el contrario,
gestionan mal, esos
bonos caerán y la
pasarán igual que el
pueblo"

Susana Ferrero

"Acto de grandeza se les pide, si no les conviene su trabajo, hagan algo más redituable y arriesguen la suya" Alejandro Martin LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

liberados y luego "indemnizados" por su "accionar". El Dr. Jorge Vicente Quiroga fue uno de los integrantes de la Cámara Federal en lo Penal (Sala 3) que juzgó a los terroristas, desde su creación en 1971 (a instancias del entonces ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux) hasta su disolución por el gobierno de Cámpora el 26 de mayo de 1973. No le tembló la mano al Dr. Quiroga cuando tuvo que firmar las sentencias de estos criminales, a pesar de las constantes amenazas contra su vida que recibía. Fue un prestigioso juez, valiente como pocos, y un hombre de bien, que honró al Poder Judicial, al país y, agrego, con su vida. En el edificio de la citada Cámara Federal, de Viamonte al 1100, había una placa que permitía leer lo siguiente: "Jorge Vicente Quiroga. Secretario, fiscal y juez de la Nación. Administró justicia con prontitud ejemplar. Integró la Cámara Federal en lo Penal hasta su disolución el 26 de mayo de 1973. Fue asesinado por delincuentes terroristas el 28 de abril de 1974". Pero en junio de 2012 el sindicato de empleados de la Justicia logró que esa sencilla placa, que homenajeaba a Quiroga, fuese retirada de dicha Cámara. Vaya uno a saber qué argumento se habrá esgrimido para que las autoridades judiciales hayan estimado el "pedido". Seguramente quienes dispusieron su retiro no tengan idea de quién fue el juez Quiroga ni que ha regalado su vida a los argentinos por administrar justicia. Por suerte, la placa fue

rescatada y hoy está en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así le pagó la Nación a Jorge Vicente Quiroga, quien con la ley en la mano juzgaba a los terroristas que ensangrentaron nuestro país. Duele.

Matías G. Sánchez Sorondo DNI 16.940.566

#### Auto abandonado

En la puerta de mi casa, Ugarte al 3500, CABA, hay un auto estacionado y abandonado desde junio de 2023. Hice el reclamo al gobierno de la ciudad en ese momento y no fui escuchada. Durante el fin de semana se hicieron dos reclamos al gobierno de la ciudad. En ambos envié fotos, marca y modelo del auto y en los dos me contestaron que no pueden procesarlo. ¿Qué está pasando, señor jefe de gobierno? Nora Petralli

DNI 10.439.003

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**CLAVES AMERICANAS** 

## La región que menos crece

Andrés Oppenheimer

-PARA LA NACION-

MIAMI as dos instituciones financierasmásimportantesdel mundo acaban de dar a conocer sus pronósticos económicos para América Latina y proyectan un crecimiento más lento de lo esperado para 2024. Pero esa puede que sea la parte menos preocupante de lo que están vaticinando. Lo aún más preocupante, leyendo los nuevos reportes del FMI y el Banco Mundial, es que, probablemente por los dogmas jurásicos de muchos de sus presidentes, la región está perdiendo su mejor oportunidad en la historia reciente para convertirse en un éxito económico y reducir drásticamente la pobreza.

Me refiero a la tendencia mundial hacia el nearshoring o friendshoring, por la cual las grandes multinacionales estadounidenses y europeas están trasladando muchas de sus plantas manufactureras de China hacia países más amigables y en lo posible más cercanos a sus mercados locales. Ninguna región del mundo estaría mejor posicionada para aprovechar esta tendencia que América Latina. Sin embargo, las multinacionales están mudando muchas de sus fábricas de China a otras partes del mundo emergente, como la India y otros países asiáticos, dice el informedel Banco Mundial. Esto es un mal augurio para Latinoamérica a mediano y largo plazo, agrega el banco. Según el FMI, la economía regional de América Latina y el Caribecrecerá solo el 2% este año, por debajo de lo que había crecido el año pasado. La economía de Brasil se expandirá el 2,2%; la de México, 2,4%; la de Perú, 2,5%; la de Chile, 2%; la de Colombia, 1,1%, y la de la

Argentina caerá 2,8%, pronostica.

Ambas instituciones dicen que
América Latina será la región de
menor crecimiento económico
del mundo emergente este año y
el próximo. Las empresas mul-



tinacionales están tratando de depender menos de sus fábricas en China porque temen que, por tensiones políticas o económicas entre Washingtony Pekín, puedan ver interrumpidas sus cadenas de suministro. Eso es lo que ocurrió cuando China cortó sus exportaciones de máscaras faciales a EE.UU. al comienzo de la pandemia de Covid. Las multinacionales temen que eso pueda volver a pasar con otros productos y repues-

tos de China. Pero, sorprendentemente, a pesar de la voluntad de muchas grandes corporaciones multinacionales de diversificar sus fuentes de suministro, del aumento de los salarios chinos y la afirmación de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que la nearshoring podría traerle "tremendos beneficios" a América Latina, la inversión extranjera allí ha venido disminuyendo considerablemente desde 2010, según el informe del Banco Mundial. Aunque recientemente ha habido algunas inversiones extranjeras impor-

tantes en Chile, Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, "en términos generales, la tendencia del *nearshoring* está pasando por alto a América Latina", dice el reporte del Banco Mundial.

Sorprendentemente, México, a pesar de su proximidad a EE.UU., experimentó aumentos "mucho más leves" de inversión extranjera que otros países, añade. Mitraducción: México, que elabora muchos productos manufacturados, como piezas de automóviles y productos electrónicos que se fabrican en China, debería ser el mayor beneficiario mundial de la tendencia del nearshoring, perosugobiernose ha quedado dormido. EE,UU. debería promover activamente el nearshoring en América Latina. Una de las mejores propuestas para lograrlo es la "ley de las Américas", un proyecto de ley bipartidista presentado recientemente en el Congreso por el senador Bill Cassidy (R-LA) y Michael Bennet (D-CO) para contrarrestar la influencia de China en la región. El proyecto de ley invitaría a las democracias latinoamericanas que quieran hacerlo a unirse al acuerdode libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

La aprobación de esta legislación permitiría a más países latinoamericanos atraer plantas manufactureras de multinacionales que ahora están en China. Según fuentes legislativas de Washington, Costa Rica y Uruguay ya han expresado interés en unirse a este potencial bloque comercial ampliado, y Chile, Colombia, Perú y Panamá lo están estudiando. En momentos en que América Latina es la zona que menos crece del mundo emergente, el nearshoring podría ser un salvavidas económico para la región y una importante herramienta de lucha contra la migración para Washington. El Congreso de EE.UU. tendría que aprobar este proyecto cuanto antes. •

#### DESAFÍO

## Australia y China estabilizan su relación

Patricio Carmody

PARA LA NACION

Il desafío de lidiar con China no es el monopoliode una nación en particular, sino el reto de muchas, y cada país debe hacerlo con el objetivo de salvaguardar sus intereses de corto y largo plazo, y respetando en lo posible sus propios valores. Un caso interesante ha sido el de Australia, que ha actuado con pragmatismo, proactividad y firmeza en su relación con Pekín en los últimos años.

Australia comenzó a desarrollar mayores lazos económicos con Asia –incluyendo China– a partir de los años 70. Esta reorientación económico-geográfica se potenció con la llegada del ministro del tesoro laborista Paul Keating en 1983. Keating logró el apoyo de los sindicatos para implementar esta estrategia, lo que convirtió este esfuerzo en una política de Estado para los sucesivos gobiernos laboristas y conservadores. Fruto de esta estrategia, Australia llegó a colocar el 61% de sus exportacio-

nes en Asia, de las cuales China representó casi la mitad (30%).

Sin embargo, el nexo con China se alteró seriamente tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, en diciembre de 2019, y el pedido de Canberra de que Pekín clarificara el origen del Covid-19, lo que disgustó seriamente a China. Esta respondió con duras medidas económicas, como la aplicación de tarifas del 288% sobre la importación de vinos australianos y la prohibición de importar carbón, cebada, langostas y carne australianas. China propuso 14 puntos para terminar con estas medidas coercitivas, a lo cual Canberra respondió que no los podía cumplir. Ante esto, Australia procuró expandiry diversificar más aún sus exportaciones a Asia, con foco principal en la Asean y la India.

Por otro lado, el primer ministro Scott Morrison buscó fortalecer su alianza militar con EE.UU. en septiembre de 2021, a través del trata-

do Aukus, que le permitió acceso a submarinos nucleares norteamericanos y británicos. Esto sin duda preocupó a Pekín. Australia ya era miembro de la sofisticada red de inteligencia "5 ojos" –junto a EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y Gran Bretaña– e integraba también el QUAD –junto a EE.UU., Japón y la India–, un foro estratégico que apoya la libre navegación en el Indo-Pacífico.

Un nuevo líder australiano – Anthony Albanese – y su canciller, Penny Wong, viajaron a China en diciembre de 2022 para intentar acercar posiciones. En retribución, el poderoso canciller chino, Wang Yi, visitó Canberra en marzo último, la primera visita de un canciller chino en siete años, en lo que el medio alemán Deutsche Welle consideró un prudente acercamiento de China a Australia. Justo antes del viaje, Pekín retiró la tarifa de 288% sobre los vinos.

Wong -de padre malayo de as-

cendencia china- le expresó a Wang Yi que estaba dispuesta a hablar en forma franca sobre temas de comercio, de seguridad marítima y hasta de derechos humanos, incluyendo la situación de un ciudadano australiano detenido en China. Por su lado, Wang Yi dijo que la relación entre ambos no estaba orientada contra terceras partes –aludiendo a EE.UU.- y que tampoco deseaba que estas terceras partes influyeran o perturbaran esa relación.

La canciller australiana agregó: "Es en nuestro interés común comprometernos para tener una estructura preventiva que reduzca el riesgo de conflicto, y que la comunicación mutua no sea restringida como castigo u ofrecida como recompensa". A su vez afirmó: "El diálogo nos permite administrar nuestras diferencias, pero no las elimina. Australia será siempre Australia, China será siempre China".• 32 | CONTRATAPA | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +54ll 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del elemplar: Lun a Via \$1700 - Sób \$7400 - Dom \$2900 - Recurro envia al interior: \$340 - En Uruguero Lun (Via \$1160 - Sób \$1185 -

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

## El otro lado de los zoológicos

Diana Fernández Irusta

-LA NACION-

os libros de Editorial Vinilo son un regalo en sí mismos: pequeño formato –eso que agradecemos tanto los adictos a leer en bares y transporte público–, edición cuidada, detalles delicados y un atractivo catálogo de autores. Su último lanzamiento, Desubicados, de María Sonia Cristoff, cumple con todos esos requisitos y bastante más.

Como lo indica la propia autora en el prólogo de esta edición, Desubicados se publicó por primera vez en 2006, en el marco de la colección In Situ, que habían creado Luis Chitarroni, Gloria Rodrigué y Matías Serra Bradford en Sudamericana. En ese mismo prólogo, Cristoff asegura: "Me resulta muy inspirador escribir acerca de aquello que aborrezco, que quiero impugnar, que quiero combatir. Los zoológicos, en este caso".

Desubicados es noficción, aunque no del todo—hay elementos ficcionales en el tránsito de la narradora—; es un libro por donde asoma una no tan rara estirpe dentro de la especie humana, la de "los que trastabillan, los que se animan a perder pie". Y es, a su vez, documento, reflexión, entrecruzamiento de voces que bien pueden provenir de la ficción, bien del ensayo. Allí están, por caso y enderen provenir de la ficción, bien del ensayo. Allí están, por caso y en-

tre otras, las de Elizabeth Costello, protagonista de la novela homónima de J. M. Coetzee, y la filósofa belga Vinciane Despret, próxima a las indagaciones de Bruno Latour y autora de Habitar como un pájaro y ¿Qué dirían los animales... si les hiciéramos las preguntas correctas? (ambos publicados en la Argentina por editorial Cactus).

Los animales. De eso se trata. Y de nuestra posición frente a ellos.

Se trata, en palabras de Cristoff, de mirar de frente lo que les hemos hecho, "de llegar hasta el fondo del espanto de lo que como especie hemos hecho con los animales, y también con todos los otros vivientes-tanto seres como sistemas-con quienes compartimos el planeta, para darnos cuenta de que no habrá hogar posible en ningún lado mientras la codicia y la crueldad sigan siendo ley". Barajar y dar de nuevo, sugiere la autora. Reinventar el vínculo. No es exactamente lo que le ocurre a la narradora, mujer que anda en un brete, algo desarraigada, un poco difusa entre la necesidad de tomar una decisión y

la imposibilidad de hacerlo, y decididamente devastada luego de demasiados días de insomnio.

Entonces, la acompañamos en su marcha –algo adormilada– en pos del lugar al que siempre va cuando ve "que todo se desencaja y que no hay quién lo entienda": el zoológico de Buenos Aires. Deambula un poco, se acurruca en algún lugar entre las jaulas, se queda inmóvil—en una quietud similar a la que se les impone a aquellos que, tras los barrotes de las jaulas, hace rato que fueron

Con maestría, Cristoff enhebra sensaciones de la narradora con apuntes de la crónica periodística

arrancados de algo similar al hogary siente que, de un modo u otro, el ánimo se le va apaciguando. Mientras está allí, el tiempo se decanta al ritmo de sus pensamientos—la vida en pareja, las posibles mudanzas—, sus observaciones -algún niño que pasa por ahí, el recuerdo de una vieja canción de calesita, la tortura de las noche sin sueño entreverada con hipopótamos, jirafas y un registro: el ruido-. Cerrar los ojos y escuchar el tronar de Libertador, Las Heras, colectivos, autos, barullo que -¿alguna vez alguien se lo pregunta?-no puede más que interferir en la vida de todas las criaturas no humanas que están en ese recinto supuestamente erigido para su celebración. Con maestría, Cristoff enhebra las sensaciones de la narradora con apuntes de la crónica periodística, informes, reflexiones.

La materia híbrida de Desubicados se despliega con naturalidad;
por momentos ilumina, por otros
hace que el corazón nos duela como
le duele a la mujer que acude al zoológico cada vez que la vida la iguala
con la tristeza insondable de esos
animales indiferenciados, encerrados, vencidos. "Vengo acá cuando
me siento exactamente como ellos
-nos dice-. Y las personas, se sabe,
no resistimos mucho eso de mirarnos intensamente en el espejo". •

## Despeinadas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



DREW ANGERER/AFP

La vida te despeina no es solo el título de un libro de cuentos escritos por mujeres. Es una frase que hace alusión a que la vida te sorprende y altera el orden con el que uno desearía que todo funcionara. Es cierto que a veces esa disrupción del statu quo puede ser más que bienvenida. Estas mujeres literalmente están siendo despeinadas. El helicóptero Marine One acaba de despegar de la Casa Blanca con el presidente de

Estados Unidos, Joe Biden, a bordo y avanza sobre ellas, ubicadas en los jardines que tienen como fondo el Monumento de Washington. Con las cabelleras indomables batidas por el viento, sin lugar donde refugiarse, no tienen más remedio que resistir lo inevitable y esperar a que todo vuelva a su lugar. Como en la vida misma, excepto que la mayoría de las veces no todo se vuelve a acomodar como antes. Y hay que acostumbrarse a raros peinados nuevos o a quedar despeinado para siempre. •

#### **CATALEJO**

A prueba de casi todo

#### Ariel Torres

Cybertruck, la pickup de Tesla, es el sueño hecho realidad de Elon Musk. Fabricadaen acero inoxidable, inspirada en la ciencia ficción (Syd Mead, Blade Runner) y-digamos-a prueba de balas, la llamativa camioneta no deja de proveer titulares en Estados Unidos, por ahora el único país donde uno puede desembolsar los 96.390 dólares que cuesta el modelo más caro. Estos días se divulgó la historia de un usuario que se quedó sin su Cybertruck tras llevarla al lavadero. La enorme pantalla de la cabina se apagó y adiós, nunca volvió a la vida. El alarmado conductor hizo un reset de manual, pero no tuvo éxito. Alfinal, en el service admitieron que por un error del sistema la computadora de la Cybertruck no se reinicia en unos minutos, sino en cinco horas. Dicen que lo van a corregir.

Suena un poco absurdo (aunque no por completo imposible) para ser cierto, pero esta delirante historia se conoció justo cuando una tormenta mucho más grave se abate sobre Tesla. La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en Carreteras informó el viernes que Tesla retirará voluntariamente todas las Cybertruck, por un peligroso defecto de diseño del acelerador. Y esto lo van a tener que reparar sí o sí, o las pickups a prueba de balas no podrán circular. Son unas 3800.



Campeón en el clásico Con Lautaro Martínez como goleador y capitán, Inter venció a Milan por 2 a 1 y conquistó el 20° scudetto de su historia P. 4

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes ★ @DeportesLN Facebook.com/Indeportes ✓ deportes@lanacion.com.ar





Martínez mejoró el funcionamiento colectivo e individual de Boca, semifinalista de la Copa de la Liga; la irregularidad parece haber quedado atrás

## El hombre de la transformación

De la final de la Libertadores ante Fluminense a hoy, Boca es otro: cómo hizo el entrenador Diego Martínez, en apenas cinco meses, para convertir al Xeneize en un nuevo equipo con prácticamente los mismos jugadores

#### Pablo Lisotto

LA NACION

ser una simple estadística. Siete de los 11 titulares de Boca que no pudieron treparse a la cumbre de América y cayeron en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense se repiten en la formación actual. Sin embargo, los cambios del Xeneize son más profundos y van mucho más allá de los nombres.

Aquel 4 de noviembre, en el Ma-

racaná, el equipo que entonces conducía Jorge Almirón alineó a Sergio Romero; Luis Advíncula, Un número puede decir mucho o Nicolás Figal, Nicolás Valentini y utilizados de un partido a otro es Frank Fabra; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

De ellos, solo Figal y Fabra (decisión técnica), Valentini (decisión dirigencial) y Barco (emigró al Brighton de la Premier League) no dijeron presente desde el inicio el domingo en Córdoba, ante River.

Y el primero de ellos sí entró como recambio.

Se repite: el número de jugadores muyalto, teniendo en cuenta que en el medio hubo un mercado de pases y que el contexto económico de la Argentina invita a los futbolistas a buscar destinos más atractivos desde lo económico. Entonces, ¿cómo explicar que en cinco meses Boca es otro equipo si los intérpretes son los mismos?

Como primera medida es eviden-

te que el cambio de director técnico influyó, y mucho. La decisión de l presidente Juan Román Riquelme de apostar por Diego Martínez, un entrenador joven, entusiasta, con ideas frescas y que tuviera la serenidad de poder arrancar su trabajo con una pretemporada y un mercado de pases, resultó ser acertada, después de varias decisiones apresuradas, que derivaron en interinatos o asunciones de urgencia, más parecidos a bomberos que a auténticos entrenadores.

Aun con la locura del calendario argentino, que metió ocho fechas en el primer mes de la competencia, Martínez logró surfear esa ola, en la que encontró varios escollos, como fueron las lesiones (Rojo y Cavani, las más importantes), las citaciones al seleccionado (Medina, Valentini, Equi Fernández, Brey y Barco al Sub 23; Advíncula a Perú y Briasco a Armenia) y conflictos contractuales (Barco primero y Valentini ahora). Continúa en la página 2

2 | DEPORTES | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## FÚTBOL | LOCAL E INTERNACIONAL

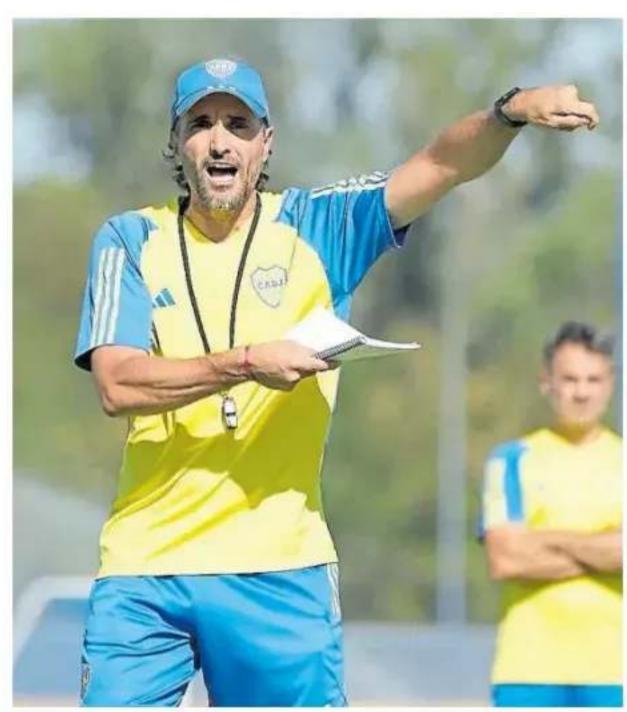

Martínez consiguió que el grupo se identifique con una idea

BOCA

## Los pilares de la metamorfosis xeneize: coraje y espíritu audaz

La mano de Martínez: Boca ahora tiene capacidad de reacción y cree en el ataque

#### Viene de tapa

En medio de ese ritmo frenético, Boca pudo ir mutando al equipo actual. El siempre necesitado 
tiempo de trabajo y de maduración tuvo su premio. En la actualidad, el equipo xeneize tiene un rol 
protagónico en cada encuentro, 
ya no sale a disputar los partidos 
de un modo más expectante. Este 
quizás sea la principal diferencia 
entre un ciclo y el otro.

A eso se le suma algo fundamental. Después de varios años en donde le costaba demasiado reaccionar ante una adversidad, Boca dejó de tener la "mandíbula de cristal" y no cambia su forma de jugar cuando el rival anota el primer gol. Le pasó en el Monumental, hace dos meses, ytambién contra Belgrano, Racing, San Lorenzo y este domingo ante River. Puede empezar perdiendo, pero eso no es sinónimo de derrota.

Antes de eso hay que viajar a 2023, cuando reaccionó en el momento justo para vencer a Deportivo Pereira (golazo al ángulo de Advíncula y cabezazo agónico de Varela, luego de un centro perfecto de Barco). Y antes, a agosto de 2022, la noche de la presentación de Luca Langoni, cuando en pocos minutos dio vuelta una derrota que parecía sentenciada frente a Atlético Tucumán en la Bombonera, para iniciar la reacción que terminó con la coronación en la Liga de ese año.

Y un dato más: el 9 de abril pasado, ante Sportivo Trinidense, el Xeneize pudo ganar en los 90 minutos su primer partido interna-

cional después de casi cuatro años. El anterior había sido el 23 de diciembre de 2020 (un 2 a 0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores). Luego, ll partidos empatados y dos derrotas, todos por la Libertadores: 0-0 y 0-3 ante Santos (semis 2020); doble 0-0 y derrota por penales ante Atlético Mineiro (octavos 2021), doble 0-0 y derrota por penales frente a Corinthians (octavos 2022), 0-0, 2-2 y triunfo por penales ante Nacional (octavos 2023), doble 0-0 y triunfo por penales contra Racing (cuartos 2023), 0-0, 1-1 y victoria por penales ante Palmeiras (semis 2023) y derrota 2 a l'ante Fluminense en la final del Maracaná.

Lo más evidente de toda esta

#### Las charlas por las sedes de las semifinales

Si bien la AFA no informó oficialmente cuándo se jugarán las semifinales de la Copade la Liga, todo indica que Boca y Estudiantes se enfrentarán el martes 30 de abril, a las 20, en Córdoba. En tanto, Argentinos y Vélez se medirían el domingo 28, a las 15.30, en San Nicolás, aunque dirigentes de ambos clubes intentaban que la sede fuese Huracán o Banfield. Hoyseharían los anuncios.

metamorfosis que vivió Boca de noviembre pasado a hoy se nota en la actitud de sus jugadores. Si algo fastidiaba a los hinchas era ver a los futbolistas caminar la cancha y exhibir una postura pasiva por la cancha. En la actualidad es todo lo opuesto. En Boca hoy todos dejan la piel en cada acción, del primer momento hasta el último. Y en eso hay un efecto contagio, que se inicia en su jugador top, Cavani, y que irremediablemente se irradia al resto. Porque si el uruguayo, a los 37 años puede realizar semejante despliegue, ¿cómo no copiarlo?

Pero que Boca hoy exhiba garra y actitud no significa que sean sus únicas armas. Fundamentalmente, el mayor cambio está en lo futbolístico. En las sociedades que se crean durante cada partido y que resultan positivas, con un juego vertical y con pases para adelante. Boca edifica para lastimar al rival y rara vez se entretiene con el pase lateralizado, ese que con demasiadas repeticiones puede transformarse en intrascendente.

Otro acierto reciente desde lo dirigencial fueron los refuerzos. Porque Cristian Lema llegó en enero y no le tembló el pulso para hacerse cargo de reemplazar a un caudillo como Marcos Rojo y ser la voz cantante de la última línea. aun hablando poco. Y Kevin Zenón aterrizó en el club azul y oro después de contribuir con su juego a que Unión mantenga la categoría, y juega como si se hubiera formado en el semillero xeneize, absorbiendo con facilidad las presiones del famoso Mundo Boca, que condicionó a tantas promesas y figuras experimentadas.

Por último, los extremos y la sana competencia. A Sergio Romero le quedó claro que Leandro Brey está en condiciones de ser el arquero de Boca. Sin embargo, después de un comienzo de año con dudas, la capacidad de reacción y elasticidad para volar hacia atrás y sacar esa pelota antes de que ingrese en su totalidad en la acción que hubiera puesto a River 2 a 1 arriba en el marcador demuestra su plena vigencia.

Adelante, los uruguayos se destaparon. Porque así como en 2023 fue el año de Miguel Merentiel y en el último mes y medio se dio la explosión de Cavani, los dos aparecieron en conjunto en el momento indicado, para acaparar todas las fotos con sus goles a River.

Y algo más: en este breve lapso de casi cinco meses, Diego Martínez parece haber logrado una de las cosas más complejas para un entrenador: que el equipo esté por delante de las individualidades.

Antes del partido con River, mucho se habló de la ausencia de Cristian Medina, expulsado ante Godoy Cruz en la última fecha de la etapa regular de la Copa de la Liga. Sin embargo, y más allá de la dinámica que ofrece el volante de 22 años, el hecho de que no pudiera jugar por estar sancionado no afectó al correcto funcionamiento del medio campo. Su reemplazante Jabes Saralegui demostró personalidad y participó en el inicio de la jugada que terminó con el desborde de Advincula y el empate de Miguel Merentiel.

Es lógico interpretar que Romero tiene más experiencia que Brey en el arco, o que Marcos Rojo y Edinson Cavani aportan toda su jerarquía. Pero, justamente, la clave está en saber disimular esas ausencias para que el equipo se adapte a los imponderables del fútbol. Diego Martínez transita por ese camino. •

## River tiene cuatro ejes en busca de un rápido repunte

La relación de Demichelis con la gente, el factor anímico, la marcha en la Copa y los cambios en el plantel son los focos

#### Germán Balcarce

PARA LA NACION

La eliminación frente a Boca significa un golpe duro para River. No sólo porque implica el fin del recorrido en la Copa de la Liga tras haber concluido en el primer puesto de la Zona A, sino que también representa un revés anímico para Martín Demichelis y los jugadores antes de emprender el viaje con destino a Asunción para el partido del próximo miércoles, a las 21, contra Libertad, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Hasta la caída del domingo contra Boca, River había perdido apenas una vez, ante Huracán, en sus 18 encuentros oficiales durante 2024. Sin embargo, más allá de obtener la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, el equipo estuvo en deuda porque no logró encontrar un funcionamiento aceitado y que perdurara en el tiempo para alimentar la ilusión de llegar a la final del trofeo local y posicionarse como candidato en la Libertadores, su principal anhelo.

#### ¿Dónde está parado Demichelis?

Las estadísticas avalan al técnico desde que asumió en noviembre de 2022 para reemplazar a un gigante como Marcelo Gallardo. Ganador de la Liga Profesional en 2023 y vencedor tanto del Trofeo de Campeones en diciembre pasado como de la Supercopa Argentina, el último 13 de marzo, Demichelis ostenta el 67 % de los puntos sumando todas las competencias oficiales. Pese a que estaba invicto contra Boca hasta el cimbronazo sufrido en Córdoba, el DT no logró ganarse el cariño de los hinchas de River. Está claro que una buena parte de la gente no tiene piel con él. Basta con leer las repercusiones en diversas redes sociales en cada ocasión donde el equipo pierde o empata. Entre el famoso episodio del off the record que derivó en las diferencias con Enzo Pérez y los cambios inesperados que tantas veces sorprenden al público, el afecto no aparece.

Aunque en las tribunas del Mo-

numental nunca hubo una muestra de reprobación masiva pero sí silbidos aislados, Demichelis no tiene el respaldo que quisiera. A contramano de dicho escenario, su continuidad jamás estuvo en jaque para la cúpula dirigencial, que le firmó un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

#### ¿Cómo quedó River anímicamente?

Después de sufrir su tercera eliminación consecutiva contra Boca en un lapso de tres años, River necesita recuperarse. No tiene tiempo para lamentarse por demás. Tanto es así que el plantel volvió a entrenarse ayer, en Ezeiza, donde el foco no sólo estuvo puesto en los trabajos regenerativos para aquellos futbolistas que participaron del superclásico, sino también en el aspecto anímico, clave para afrontar el duelo en el estadio Defensores del Chaco, donde se medirá a un equipo que tiene tres puntos gracias al triunfo por 3-0 sobre Deportivo Táchira y que en el certamen doméstico venció por 2-0 a Sportivo Trinidense.

El momento más delicado de 2024 para River implica un desafío con la revancha inmediata de actuar en la Libertadores. Sin embargo, hubo otra circunstancia difícil cuando fue goleado por 4-0 ante Independiente Rivadavia, el 22 de marzo, y cayó por la mínima diferencia en la cancha de Huracán, siete días después. Luego de esa seguidilla, consiguió cuatro triunfos al hilo, una racha que concluyó este fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes.

#### ¿Habrá cambios en el equipo?

Más allá de la frustración por haber perdido contra Boca, Demichelis rescató la tarea de sus dirigidos durante la etapa inicial, cuando el colombiano Miguel Borja puso en ventaja a River y el marcador concluyó igualado como consecuencia del gol señalado por el uruguayo Miguel Merentiel. Sinembargo, el DT también recalcó el peso contraproducente que tuvo cada tanto rival. "Creo que hicimos un buen primer tiempo.

67

#### por ciento

Es la eficacia de Martín Demichelis entre todos los torneos que dirigió a River: 55 partidos, con 34 éxitos, 9 empates y 12 derrotas. 2

#### derrotas

Son las que tiene River en sus 19 partidos oficiales de 2024; además de Boca (3-2), perdió con Huracán (1-0), por la 12ª fecha de la Copa de la Liga. LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES 3



La derrota en el clásico preocupó a River, que ahora se focaliza en la Copa Libertadores

MARCELO MANERA

Teníamos la posesión. Los partidos, especialmente los superclásicos, se viven con muchisimas emociones, para bien o mal. Ellos encontraron el gol, que los pone mejor anímicamente en el segundo tiempo. Hacemos la jugada preparada que casi nos da la ventaja. No termina siendo gol. Ellos volvieron a salir fortalecidos mentalmente y de una jugada que no pudimos rechazar nos hicieron el segundo. Cuando nos quisimos acomodar, nos volvieron a golpear. Seguimos yendo de hacer tres goles". para adelante, pero no no salcanzó", analizó.

Ante ese testimonio y con pocas horas de margen para la presentación en Asunción, es probable que Demichelis repita la formación inicial. Las victorias por 2-0 frente a Nacional (Uruguay) y 3-1 ante Instituto dejaron algunos momentos de buen fútboly, sobre todo, un circuito ofensivo que empezó a exhibir mayor fluidez. Incluso, el DT explicó por qué sostuvo el 4-3-1-2 como dibujo táctico para el superclásico: "El sistema que más nos está haciendo funcionar es con dos delanteros. Me decidí por Borja porque es nuestro goleador, y Colidio (Facundo) venía

#### ¿Puede River pelear en la Libertadores?

Como el siguiente compromiso de River en el plano local recién Demichelis sabe que es imprescin-

tendrá lugar el viernes 10 o sábado 11 de mayo, en Núñez, frente a Central Córdoba por la primera fecha de la Liga Profesional, Demichelis podrá enfocarse de lleno en la Copa Libertadores, el gran objetivo de este año. Además de la mencionada visita de este miércoles a tierras guaranies, el martes 7 del próximo mes deberá medirse con Nacional, en Montevideo.

Las seis unidades en dos fechas le ofrecen un margen a River para que el empate sea un buen resultado en Paraguay e incluso, según cómo se extremo izquierdo para brindarle desarrolle el Grupo H, también en el estadio Gran Parque Central.

A diferencia de la Copa de la Liga,

dible ganar la zona para definir en el Monumental la serie de octavos de finaly, eventualmente, las demás instancias a las que pueda acceder. En ese contexto, la gran pregunta es si River puede pelear por alzar la Libertadores por quinta vez en su historia. Hoy da la sensación de que será indispensable que se refuerce en el próximo mercado de pases, en el que buscará repatriar a Germán Pezzella, campeón del mundo y titular en Betis (España), así como también sumar un delantero y un esa variante al equipo. Mientras tanto, Demichelis deberá trabajar para conformar una formación con mayor solidez. •

#### San Lorenzo intentará enderezar el rumbo

Hoy, a las 21, visitará a Liverpool, por la Copa Libertadores

Con Leandro Romagnoli confirmado como DT, San Lorenzo intentará recuperar terreno en la Copa Libertadores. El Ciclón, que marcha último en el Grupo F, se medirá hoy, a las 21, en Uruguay, con Liverpool, que también tiene un punto. Palmeiras e Independiente del Valle, con cuatro unidades, están al frente en la zona.

Romagnoli, que reemplazó a Rubén Insua, ya dirigió en el 0-0 con Central Córdoba, por la Copa de la Liga. Se estima que cerca de 8000 hinchas acompañarán a San Lorenzo en Montevideo.

Otros dos equipos argentinos tendrán acción en la Libertadores: a las 19, en Venezuela, Rosario Central se enfrentará con Caracas (Grupo G) y, en La Plata, Estudiantes jugará con Gremio, de Brasil (C).

Por la Copa Sudamericana, a las 21.30, en la Paternal, Argentinos recibirá a Corinthians, de Brasil, por el Grupo F. •

## economía DOMINGOS CON TU DIARIO

DISPOSICIÓN N.º DI-2024-1010-GCABA-DGDYPC dictada en el marco del Expte. 2016-22185154. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19/02/2024. Director General de la D.G. DE DEFENSA PROTECCION AL CONSUMIDOR resuelve: ARTÍCULO 1º: Sancionar a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT N.º 30-56133268-8, con MULTA de \$590.000 (PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL) por resultar acreditada la infracción al artículo 19 de la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor." Fdo. Dr. Carlos Lionel Traboulsi – Director



4 DEPORTES LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

### CONTRATAPA | FÚTBOL Y TENIS



Subido al travesaño de uno de los arcos de San Siro, Lautaro Martínez festeja con los hinchas de Inter

GETTY IMAGES

## Campeón y goleador. Lautaro Martínez, líder en su mejor año en Inter

El Toro obtuvo su segundo scudetto, con cinco fechas de anticipación tras el 2-1 en el clásico ante Milan; lleva 23 tantos

Claudio Mauri LA NACION

La consagración se veía venir, no es ninguna novedad, Inter dominó la temporada de la Serie A con puño de hierro, abrió un océano de distancia con el resto. No tuvo rivales. El campeón anterior, Napoli, perdió el rumbo desde temprano, cuando Luciano Spalletti dejó la dirección técnica para desembarcar poco después en el seleccionado de Italia.

La supremacía de Inter fue incontestable. Al anunciado scudetto, sellado este lunes, cuando quedan cinco fechas por delante, le sumó lo único que le faltaba, la frutilla del postre: hacer coincidir el día de la consagración con un triunfo sobre Milan, el clásico rival, algo que nunca había sucedido en la historia del calcio. Fue por 2-1, con goles de Francesco Acerbi, de cabeza, y Marcus Thuram.

El descuento de Fikayo Tomoria 10 minutos del cierre agregó incertidumbre y calentó los ánimos. Hubo grescas, peleas grupales y golpes, que dejaron tres expulsados. Los primeros en Hernández y Denzel Dumfries, a quienes tuvieron que separar en medio de una agresión mutua. Y en la última acción del encuentro, antes de un córner, el capitán Davide Calabria fue expulsado tras darle una trompada a Carlos Augusto. Antesde co asistencias.

irse, Calabria le tiró un cachetazo a Lautaro Martínez, que segundo antes había estado a los forcejeos con el arquero Mike Maignan, presente en el área rival en busca del empate que evitara el título de Inter.

Del clima crispado, el Toro pasó a la emoción. Tras el final, se le cayeron lágrimas de felicidad, mientras se levantaba tras arrodillarse y apoyar el rostro sobre el césped de San Siro (Milan fue local). Marcus Thuram, compañero de ataque, lo paseó sobre sus hombros; después se subió al travesaño, para celebrar de cara a los tifosi que estaban en la cabecera.

Inter arrasó fronteras adentro: le sacó 17 puntos al segundo (Milan), es el más goleador (79), el único que marcó en todos los partidos, el que menos tantos recibió (18, con la valla invicta en 18 encuentros), una sola derrota (ante Sassuolo, en septiembre).

Fiesta completa, alegría máxima y el orgullo por las nubes para el equipo vuelve a obtener el título luego de tres años, el 20° en su historia. Una satisfacción que pone en un lugar muy ver la tarjeta roja fueron Theo destacado a Lautaro Martínez, en su primera temporada como primer capitán. Líder del plantel, también es el goleador del torneo, con 23 tantos en 29 partidos mejorando ya sus cursos más eficaces, los dos últimos, ambos con 21. También dio cin-

Es el segundo scudetto para Lautaro, tras el conquistado en 2021, cuando hizo 17 goles (siete menos que Lukaku). Su identificación con el club, al que llegó en julio de 2018, sigue en aumento. Está en vías de extender el contrato que vence en junio de 2026. El acuerdo económico se lograría con el punto intermedio (9 millones de euros por año) entre lo que pretendía el delantero (10 millones) y la oferta de la entidad que tiene en una de las vicepresidencias a Javier Zanetti (8).

Unico argentino en el plantel, el Toro podría tener por compañero en la próxima temporada a Nicolás Valentini, en conflicto con Boca por la renovación del contrato. Según información de La Gazzetta dello Sport, el zaguero central, cuyo vínculo finaliza en diciembre de 2024, podría incorporarse en el mercado de pases de mitad de año por un valor inferior a los 10 millones de euros que pretende Boca.

También fue el séptimo título de Lautaro en Inter; su palmarés se completa con dos copas Italia y tres Supercopas. En este curso hizo pareja ofensiva con Marcus Thuram, tras las salidas de Romelu Lukaku, Edin Dzeko y Joaquín Correa. El francés aportó 12 goles y 11 asistencias. A Milan le marcó tras esquivar dos defensores y sacar un fuerte derechazo desde fuera del área.

El Toro es protagonista de uno de los mejores pasajes de Inter en la historia del derby della madonnina. Este fue el sexto triunfo consecutivo por todas las competencias sobre Milan, que en la próxima temporada no tendrá a Stefano Pioli, entre-

nador del scudetto 2022. Entre los numerosos candidatos para reemplazarlo fue mencionado Marcelo Gallardo.

A Martínez solo le faltó extender su serie goleadora ante Milan. Con ocho tantos ocupa el tercer lugar entre los capocannonieri históricos de Inter en el clásico, detrás de Giuseppe Meazza (12) y Stefano Nyers (11). Tuvo una situación muy clara en el primer tiempo, cuando definió desviado frente al arco en una posición muy favorable. Un rato antes, otro remate se le fue por encima del travesaño.

Curiosamente, el éxtasis de Lautaro es en el momento que atraviesa por una pequeña sequía goleadora. Arrastra cinco partidos consecutivos sin marcar, su racha más extensa en la actual Serie A, dentro de una campaña en la que anotó durante cinco cotejos seguidos, con otros tramos en los que encadenó tantos en tres encuentros en fila. Para mayor paradoja, esta pólvora mojada del Toro lo atrapó después de que el 27 de marzo cortara 777 minutos sin convertir en el seleccionado argentino, con un golen el 3-1en el amistoso con Costa Rica.

En este curso, Lautaro escaló con su producción en la lista de los goleadores históricos de Inter. Progresó hasta el séptimo puesto, con un total de 128 tantos, cifra que lo pone como el argentino más efectivo, con cuatro goles más que Mauro Icardi. A punto de completar su octavo año, Martínez está plenamente consustanciado con el sentimiento interista. Se volvió a quebrar, se le ahogaron las palabras, mientras daba declaraciones a la cadena DAZN: "Tengo que llorar porque merecemos esta alegría, Trabajamos duro, sufrimos mucho y dedico este título a mi familia en Argentina, a mis hijos, a mis compañeros y a toda la afición. Estoy doblemente feliz, les dije a mis compañeros que estábamos ante una oportunidad histórica: ser campeón en el derbi es una de las cosas más lindas que la vida me ha regalado". •

#### Schwartzman volvió a caer y sembró más dudas

"Final del viaje...", escribió tras otra derrota prematura

Diego Schwartzman, desde hace tiempo, parece estar sufriendo el tenis. Número 8 del mundo en octubre de 2020, con cuatro títulos individuales de ATP (y otras diez finales), casi 500 partidos en el circuito, doce series de Copa Davis y un sinfin de logros, hace un largo tiempo que no encuentra el rumbo. Alos 31 años y ubicado en el puesto 142", acaba de recibir un cimbronazoen el Masters 1000 de Madrid que lo incentivó a hacer una sugestiva publicación...

"Final del viaje...", escribió Schwartzman en su cuenta de X (exTwitter), minutos después de sufrir un duro traspié en la primera rueda de la clasificación del torneo de Madrid. Tras haber estado set y break arriba, además de haber contado con dos match points, el tenista porteño perdió ante el veterano local Albert Ramos Viñolas (105°; 36 años) por 3-6, 7-6 (7-3) y 6-2, en 2h25m.

El posteo de Schwartzman generó inmediatas reacciones de sus seguidores. La mayoría direccionó el mensaje hacia un posible retiro, aunque el propio Peque no volvió a hacer posteos al respecto.

## La guía de TV

#### Fútbol

La Copa Libertadores 19 » Caracas vs. Rosario Central. Fox Sports 2 (CV 25/107) HD - DTV 1608 HD)

19 » Estudiantes vs. Gremio. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD).

21 » Liverpool vs. San Lorenzo. Fox Sports 3 (CV 108 HD - DTV 1609 HD).

La Copa Sudamericana 21.30 » Argentinos vs. Corinthians. Dsports (610/1610 HD).

La Premier League 16 » Arsenal vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD),

La Copa Italia 16 » Lazio vs. Juventus. La semifinal, partido de vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

La AFC Champions League 15 » Al Hilal vs. Al Ain. La semifinal, partido de vuelta. Star-.

Básquetbol

Los playoffs de la NBA 21.30 » Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks. Juego 2. NBA TV (CV 111 - DTV 677/1677 HD).

# espectáculos

vuelo 601. de Netflix, se destacan Valentí Villafañe y Alian Devetac

Edición a cargo de Dolores Graña y Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com/espectaculos

## Patricia Palmer. "En el país tenemos mucho talento, pero poca plata"

A los 68, la protagonista de memorables telenovelas se refugia en el teatro y en la producción a pulmón de óperas y conciertos de cámara junto a su hija Paula; el recuerdo de Alejandro Romay | PÁGINA 2

Texto Pablo Mascareño PARA LA NACION



Patricia Palmer cambió la TV por el contacto directo en redes sociales

DIEGO SPIVACOW/AFV



El funcionario es un reconocido gestor cultural M. ALFIERI

## Mariano Stolkiner, designado en el Instituto del Teatro

MEDIDA. El anuncio fue consignado ayer en el Boletín Oficial; próximos pasos

Javier Milei firmó la designacomo director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro naron. (INT). La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, es retroactiva al 1º de marzo.

diciembre, Leonardo Cifelli, el empresario teatral a cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación, había anunciado que el reconocido gestor y director teatral, dueño del Teacargo.

aumentando con el paso del directivo. tiempo. Ayer, desde la cuenta en Instagram del organismo creado hace 27 años, se comunicó su nombramiento, y los comentarios que despertó la noticia generaron tanto salutaciones como reclamos.

En las redes, Stolkiner escribió: "Asumo mi compromiso por el cuidado y protección de toda la comunidad del país". LA NACION intentó concertar

A134 días de haber asumido el cial (Manuel Adorni). Quereactual gobierno, el presidente mos que esa sea la referencia clara y concreta respecto de ción de Mariano Stolkiner las acciones y decisiones del gobierno argentino", consig-

Valeaclarar que el instituto se financia con el 10 por ciento de los ingresos recaudados Recordemos que el 16 de por el Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones. En su página oficial, se especifica que los montos máximos de subsidios dependen de diversas líneas de funcionamiento. Así como para la actividad de tro El Extranjero, asumiría el un grupo la cifra no supera el millón de pesos, para el fun-"El INT se encuentra vir- cionamiento de una sala el tualmente paralizado desde monto es de dos millones de el 10 de diciembre de 2023", pesos, y para el montaje de señaló hace unos días Artei, una obra, el subsidio es de la asociación que agrupa a 500.000 pesos. Las cifras son las salas porteñas alternati- del año pasado. La actualizavas. En medio de este pano- ción de los montos es uno de rama, el mapa de tensión de lo temas urgentes que tiene hacedores, gestores, artistas que resolver Stolkiner junto y empleados del instituto fue a los integrantes del consejo

En el Boletín Oficial, ayer también se consignaron las medidas adoptadas para el Incaa y adelantadas por LA NACION en la edición de ayer.

El Instituto de Cine cerró sus puertas y su actividad quedó limitada a tareas administrativas de forma temporaria. Lasrazonestienen que ver con la reorganización interna del personal promovida por las una entrevista con él, pero autoridades nacionales, que desde Prensa de Cultura se llevará un tiempo. Mientras informóque, por el momento, tanto, ayer hubo funciones del no estaban gestionando notas Bafici en el cine Gaumont, que con los funcionarios designa- depende directamente del Indos. "Dada la magnitud de los caa. Al cierre de esta edición, cambios que estamos llevan- la organización de este festido adelante, y considerando val que depende del gobierno la angustia que viven los ar- porteño no pudo confirmar gentinos todos los días, el Go- si las proyecciones previstas bierno decidió concentrar la hasta el domingo en ese espainformación y la atención a la cio se podrán concretar según prensa en el vocero presiden- lo pactado. • Alejandro Cruz

i Eugene O'Neill retrató parte de su historia familiar en aquel Largo viaje del día hacia la noche, Patricia Palmer podría rubricar su enorme travesía de Mendoza a Buenos Aires, de ser estrella de las telenovelas a docente en su propia escuela, de actriz que jamás abandonó el teatro a la gestora cultural que hoy se atreve a producir ópera a gran escala.

"Amoa Buenos Aires, pero no soy de acá, soy y me siento mendocina; no soy porteña, soy provinciana", sostiene de entrada. Actualmente protagoniza Volvió una noche, de Eduardo Rovner, un clásico del teatro nacional contemporáneo. "En la carrera de dramaturgia, en el entonces IUNA, tuve muchos profesores, pero mi gran maestro fue Rovner. Tengo una gran admiración por él, conozco toda su obra", afirma.

Una idishe mame -el rol a cargo de la actriz- "regresa de la muerte" azorada porque su hijo-interpretadopor Dan Breitman-decidió casarse con una chica no judía. La pieza se ofrece los fines de semana en el teatro Picadilly. El tono de comedia permite pensar en el sostener, o no, los legados familiares y las tradiciones más arraigadas que, muchas veces, se contraponen con el armado de otra vida posible.

#### -La madre de Volvió una noche se fagocita a su hijo...

-Todas las madres sienten que su hijo es su propiedad. Pero tampoco creo que no exista, aún hoy, una madrequenosienta, en algún momento de la vida, que ese hijo ya no es como ella pensaba que sería, que dejó de ser una proyección de sí misma.

Reconoce que tiene "una gran vocación de madre" y que, muchas veces, se encuentra muy parecida a Fanny, su personaje en la obra. "En una escena le dice a su hijo: 'te lo digo yo que sé cómo son las cosas". -Infalible...

-Siente que sabe todo. Por otra parte, aparecen los mandatos, todo justificado en el amor, pero que llena de presión a ese hijo.

Patricia Palmer es madre de dos hijos. Su hija mayor es la cantante lírica Paula Alba, quien luego de un breve paso por Psicología decidió escuchar el consejo de su madre y probarse como aspirante al Conservatorio Manuel de Falla. "Ella siempre jugaba a cantar. De chica cualquier objeto se convertía en un micrófono; por eso, los padres tenemos que estar muy atentos a los juegos de los niños, porque allí está su vocación".

Desde hace tiempo, madre e hija están al frente de la productora Celebrarte, a través de la cual producen obras de cámara y óperas. "Tratamos de hacerlas completas, con todos los roles, un gran esfuerzo porque no tenemos ningún tipo de subsidio de ningún estado". El 10 de mayo, en la sala Casona de Buenos Aires ofrecerán Sor Angélica, de Giacomo Pucciniy luego Carmen, de Georges Bizet, en la ciudad de Rojas. "Es costoso, sacrificado, no nos deja dinero, pero es muy placentero. Además, es un proyecto que le da trabajo a mucha gente. Armamos cooperativas y todos cobran".

#### -También tenés un hijo adoptivo. Tengo entendido que tiene distrofia muscular.

-Exacto.

Cuando la actriz se vinculó con su hijo, ya se encontraba manifestada su característica física, pero ella, ante la insinuación de lo loable de su decisión, es categórica: "A ningún padre adoptivo le gusta que le digan bien las funciones y las clases, no huque hace una obra loable. Si tu hijo biológico nace enfermo, ¿no sería loable?, pero nadie le diría 'qué loable lo tuyo'. Un hijo no es una obra de caridad".

#### -Coincidirás en que también hay padres biológicos que no están a la altura.

-Hay muchos padres que se embarazan sin tener esa vocación y eso,



La actriz entiende que los tiempos dorados de las ficciones en televisión no volverán DIEGO SPIVACOW/AFV

## Patricia Palmer.

# "Hoy la gente exige productos de calidad casi cinematográfica"

La popular actriz, que protagonizó recordadas telenovelas como Dulce Ana, se refugia en el teatro, donde brilla en las obras Volvió una noche y Radojka; el recuerdo de Alejandro Romay

Texto Pablo Mascareño Para La Nacion

afortunadamente, está cambiando, para bien de los adultos y de los niños. Si no se tiene el deseo, no es una obligación tener un hijo.

Habla de una forma que podría relajar al más acelerado. Allí emergesu cadencia mendocina: "Cuando actúo, la tonada no se me nota, pero cuando me pongo a hablar de cuestiones personales, es increíble cómo sale eso a flote".

#### -¿Siempre conservás el tono pausado?

-Sí, me encanta Buenos Aires, me pareceel mejor lugar del mundo, pero soy absolutamente mendocina.

"Me hice mi propia Mendoza", afirma Palmer en referencia a que vive en el mismo edificio que su hija y que su teatro, El Taller del Ángel, queda a pocas cuadras.

#### -¿En qué año inauguraste tu sala?

-En 1997.

#### -Es muy complejo sostener un espacio independiente durante tanto tiempo.

 Y jamás recibimos un subsidio. -¿Fue una decisión?

-Fue una decisión, pero también tuvela posibilidad porque hice mucha televisión y, además, programando bo necesidad. Nunca pretendimos hacernos ricos con el teatro, sino dar oportunidades y hacer las cosas que nos gustan. Allí trabajan mis hijos, mi yerno, trabajaba mi hermano hasta que falleció.

-¿Seguís dando clases?

 Ahora no, porque estoy con poco tiempoy, como decía Alfredo Alcón: "Cuando voy a la peluquería ya tengo la agenda del día completa".

#### -De todos modos, sostenés varias actividades en simultáneo. -Sí, de hecho seguimos haciendo

funciones de Radojka. La obra transita su cuarto año de

presentaciones. Ahora, con funciones semanales los miércoles en la sala del Metropolitan, Palmer se encuentra acompañada por Marcela Kloosterboer, siempre con la dirección de Diego Martín Rinaldi. Durante años, la actriz encabezó

telenovelas con notable repercusión de público. Las cifras del rating televisivo de esas ficciones superaban ampliamente los números que hoy obtiene un "éxito".

"Lamento mucho la falta de ficción, lo siento por la gente joven. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrar a las casas del público todos los días y convertirnos en rostros familiares. Esoya no sucederá más, no creo que vuelva esa televisión".

-¿Por qué?

-Hoy la gente exige productos de calidad casi cinematográfica. El decorado fijo ya no va más, el público se aburriría.

#### -Es decir que hoy hacer ficción implicaría mayores costos.

-Un capítulo de El marginal costaba cerca de 350.000 dólares. ¿Cómo se amortiza eso ahora? Además, la torta publicitaria se pulverizó, hay más señales, redes sociales. Antes existían solo tres canales.

#### -Se podría vender al exterior, como sucedió en otras épocas.

 Pero hoy se requiere una calidad técnica superior y eso es muy costoso. En Argentina tenemos mucho

talento, pero poca plata, entonces se hace lo que se puede.

En un casting, cuando aún no era una figura conocida, la exigente directora Martha Reguera le dijo: "Haceme reir y haceme llorar". Palmer cumplió y pudo ingresar a la televisión. Cuando su nombre comenzó a sonaryya formaba parte del staff de Canal 9 Libertad, Alejandro Romay la descartó para el rol principal de la tira Dulce Ana, argumentando que era "muy refinada, bella, elegante", características que se contraponían con el personaje principal.

#### -Es cierto que te camuflaste para convencer al "Zar"?

-Sí. Me presenté en su oficina totalmente caracterizada y, cuando lo saludé, me propuse hablar con dificultad. Le costó reconocerme. Aquella historia luego se transformó en Betty, la fea; pero antes había sido Pobre Clara, con Alicia Bruzzo.

Romay quedó subyugado con su caracterización de pelo tirante, cejas gruesas y anteojos prominentes. "Me dijo: 'el personaje es tuyo". Aquella tira, en la que Palmer estuvo acompañada por Susana Campos y Orlando Carrió, y en cuyo elenco figuraba una jovencita Natalia Oreiro, fue un gran éxito vespertino.

#### -¿Alejandro Romay te dio 7000 dólares para que pudieras comprartu primer departamento?

-Estaba muy angustiada porque la mamá de mi cuñada me había prestado ese dinero y, como comenzó a dispararse el dólar, no se lo podía devolver.

A finales de la década del 80, la deuda de la actriz se estaba convir-

tiendo en una bola de nieve imposible de detener. "Era desesperante, no podía juntar ni la mitad de lo que debía. Contándole el tema a un técnico del canal, me dijo: 'Andá a la Fundación Alejandro Romay y pedí un préstamo'. Yo ni sabía que existía esa fundación. Fui temblando a la oficina de Romay, apenas si podía hablar, yledije: 'Señor Romay, no puedo pagar una deuda, es un gran problema para mí".

-¿Qué te respondió?

-Llamó a Gladys, su secretaria y le dijo: "Traiga 7000 dólares para la nena". Yo tendría unos 26 años. Me acuerdo que le comenté: "¿Cómo se los voy a devolver?" y él me respondió: "No te preocupes, vas a ganar mucha plata en este canal".

#### -¿Te tocó vivir algún momento repudiable?

-Sí, alguien me quiso cambiar trabajo por sexo.

-¿Un productor?

-Un director de televisión muy conocido.

-¿Qué sucedía ante la negativa?

-Te tenías que ir llorando a tu casa. Accedías o te ibas, algo que generaba mucha impotencia.

#### -En un medio tan chico, los manejos de ese tipo de personajes no serían desconocidos.

-Cuando participé del casting de la novela Aprender a vivir, iba superando las distintas instancias, hasta que quedamos 15 candidatas. Ahí fue cuando un señor me propuso: "Si esta noche salimos a cenar y después hacemos algo ...". Al negarme, me respondió: "Entonces no vas a poder seguir". Salí de ahí con odio, angustia, llantos.

#### -¿Esa persona era reconocida en el medio?

-Sí, muy conocido. Además, si no accedías, pasabas a ser considerada "problemática". Pero, de cada cien hombres con los que trabajé, ya sean actores, técnicos, productores o directores, este tipo de gente conformaba el uno por ciento. La mayoría de los varones me ayudaron, me dieron oportunidades y me respetaron.

Más allá de la admiración de Patricia Palmer por Eduardo Rovner, la llegada de Volvió una noche a su vidatiene una anécdota que la cruza en su destino: "En 2015, caminando por las calles de Praga, vi que, en un teatro enorme, estaban dando la obra". Compró su ticket y presenció una de las funciones, lógicamente representada en idioma checo.

#### -El vínculo madre e hijo atraviesa a todos...

 No hay ser humano que no conozca ese vínculo. Mal o bien, no hay forma de prescindir de esa relación tan fundante, como diría Freud. Melanie Klein diría: "Cuando quiero te doy la teta o te la saco"; aparece el amorodio. Es un vínculo muy complejo, con mucho amor, demanda, reclamo. Sobre ese vínculo se trata Volvió una nochey, a mis 68, doy fe que no se termina nunca; tenés a tu mamá hablándote todo el tiempo, en todas tus decisiones aparece. Lo peor es que uno siempre quiere agradarle.

#### -¿Te convertiste en una influencer de los cuidados físicos y la buena alimentación?

-No me considero una influencer, se dio naturalmente. Me preguntaban qué hacía con mi piel o con mi pelo y empecé a contarlo. Hoy hay un montón de gente que me sigue en las redes y presta atención a esos consejos. No hay nada producido, no me maquillo, de pronto estoy haciendo algo y decido mostrarlo.

#### Y no solo ofrecés consejos de belleza, también tejés y cocinás.

 Creo que esto reemplazó a la tele. -¿Por qué?

-Porque genera la cercanía diaria con el público. Yo los llamo "la tribu". En este mundo tan individualista, pertenecer a un grupo con compromisoesvalioso. Si meescriben, siempre respondo. Hay mucha soledad, enfermedades, historias muyduras,

así que es importante estar. •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## Los argentinos que protagonizan un inesperado éxito global de Netflix

**STREAMING**. En 1973, un vuelo rutinario se convirtió en una travesía por todo el continente que terminó en Ezeiza; quiénes son los actores locales de *Secuestro del vuelo 601* 



El marplatense Valentín Villafañe y el entrerriano Alian Devetac componen a los dos secuestradores de la miniserie

NETFLIX

#### Lupe Torres

LA NACION

Secuestro del vuelo 601, una miniserie de seis episodios, producción de los colombianos Pablo González y Camilo Prince, es una de las grandes apuestas de Netflix de este mes. Desde su estreno llamó la atención y ya figura entre las diez series más vistas a nivel mundial.

Los actores argentinos Valentín Villafañe y Alian Devetac tienen mucho que ver en este éxito, ya que interpretan a los secuestradores del vuelo en cuestión. En diálogo con la nación, revelaron los desafíos que tuvieron al retratar el calvario del hecho real ocurrido en mayo de 1973, cuando dos hombres armados tomaron, en pleno vuelo, una aeronave de la compañía SAM de Colombia, que había despegado desde Bogotá con 82 personas a bordo.

Valentín Villafañe interpreta a Boria, uno de los secuestradores. "Estamos entre las series más vistas de Netflix. Estoy muy emocionado y feliz de formar parte de un proyecto de este nivel. Además de cruzarme con un equipo de actores y directores tan creativos y genios", señaló el actor a LA NACION.

Villafañe, de 32 años, nació en Mar del Plata. Comenzó a estudiar teatro a los 9 años en su ciudad natal y a sus 13 decidió junto a su familia mudarse a Buenos Aires rrera. para impulsar su carrera artístital, se formó en distintas escuelas de actuación como Andamio 90.

Timbre 4 y el Teatro Rojas, hasta que a los 16 años logró su primer papel en televisión como parte del elenco de Patito feo.

Luego participó en otras telenovelas juveniles como Niníy la serie de Disney Jungle Nest; incluso formó parte de otras producciones latinoamericanas. Ahora, a raíz del éxito de Secuestro del vuelo 601, elactor cree estar en un momento bisagra de su carrera.

#### El dilema del acento

De un casting en el que participaron más de 300 actores de distintos países de Latinoamérica, Villafañe logró destacarse desde la primera audición: "Cuando me confirmaron que iba a interpretar a Borja, uno de los secuestradores, me metí a fondo en la historia de esa época en Colombia, en donde era muy común que secuestraran aviones y los llevaran a Cuba".

Además, el actor se mostró conforme con la buena recepción que tuvo la composición de su personaje: "Contar este thriller sobre el secuestro más largo que hubo en Latinoamérica con 60 horas de vuelo fue muy interesante. Uno de los desafios actorales más grandes que tuve fue preparar el acento".

En ese mismo sentido, haber aprendido a hablar en neutro. según Villafañe, lo va a ayudar a expandir las fronteras de su ca-

"La experiencia de filmar esta ca. Una vez instalado en la capi- serie fue para mí un desafío enorme y un gran crecimiento profesional y personal", señala Alian

Devetac a LA NACION, orgulloso de haber sorteado con éxito el desafío de interpretar a "El Toro" Solano en la miniserie.

Devetac nació en Paraná, Entre Ríos, hace 32 años y llegó al casting de la serie repleto de expectativas. "En ese momento estaba trabajando de asistente de producción, algo que me llevaba muchas horas del día. Entonces me pasaba las noches estudiando y grabéel casting con mi novia una madrugada".

La ilusión fue tomando forma cuando lo convocaron y empezaron a probarlo junto a Villafañe, en la piel de los secuestradores del vuelo.

El debut actoral de Devetac fue en la película La tercera orilla, de Celina Murga, estrenada en 2014 en el Festival Internacional de cine de Berlín. Además, interpretó a Danielito en El otro hermano, de Israel Adrián Caetano; a "Gordo" en Eva no duerme, de Pablo Agüero; a Efraín en La sombra del gallo

"Uno de los desafíos actorales más grandes que tuve fue preparar el acento", dice el marplatense Valentín Villafañe, quien debutó en TV con Patito feo

de Nicolás Herzog, y próximamente, se lo podrá ver en Espartanos, una nueva producción para la plataforma Star+. Y actualmente, el actor se encuentra en pleno rodaje de Atrapados, el nuevo proyecto de Miguel Cohan y Hernán Goldfrid.

#### ¿De qué se trata la serie?

La serie muestra cómo dos encapuchados armados secuestran el vuelo 601 con la amenaza de causar una explosión si el gobierno colombiano no accede a liberar a 50 presos políticos y a pagar una importante suma de dinero.

Cuando las autoridades se niegan a negociar, los pasajeros seven sumidos en una situación angustiante y los tripulantes intentan hacer todo lo posible para frenar el accionar de los secuestradores en ese aterrador vuelo que se extendió por más de 60 horas.

"Durante el secuestro de un avión en el que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores", es el puntapié de un relato descarnado que se basó en el libro Los condenados del aire: crónica del secuestro aéreo más largo de la historia, del periodista italiano Massimo Di Ricco.

Además de Villafañe y Devetac, integran el elenco Christian Tappan, Mónica Lopera, Enrique Carriazo, Marcela Benjumea y Carlos Manuel Vesga.

La serie fue filmada en las ciudades colombianas de Cali y Bogotá. •

### **MINUTO** A MINUTO

Qué está pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - PARA LA NACION

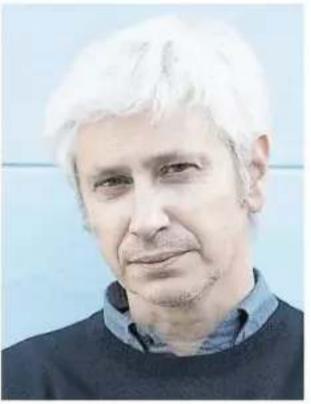

Juan Di Natale

TV

#### La casta está en orden, lo nuevo de Elnueve

En busca de renovar sus fines de semana, este sábado Elnueve estrenará un nuevo ciclo de humor político con la conducción de Juan Di Natale y Agustina Kämpfer. Sellama La casta está en orden y se verá los sábados de 21 a 22. Es una creación de Vuelo Producciones (la productora de Alejandroy Adrián Korol). Los conductores repasarán los hechos más importantes de la semana con informesque incluirán humor, y tendrán un invitado especialen el estudio a lo largo de todo el envío. También habrá imitaciones de políticos. Ya están confirmados Emiliano Senas, Laura Bruni y Martín Bilyk. •



Santiago del Moro y su Club

RADIO

#### La 100 y Aspen siguen siendo líderes en FM

Se conocieron las mediciones radiales del primer trimestre de Kantar Ibope Media. En AM, Mitre quedó primera, yen la pelea por el segundo lugar, La Red le ganó a Radio 10. En FM, todo sigue igual: La 100 mantuvo su liderazgo, con 21,31% de share; Aspen 102.3 ocupó el segundo lugar, con 13,77% de share y Radio Disney 94.3 el tercero, con un share de 9,11%. En la primera mañana, Santiago del Moro lideró desde El Club del Moro con un share de 32,20%. Fernando Ianello, desde Aspen, ocupó el segundo lugar, con 10,49%, y Radio Disney completó el podio, con 7,13%. •

El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: SMN y Observatorio Naval

mín. 11° | máx. 21°

Mejorando

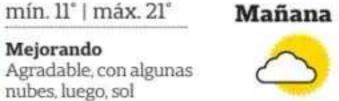

mín. 14" | máx. 18"

Agradable

nublado



Sale 7.23 Se pone 18.19 Luna

Sale 18.05 **Se pone** 6.57 Nueva 8/5

Creciente 15/5 O Llena 23/4

Menguante 1/5

SANTORAL San Jorge, mártir | UN DÍA COMO HOY en 1616, mueren Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega | HOY ES EL DÍA Mundial del Libro

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro circulos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| X | Х            | X            | 0 | O | Х | 0            | Х | Х |
|---|--------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|
|   | 0            | $\mathbf{x}$ | 0 | X | X | 0            | 0 | 0 |
| X | $\mathbf{X}$ | 0            | Х | 0 | 0 | Х            | Х | Х |
| X | х            | 0            | X | 0 | 0 | 0            | X | 0 |
| 0 | 0            | 0            | X |   | X | X            | X | 0 |
| 0 | 0            | X            | 0 | X | 0 | 0            | 0 |   |
| 0 |              | х            | 0 | 0 | 0 | $\mathbf{x}$ | 0 | Х |
| X | 0            | 0            | Х | X | X | 0            | Х | 0 |
| 0 | X            | 0            | Х | 0 | Х | Х            | 0 | Х |
| X | 0            | Х            | Х |   | 0 | X            | X | X |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| X |   | X |   |   |   | X | X |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Х | О | X |   | X | Х |   | Х |
|   | 0 |   |   | Х | Х |   |   |   |
| 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | X |
| 0 | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   |   |
| 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |
| Χ | Х |   |   | 0 |   |   | Х |   |
|   |   |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |
| Χ | Х |   |   |   |   | 0 |   | Х |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

